# RAZ

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 · AÑO XXVI · 9.376 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID





Mapfre muestra por primera vez las fotos en Hollywood de Weegee в.зв-зэ

Michael Cunningham: «Si gana Trump, será peor para Europa que para EE UU» P. 40



El campeón de la Champions empieza con victoria ante el Stuttgart (3-1) P.46-47

# Sánchez presenta un plan de regeneración sin apoyos

No aporta ninguna concreción sobre las reformas y para su ejecución se da los tres años que quedan de legislatura

El Plan de acción por la Democracia, aprobado este martes, es un catálogo de una treintena de medidas, que incluye reformas legales para las que el Gobierno se da

un plazo de tres años, lo que queda de legislatura. Los socios lo reciben con escepticismo, como si la montaña hubiera parido un ratón, que además, según coinciden

El objetivo es controlar a los medios de comunicación que serán fiscalizados por la CNMC que controla el Gobierno

en Cataluña y el País Vasco, «nace muerto porque no habrá los consensos necesarios para sacar nada adelante». La música que se escuchaba ayer en las filas de PNV y de Junts era bastante parecida: «Estamos ante otra patada hacia adelante para entretenernos a todos sin ninguna garantía de tener los apoyos para hacer nada». P.6a9

JESUS G. FERIA



La portavoz Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros acompañada de Ernest Urtasun, Félix Bolaños y Ana Redondo

Las medidas eluden las exigencias del reglamento de la Unión Europea sobre medios públicos

«Nace muerto porque no habrá los consensos necesarios para sacar nada adelante»

máquina del fango contra la que hay que luchar es la que maneja Sánchez»

Tellado: «Si hay una

# Junts «engaña» a **PSOE** y Sumar y tumba una proposición de ley de alquiler

Es una nueva derrota del Gobierno de coalición socialista comunista

Junts rectifica su posición y tumba una ley propuesta por Sumary apoyada por el PSOE. Había asegurado su abstención en la admisión a trámite de una proposición para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler. P. 10

# Von der Leyen potencia a Ribera en la Comisión en contra del PP

Es nombrada vicepresidenta ejecutiva de Competencia y Transición Limpia P. 18

# Pelicot: «Soy un violador como todos los acusados de la sala»

Declara el hombre que drogó durante años a su esposa para que otros la violaran P. 30

Interior asumió que Koldo fijaba el precio de las mascarillas P.11

Editorial: Es suficiente con que el Gobierno acate la ley P.3

2 OPINIÓN

Miércoles, 18 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

Aquí estamos de paso

# En plena inundación



Juan Ramón Lucas

ostiene el maestro Miguel Ángel Aguilar que lo que más se necesita en las inundaciones es precisamente el agua. El agua potable. Y estos son tiempos en que sufrimos una enfermiza inundación de información. Los que nos dedicamos al oficio de contar historias de manera profesional sabemos muy bien cuál es la diferencia entre esa bobada que algunos llaman periodismo ciudadano y el ejercicio riguroso de la información. Se llama compromiso. Compromiso con el lector, el oyente o el espectador; compromiso con la noticia, con su seguimiento, con el relato ajustado y preciso, con la medida de sus consecuencias; y compromiso con el rigor y la exactitud. El agua potable de la actual inundación es el compromiso. Algunos entienden a veces que ese compromiso es con una ideología o una posición política, otros disfrutan de la infantil majestad de la cercanía al poder, y muchos también limitan su capacidad a las dependencias políticas o económicas de sus medios. Pero ni siquiera en esos casos pierden la perspectiva de la audiencia, aunque solo sea porque es ella la que les mantendrá o les hará caer. En realidad, todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad necesariamente asumida: constituimos la herramienta ciudadana para el ejercicio de un derecho universal fundamental,



Estamos ante un intento de limitar daños políticos de la crítica al Gobierno

el derecho a la información. El pomposamente presentado como Plan de Acción por la Democracia alumbrado por el Consejo de Ministros y rumiado por Sánchez en su retiro de fin de semana mientras se lamía las heridas de las informaciones en torno a su señora, constituye un agravio a los profesionales de la información

que entendemos el oficio como un compromiso con los ciudadanos. Un deber no escrito que a menudo (en realidad casí siempre) implica situarse frente al poder político en la información, el análisis y la crítica. Al que asó la manteca se le ocurre que el mayor riesgo para el derecho ciudadano a la información es precisamente la élite gobernante, tan poco amiga de contrapesos y reacia a controles. Ese, que es un rasgo universal de carácter de los poderes ejecutivos, tiene en España acentos de singular filo, de plomiza constancia. No hay más que echar un vistazo reciente a la hemeroteca para volver a constatar que aquí cabe gobernar sin el Parlamento si uno pierde la mayoría que lo elevó, cabe situar en las instituciones públicas a gente política y emocionalmente afín, cabe identificar (aunque hay que reconocer que esto ya viene de lejos, Pujol era un maestro) la crítica con el ataque personal y cabe también dar un puñetazo en la mesa y anunciar una «política mediática» por parte del Gobierno sin enrojecer lo más mínimo.

Estamos ante la mona de un intento de limitar daños políticos de la crítica al Gobierno, aunque se vista de la seda de una supuesta exigencia de cifras y letras transparentes. No hay tal. No es ese el objetivo, porque es innecesario. Básicamente porque aquí no mandan los medios, sino el público. Es él el que determina qué y cómo escuchar, cuándo y desde dónde. Un público, por cierto, cada vez más alejado de los medios convencionales que ahora quiere tutelar el Gobierno. Seguirá la inundación pero, si lo de ayer alcanza su objetivo, que supongo que no, se estará en realidad limitando un derecho que no es de los medios y se estará cerrando el grifo del agua potable tan vital, tan necesaria.

#### Las caras de la noticia



Presidente de Andalucía

#### Colaboración públicoprivada para el alquiler asequible.

La Junta de Andalucía
ha presentado el plan
público-privado para
la construcción de
2.915 viviendas para
alquiler. Se distribuirán
80 promociones, en
colaboración con el
Gobierno. Cuando hay
voluntad política, hay
soluciones.



Ureula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

# No ha escuchado a los electores europeos.

La propuesta de
Teresa Ribera como
vicepresidenta ejecutiva
para la transición limpia,
choca de frente con
lo manifestado en las
elecciones por una gran
parte del ejectorado
europeo, que manifestó
un claro no a las políticas
de la «agenda verde».

# A pesar del...

# Banquero central, dulce compañía



Carlos Rodríguez Braun

o me desampares ni de noche ni de dia. Volvamos a Chesterton: cuando los hombres dejan de creer en Díos, pueden creer cualquier cosa. Por ejemplo, que los bancos centrales son los nuevos ángeles guardianes.

Vi hace algunas semanas un artículo y un editorial en El País que ilustran este aspecto particularmente ridículo del estatismo. Aquí el titular en páginas de información: «De frenar la inflación a evitar la recesión: la política monetaria cambia de signo». En ningún caso se le

ocurrió al periódico preguntarse si la inflación que van a «frenar» los banqueros centrales es la que esos mismos banqueros centrales han creado. Y esto tiene lugar en España, donde se sabe que la inflación es un fenómeno monetario al menos desde la Escuela de Salamanca y el Comentario resolutorio de cambios, que Martin de Azpilcueta publicó en 1556.

Pues, no, para los supuestos progresistas resulta que la inflación es culpa del «estrangulamiento de la oferta por los atascos en la cadena de suministro y la guerra de Ucrania». En el editorial añaden otros sospechosos habituales y habían del «repunte inflacionista provocado por la pandemia y la crisis energética». Lo repinó el viernes pasado.

Todo en medio del entusiasmo por la reunión anual de Jackson Hole, donde los banqueros centrales se dejan fotografiar con el fondo de paisajes bucólicos y montañosos, mientras los editorialistas maîtres à penser se ponen aún más estupendos y reflexionan: «El tiempo dirá si los bancos centrales logran evitar una recesión o si llegan tarde».

Naturalmente, no dedican ni un segundo a concebir la mera posibilidad que esos idolatrados angelitos sean los responsable de acentuar 
las fluctuaciones del ciclo económico. Nada de 
eso, nos vigilan y nos cuidan, aunque su amor 
puede cambiar, como ahora, cuando «el énfasis vuelve a estar en el crecimiento y no en el 
control de los precios». Sólo cambia el énfasis 
del angelical aleteo de unos Estados que nos 
obligan a usar una moneda que ellos mismos 
deprecian.

Pero la corrección política solo está preocupada de que la economía logre el famoso «aterrizaje suave o corra el riesgo definitivo de entrar en recesión». En el primer caso, el pretendido piloto será jaleado. En el segundo, exculpado, porque ese «riesgo» no era moral, es decir, no era provocado por él mismo.



Yolanda Díaz Vicepresidenta y ministra de Trabajo

#### Propuestas imposibles para tratar de recuperar protagonismo.

Lo de Díaz y Sumar en su busqueda desesperada por recuperar protagonismo ha llegado a su enesima declaración populista. Ahora, subir impuestos no solo a los ricos, sino también a los sueldos altos. El comunismo de manual.

#### **Editorial**

# Es suficiente con que el Gobierno acate la ley

bvia el preámbulo del «Plan de Acción por la Democracia» que en la percepción de los cludadanos sobre la mayor o menor calidad democrática influve sobremanera la acción del Gobierno de turno y su relación con las instituciones del Estado, lo que explica perfectamente por qué los españoles están más descontentos con su democracia que hace una década. Por ello, ya podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, que el plan de acción aprobado por el Consejo de Ministros solo conseguirá empeorar la percepción del sistema por parte de la opinión pública, entre otras razones, porque en España sigue existiendo libertad de Prensa y medios de comunicación comprometidos con la verdad, obligados, por lo tanto, a denunciar un proyecto de control de la información, que por más que se envuelva en belias palabras y loables intenciones tiene por objetivo la creación de un registro gubernamental de medios, de sus propietarios y de los ingresos publicitarios que reciben, con vocación de convertirse en un instrumento para el señalamiento y el amedrentamiento de quienes se revelen incómodos para la acción del Ejecutivo. No hay otra justificación para un proyecto que pasa por alto un hecho fundamental: que todos los datos empresariales, incluidos los ingresos, ya figuran obligatoriamente en los registros públicos y en las declaraciones que reclama la Agencia Tributaria.

De ahí, que se obligue a especificar lo que invierte en publicidad cada empresa y en cada medio puede derivar en presiones espurias a los anunciantes. Por lo demás, nada tenemos que decir sobre el incremento de la transparencia de la acción gubernamental, la mayor protección de la intimidad y el honor de las personas o el refuerzo de las libertades de expresión, opinión e información que supondrá la reforma, otra más, de los aspectos más coactivos del Código Penal o sobre la claridad de las inversiones públicas en los medios, muchas veces empleadas en formulaciones de «premio» y «castigo». Nada que decir, salvo la constatación de que bastaría con que el actual Gobierno cumpliera con las leyes vigentes, con su espíritu igual que con su letra, para que la democracia recuperara la confianza y el prestigio perdido entre los ciudadanos. Por otra parte, el recorrido legislativo de las medidas contenidas en el «Plan de Acción» gubernamental se augura tortuoso desde el momento que existe una mayoría social, reflejada en los resultados electorales, que no verá con buenos ojos cualquier amenaza a la libertad de Prensa, Finalmente, insistimos en que los problemas legales que acucian al círculo intimo familiar del presidente del Gobierno nada tienen que ver con los desafios que plantean a todas las sociedades, especialmente, las más avanzadas, la explosión global de la comunicación digital, cuyo control es, simplemente, ilusorio.

## **Puntazos**

# El retrato de la España sufriente

El relato triunfalista del Gobierno, ese que se refiere machaconamente al supuesto éxito económico, se compadece mal con los estudios comparados que realizan instituciones públicas y privadas sobre el nivel de vida y la situación general de la población española. El último, elaborado por el instituto Juan de Mariana sobre la miseria en la Unión Europea, sitúa a nuestro país en el último puesto de los 27, con un «índice de miseria» un 60 por ciento más elevado que la media de la UE. El elevado nível de paro, el mayor de los países de la OCDE; el precio de la vivienda y la inflación se ceban sobre la parte de la sociedad más desfavorecida. Baste con señalar que en solo cuatro años, los precios de la cesta básica de la compra han subido un 40 por ciento, una distancia estratosférica para lo poco que se han revalorizado los sueldos y salarios. Pero el Gobierno parece feliz.



# El submarino Sigue la pelea

El «mal rollo» entre Vox y Se Acabó La Fiesta continúa y ha vuelto a evidenciarse a raiz del cierre del «chiringuito» Madeira Invest Club. En la plataforma política del eurodiputado Alvise Pérez apuntan a ámbitos cercanos al partido de Santiago Abascal como responsables de haber difundido la vinculación de su antiguo colaborador con dicho club financiero. Unos entomos que, ya desde hace semanas, apuntaban que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría entrar en esa liza.

#### **Fact-checking**

Adrián Barbón Presidente del Principado de Asturias La información

Un pueblo de Asturias, que tiene 300 habitantes, acogerá 7.500 inmigrantes, menores no acompañados y solicitantes de asilo, repartidos por el Gobierno.

Según una información facilitada por la propia televisión pública asturiana (RTPA), la localidad de Sotondrio, en la que ya existe un centro de acogimiento de menores, aumentará sus instalaciones para acoger a los inmigrantes. La noticia, ampliamente difundida por las redes sociales, ha puesto en pie de guerra a los vecinos del pueblo, que no entienden la decisión del Gobierno.

#### La investigación

Todo indica que fue un error de la televisión pública asturiana, pues la cifra de 7.500 inmigrantes se referia al conjunto de los que se iban a repartir por toda España. El error ha sido subsanado, pero el rumor permanece en las redes sociales. En Sotondrio se pretende reformar el antiguo colegio San José para que pueda acoger a 180 menores no acompañados. Actualmente, el centro, según la información de «Maldita.es», página que rastrea bulos, tiene entre 60 y 80 plazas.

#### El veredicto



FALSO. Es un bulo suscitado por una confusión de la televisión pública asturiana. El proyecto en marcha prevé ampliar a 180 plazas el centro de acogida que actualmente gestiona Movimiento por la Paz.

#### Quisicosas

# Otra vez ((Ley de Prensa))



Cristina López Schlichting

Ley de Prensa como la de la dictadura de Franco. Nos habíamos librado de eso y ahora el presidente repite los peores errores de nuestra historia. Me dicen mis amigos de izquierdas que es que «hay cosas intolerables, como un Alvise, que enrarecen el ambiente y nos enfrentan». Es el mismo argumento del «caudilio», que incautaba «La Codorniz» porque su humor le resultaba un fango intolerable para la convivencia. No me creo que tenga que escribir de esto, de verdad.

Es mentira que se trate de proteger la democracia. La democracia es plural y molesta, porque se trata justamente de eso, de que las diferencias discurran por los cauces públicos pacíficos. Son los jueces los que establecen los límites que convierten en crimen la libertad de expresión. Todo lo demás es dictadura. Se argumenta que no va a haber censura, ni previa ni posterior, pero es falso. Si tú le niegas financiación a un medio, lo censuras, y si lanzas a tu jauría de «trolls» contra él, argumentando que no te gusta que lo financie una administración del PP o de Vox o de Perico el de los palotes,

lo censuras también. Amí de da igual que la información sobre Begoña Gómez, sus enchufes y sus contratos y cátedras los publique La Razón o el último digital de barrio. Lo único que quiero saber es lo que pasa. Y si la información no es tal, si es calumnia, ya se ocupará el juez de sancionar al medio.

Vamos a asistir a la caza de brujas de la web de internet que moleste a Pedro Sánchez. Veremos titulares del color: «La página que critica a Begoña está financiada por la oposición». Y la opinión, aleccionada, se arrojará sobre el medio. Los digitales se acochinarán. Eso se llama matar al mensajero.

Dicen que es una directiva europea, no es cierto. El texto europeo subraya la necesidad de que los usuarios puedan conocer las tiradas o las audiencias y eso ya se hace público en España. También, que se sepa quién compone el accionariado, y eso es público y está en el registro. A partir de ahora se trata de poder señalar y «cancelar», en el mejor estilo de la cultura «woke».

Si Trump es víctima de un bulo sobre las mascotas que se comen los haitianos, es deber de la oposición y los medios afeárselo, pero no puede el gobierno de turno lanzar sus mastines contra quien haya publicado semejante desafuero. Serán los tribunales los que lo sancionen, si es que toca.

Aquí se están trastocando los papeles peligrosamente. Un ejecutivo que pastorea a los medios, que decide cuáles «valen» y cuáles no, es un ejecutivo totalitario. Y no hay nada que matizar en esta expresión.

El trípode

# Otro atentado contra Trump: ¿Quién detrás ...?



Jorge Fernández Díaz

speramos que no se cumplan los conocidos refranes -«no hay dos sin tres», nl el de «a la tercera va la vencida»-, en el caso de los atentados contra Donald Trump, que son un ejemplo preocupante acerca de la situación que vive EE UU con una gran polarización social. El mismo Elon Musk borro rapidamente un mensaje en su red X, en el que lamentaba que no sufrieran esos atentados Joe Biden o Kamala Harris, aunque no deja de ser llamativo que sea el candidato acusado de «ultraderechista» y de crispar, el que los padezca. En todo caso, no es una cuestión menor, que, tras el fiasco del Servicio Secreto, la unidad policial encargada de la protección y la seguridad de los presidentes y ex presidentes de los EE UU, -con ocasión del fallido atentado contra Trump por escasos centímetros en Pensilvania hace dos meses-, ahora sea el FBI el que detuviera a otro potencial agresor en Florida. Conviene recordar para ello, que la directora del Servicio Secreto tuvo que comparecer ante el Congreso y dimitió tras aquella negligente actuación, incluida la imagen de las agentes femeninas-como exigen las cuotas- y que por su altura no

podían cubrir a Trump cuando se puso en pie con la oreja derecha ensangrentada. Afortunadamente en ambas ocasiones no tuvo éxito el atentado, porque es imprevisible lo que hubiera podido suceder actualmente con el precedente del asalto al Capitolio de enero de 2021, En todo caso, si todavía subsisten dudas razonables en cuanto a lo ocurrido con el primer atentado, lo sucedido ahora no parece menos inexplicable, con ese sujeto apostado durante horas en el recintodel club de golf de West Palm Beach esperando la llegada de Trump, y con un arma de las características del rifle AK 47 con mira telescópica. No queda EE UU, la primera superpotencia mundial, a la altura debida con estos sucesos, que no se compadecen con lo que debiera ser la protección de un expresidente y candidato a la presidencia en la actualidad. Tras no quedar inhabilitado por la justicia para poder ser candidato el próximo 5 de noviembre, tal parecería que «alguien» está intentando conseguirlo por esa otra expeditiva via. Sobre todo, sabiendo que no carece EEUU de antecedentes en estos dramáticos acontecimientos, con los asesinatos del presidente John Kennedy en 1963, y de su hermano Bob en 1968 cuando pugnaba por la nominación demócrata. A los que siguió el de Ronald Reagan en marzo de 1981, unos días antes del sufrido el 13 de mayo por el Papa Juan Pablo II, tras los que pareció estar la URSS. Pero ahora: ¿quien?

# **LA RAZÓN**

© Capyright Audicvisual Española 2000, S.A. Todos los Derachos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por qualquier sintema o medio, pin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas. recopilaciones, resumenas o ovistas de prensa con finas comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunts: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Dologaciones: Andalucia: José Lugo; Castilla y León:

Jose Lugo; Castilla y León: Raúl Mata, Valancia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redección:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, P. Rodríguez, III. Carrasco Consejoro Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herrezuela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero).

LA RAZÓN • Miércoles, 18 de septiembre de 2024



# Una mirada a la presidenta Perelló



Ramón Trillo

a magistrada Isabel Perelló fue nombrada presidenta del Tribunal Supremo un día; al siguiente tomó posesión de su cargo y un día después, bajo la presidencia del Rey, pronunció el parlamento de apertura de los Tribunales en el espléndido salón de plenos del Tribunal Supremo. La premura en el desarrollo de los acontecimientos sometió a la protagonista al aprieto de redactar el texto en términos de horas. Se dice que concluyó su redacción en la madrugada del mismo día en el que a media mañana lo recitó con voz bien timbrada y mirada amiga a la encopetada concurrencia de togas con puñetas y representantes de las instituciones y poderes del Estado. El aprieto temporal originó un grato dato externo: la intervención de la Presidenta gozó del beneficio de la brevedad que el papa Francisco predica -sin éxito excesivo- para las homilías de sus clérigos. Otro elemento justificador de alabanza es el de que su disertación fluía con la claridad debida al hecho de que no había tenido por base un trabajo previo de gabinete, sobre el que ella se hubiera limitado a hacer intervenciones puntuales, sino que su quehacer había sido una labor estrictamente personal, en la que aparece volcado con maestría su limpio pensamiento sobre la justicia y los jueces. Jean Portalis, en el discurso preliminar de presentación del Code Civile francés, nos dejó avisados de que «la justicia es la primera deuda de la soberanía». La actividad de solventar esta obligación soberana es la propia de los jueces que, en la soledad de sus con-

ciencias y con la única guía del ordenamiento jurídico-en el que se incluyen los valores constitucionales- e inmunes a cualquier otro interés, proceden diariamente a realizar el sustancial cometido de pagar la deuda que la soberanía tiene con cada uno de los ciudadanos. Al tratarse de una actividad que nace cuando es pedida por los interesados en el conflicto, es congruente que el silencio de los jueces sea respetado durante el tiempo en que someten a reflexión el juicio con el que han de resolver los procesos. La figura tópica del juez, del oidor que oye las peticiones y argumentos de los contendientes y les da una respuesta en Derecho, determina que todos ellos, desde el de más reciente incorporación a la tarea de juzgar hasta la propia presidenta del Tribunal Supremo, sean sustancialmente lo mismo, titulares plenos y exclusivos del Poder del Estado que hace definitivo y socialmente eficaz el pago de la deuda de la Justicia que el soberano debe a los ciudadanos. La visión que la nueva presidenta proyectó sobre ellos fue de ánimo, agradecimiento y admiración. Así, dejó dicho que quería expresar su «apoyo a todos los jueces de este país... podemos sentimos orgullosos por la labor que desempeñan cada día con vocación y entrega... los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando contotal entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circumstancia, porque en un Estado de Derecho nadie está por encima de la Ley» y formuló un compromiso: «tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados lleve a la elección de los mejores profesionales». El pueblo español hace tiempo que viene expresando su desazón por la que considera baja calidad de sus representantes políticos, lo que al final repercute en una merma de la credibilidad en las instituciones que rigen su convivencia en común y a la larga puede llegar

a poner en jaque la fe en el propio sistema democrático, a la luz de que las democracias, históricamente, no han caído tanto porque un altivo señor malvado desee convertirse en dictador, sino porque ellas mismas, en su dejadez, pueden llegar a señalar el camino que las ha de destruir. Es ésta una de las vetas de que se nutren los extremistas antisistema. La situación provoca a su vez la anomalía de que alimentala hipertrofia de cuestiones de repercusión política que se someten a los tribunales, al ser incapaces los políticos de alcanzar soluciones dialogadas a los problemas de la ciudadanía, con la estrambótica consecuencia de ver a los partidos políticos en el circo de asomarse a los juzgados en ejercicio de acciones penales contra sus contrincantes, con la estricta finalidad de hacer recaer sobre ellos el marrón del delito, que parece que consideran que es el único método para derrotar electoralmente a sus adversarios. Ante esta anomalía, que roe la convivencia ciudadana en libertad, el gran elemento de resistencia es una judicatura de primera calidad. Los Jueces son los que más intensamente hacen sentir el peso del poder soberano, porque son ellos los que lo individualizan con relación a cada una de las personas que defienden sus intereses en un proceso. Por eso son tan de recibo las palabras compañeras de la mirada de la presidenta: excelencia en la selección de los jueces y magistrados, respeto estricto a los principios de mérito y capacidad y petición a las fuerzas políticas y a los poderes del Estado que respeten el trabajo que los jueces realizan, evitando ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Justicia o de sus integrantes

Una mirada fecunda, presidenta.

Ramón Trillo Torres es expresidente de Sala del Tribunal Supremo

# El buen salvaje Vuelve Fraga



Pedro Narváez

ste Gobierno gusta de desenterrar cadáveres humeantes. Todo empezó con Franco, el hombre que voló en el helicóptero de Tulipán como si aquel momento «histórico» fuera un capítulo de «Cuéntame», Ahora resucitan a Fraga y su ley de Prensa del año 66. Don Manuel la promulgó para avanzar, siempre que se respetaran los principios del Movimiento, claro está, y ahora se intenta dar una paso atrás, a no ser que se respeten los principios del sanchismo. Los que los sigan a rajatabla no tendrán problemas, vivirán al dictado del Ministerio de la Verdad y serán felices hasta que les señalen a ellos. Contengan, pues, su alegría, aquellos que hoy no son oficialmente fachosfera. pero que pueden serlo cuando el Gobierno cambie de opinión.

Los periodistas, además, por lo que se ve, de molestar al Gobierno también hemos estudiado en la Facultad, aunque no se lo crean, cómo los gobiernos y los regimenes dictatoriales han tratado a la profesión. Y pensábamos, por lo menos el que esto suscribe, que los limites a la libertad de Prensa eran cosa de polvorientos libros de Historia y que la mejor ley de medios es la que no existe. Ya sabemos que no. Lo dejó claro el ultraizquierdista Urtasun, ministro de Cultura, cuando expuso sus intenciones. Un organismo «independiente» se encargará de decirnos que es un medio o qué no y de hurgar en unas cuentas que ya son públicas. Nadie se había atrevido a tanto desde hace cuarenta y cinco años. Ahora el carnet de periodista lo sellan en Moncloa en una ventanilla no tan ignota.

El mayor bulo de esta operación es asegurar que se trata de
una ley contra los bulos, siempre
que definamos qué es un bulo.
¿Es un bulo lo que dicen el presidente y sus ministros cuando
luego se demuestra que hacen lo
contrario? Si lo que buscan es
controlar a los ciudadanos que se
expresan por X solo tienen que
entrar y pedir el DNL. Resultará
que una de estas noches llamarán
a la puerta de casa y no será el
lechero.

Carmen Morodo, MADRID

l Plan de acción por la Democracia, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es un catálogo de una treintena de medidas, que incluye reformas legales para las que el Gobierno se da un plazo de tres años, lo que queda de legislatura. Los socios lo reciben con escepticismo, como si la montaña hubiera parido un ratón, que además, según coinciden en Cataluña y el País Vasco, «nace muerto porque no habrá los consensos necesarios para sacar nada adelante». La música que se escuchaba ayer en las filas de PNV y de Junts era bastante parecida: «Estamos ante otra patada hacia adelante para entretenemos a todos sin ninguna garantía de tener los apoyos para hacer nada».

Ni los socios vascos ni los catalanes se creen que el plan presentado por el Gobierno vaya más allá de lo que aguante en la agenda política y mediática. Por cierto, que la mayor parte de las medidas incluidas no afectan al Gobierno sino a los medios de comunicación. Desde el PNV se recordaba ayer que el proyecto recoge propuestas que el PSOE viene prometiendo desde hace años a sus soclos, como la actualización de la ley de secretos oficiales o la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado: «No tenemos ningún motivo para pensar que si no lo han hecho antes, lo van a sacar ahora adelante».

Entantoque en el PNV y en Junts, también en ERC, lo que impera es el descreimiento, por la izquierda, Podemos avisa, en su primer movimiento, que el proyecto no cumple con sus exigencias porque se queda corto en apretar a los medios de titularidad privada y también en otras reformas que ellos si llevan en la agenda legislativa.

Cabe destacar en la letra de catálogo de medidas anunciadas, que del reglamento europeo, que el Gobierno utiliza como justificación para presentar este plan de regeneración, se cae justo el punto que recoge las salvaguardas obligatorias que deben establecerse en defensa de los medios públicos para evitar que éstos se utilicen «con fines políticos». En la ley europea que entró en vigor en mayo se establece en relación a los medios públicos que los países de la Unión deben fijar por ley los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, así como la duración de sus mandatos, que deben ser suficientemente largos y con una fi-

• Reformas. Las medidas eluden las exigencias del reglamento de la UE sobre medios públicos. Recupera genéricamente compromisos incumplidos

# Los socios leen el plan de regeneración como un «disparo al aire»

nanciación también suficiente para cumplir con su misión.

El Pian de acción por la Democracia de Pedro Sánchez sí que se aplica en crear un registro de medios, controlar la publicidad institucional, limitar el secreto profesional y la libertad de empresa informativa.

La primera respuesta del PP, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Teilado, fue anunciar su rechazo a unas medidas que Génova desvincula del reglamento de la UE al que se acoge el Gobierno para defenderlas.

«Que no pretenda el Gobierno aprovechar la adaptación de la normativa europea para colar por la puerta de atrás algún elemento que vaya en contra precisamente



ESPAÑA 7

de los principios que defiende Europa». El Grupo Popular votó a favor del reglamento aprobado en el Parlamento Europeo.

Tellado insistió en ligar este plan con la investigación «al Gobierno, al partido y a la familia» del presidente. «Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar es precisamente la que maneja Pedro Sánchez».

Los cuatro diputados de Podemos también lanzaron su amenaza de votar en contra del proyecto si el Gobiemono incluye medidas como que los presentadores de programas de actualidad y directivos de los medios de comunicación estén obligados a hacer públicos sus intereses económicos al igual que ocurre con los cargos públicos.

La ministra de Educación. Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, Ernest Urtasun y Ana Redondo



## «No hay ninguna posibilidad de meter gol», según el portavoz de uno de los socios de Sánchez

tos contra la Corona.

El texto mezcla propuestas que llevan años manejándose en la agenda regeneradora, por Gobiernos de uno y de otro color, sin que hayan llegado a ejecutarse, como la obligación de establecer debates electorales, celebrar anualmente el Debate sobre el estado de la nación, regular los «lobbies» o reforzar las sanciones a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.

Pero en ninguna de estas medidas hay concreción, más allá de un enunciado genérico que ni siquiera ha sido consensuado con los socios. La impresión dominante en elarco parlamentario es que el Gobierno ha «tirado» del listado de sus incumplimientos con sus socios nacionalistas, independentistas y de izquierdas-, para ensenarles la zanahoria y hacer que parezca que el balon sigue moviéndose en el terreno de juego. Aunque, como dice el portavoz de uno de los partidos de la mayoría de investidura, «no hay ninguna posibilidad de meter gol».



didas muy inconcretas como la de evitar los oligopolios. « Revisar elmarco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación». O la nueva reforma de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público -dejan fuera los deliOpinión

# El virus regeneracionista



Jorge Vilches

gustin de Foxá, el escritor mordaz que deambulaba por el falangismo discolo, diseccionó este país diciendo: «Hagamos de España un país fascista, y vayámonos a vivir al extranjero». Esto fue lo que pasó en Venezuela con el socialismo del siglo XXI y ahora tiene ocho millones de sus paisanos exiliados, y es el camino que estamos siguiendo en España.

Esas cosas pasan cuando un virus infecta la democracia. Cada país tiene su propia enfermedad, su deslizamiento particular hacia el abismo, que empieza con un estornudo y acaba en fiebre y convulsiones. En España es el regeneracionismo. Ya ocurrió a comienzos del siglo XX. Todos querían arreglar el país por su cuenta con una fórmula mágica sin contar con nadie más y apartando al resto, aunque el coste fuera la libertad y la vida. El virus del regeneracionismo regresó en la segunda década del siglo XXI, con esa mezcla de virtud y antorcha purificadora que siempre acaba mal. No aprendimos hace cien años, y ahora tampoco.

Sánchez es uno de esos regeneracionistas. No hay más que analizar sus expresiones y decisiones, donde la polarización es la música de la transformación del régimen en beneficio propio. El panorama es tan desolador como preocupante. Repasemos. Desde 2018 el sanchismo se ha basado en colonizar el Estado para asegurar sus leyes y la impunidad de sus actos, en laminar la separación de poderes, insultar a los jueces y despreciar a la oposición. Ahora toca acabar con la prensa que critica al Gobierno combinando una máquina del fango desde Ferraz con una ley para acobardar a los periodistas.

La paradoja es típica del regeneracionista autoritario: no cree que la prensa deba fiscalizar al Ejecutivo, sino al revés. Los mecanismos que plantea el sanchismo para el control son una arbitrariedad que camufla tras un acuerdo laxo de la UE; es decir, van a utilizar una normativa europea general para laminar en concreto a los medios que publican las noticias de corrupción que rodean a Sánchez. Como en otros episodios de nuestra historia, tras la retórica regeneracionista de salvar la sociedad de sus enemigos no hay más que un proyecto personal de inmunidad para seguir mandando sin que nadie ose chistar.

La incoherencia siempre acompaña a la grandilocuencia del regeneracionista, como cuando Urtasun, ministro de Sumar que resta lustre a la cultura, ha dicho en el anuncio del «plan» que «es imprescindible que las instituciones no financiemos el virus de los que quieren destruir la democracia». Estoy convencido de que esos destructores a los que se refiere el susodicho no son los golpistas de Junts y ERC, ni los filoetarras de Bildu, y menos aún los comunistas que le rodean.

La incongruencia del regeneracionista ha quedado una vez más al descubierto al considerar que hace más daño a la democracia una noticia sobre Begoña Gómez o el Hermanísimo que un independentista violento que da un golpe de Estado, que un nacionalista que incumple una sentencia

#### Vivíamos razonablemente hasta que llegó Sánchez

del 25% de español en las aulas, o que cientos de homenajes a los asesinos de ETA. Este desatino se debe a que su concepto de democracia se refiere a que gobierne la izquierda, «los progresistas», aunque eso suponga dinamitar los pilares del sistema.

El caso es que el regeneracionista piensa que la democracia es él, que la libertad es la suya, el pluralismo un coro que repite su argumentario, la oposición un incordio silenciable, la prensa un boletín oficial, y que su gobierno es un favor que hace a un país mal hecho y desagradecido. No hay más que escuchar a Sánchez y a sus corifeos: España era un sindiós hasta que tuvimos la fortuna de que la moción de censura diera el Gobierno al líder del PSOE. La realidad es que vivíamos razonablemente bien en esta democracia liberal del 78 hasta que llegó Sánchez con sus necesidades personales e infulas de Rey Sol aprovechando el maldito virus de la regeneración que, a la vista está, forja salvapatrias.



# Del registro de medios de comunicación a eliminar las injurias a la Corona

El Gobierno alumbra un plan sin concreciones y sin calendario de ejecución, para el que se da los tres años que restan de legislatura

#### Ainhoa Martínez, MADRID

El Consejo de Ministros aprobó ayer el « Plan de acción por la democracia», el compendio de medidas que Pedro Sánchez se comprometió a impulsar tras sus días de reflexión y que ha visto la luz casi cinco meses después. El documento, que se abrió a las aportaciones de los socios parlamentarios, cuenta con 31 medidas que se incardinan en tres ejes: «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo y, por último, un refuerzo de la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral».

El texto, no obstante, no deja de ser una declaración de intenciones. El Gobierno se da tres años, los que restan de legislatura en caso de que se agote el mandato, para ir acometiendo las reformas comprometidas en el plan. Esto, sin aportar ninguna concreción sobre las mismas, más allá de es-

tablecer una enumeración de prioridades. «Es dificil aterrizar todo al detalle», llegó a reconocer el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. «Todavia hay que trabajar un texto», tercian fuentes de Moncloa que, en su día, calificaron esta estrategia de transparencia y rendición de cuentas como una «causa nacional». Una «causa nacional» para la que ni siguiera tienen hoy asegurados los apoyos parlamentarios para que salga adelante. Estas son las principales medidas que componen el plan de escape con el que Sánchez busca cerrar su controvertido periodo de reflexión, consecuencia de la investigación judicial a su mujer.

#### Control a los medios

En cuanto a los medios de comunicación, el Gobierno busca conocer quién está detrás de los mismos, cuánta financiación reciben y cuál es su origen. En concreto, se promoverá la creación de un registro de medios de comunicación, en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Se establecerá la obligatoriedad de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y se establecerán límites a la cuantía que estas administraciones pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de las mismas.

El órgano encargado de supervisar y tutelar este registro será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a quien se le otorgarán nuevas atribuciones, que no ostenta en la actualidad, para realizar esta fiscalización. «La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia honestas».

#### Injurias a la Corona

Se promoverá una reforma integral del Código Penal, en los artículos que afectan al derecho de libertad de expresión y a la creación artística. Esto es, los que se refieren a las instituciones del Estado, delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, «con el objetivo de darles una redacción homologable a los países de nuestro entomo y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal». Entre esta jurisprudencia hay una sentencia relativa a las injurias a la Corona que, fuentes de Sumar aseguran que está pactado con los socialistas incluir dentro de la despenalización de los delitos de expresión. Sin embargo, en el PSOE se muestran reticentes y evitan hablar abiertamente de que esta protección a la Corona se vaya a eliminar.

En la misma línea, se promoverá una reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la reguladora del derecho a la rectificación para luchar contra «noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con Indemnizaciones y plazos adecuados», agilizando la resolución de los conflictos.

#### No tan Secretos Oficiales

Dentro de las tareas pendientes que el Gobierno dejó en la pasada legislatura está una de las demandas tradicionales de sus socios del PNV: se retomará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno ya aprobó en 2022 un proyecto para modificar una normativa que data de 1968, pero el texto está atascado en el Congreso. El pasado mes de marzo, de hecho, ya votó a favor de la toma en consideración de una propo-

sición de ley del PNV en este sentido. El objetivo es establecer plazos de desclasificación de los citados «secretos». También se recuperará la derogación del articulado de la llamada «ley mordaza» en lo relativo a la utilización de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

#### **Debates obligatorios**

Otro de los apartados del «Plan de acción por la democracia» es la rendición de cuentas. El Gobierno se autoimpone la aprobación de una nueva Estrategia de Gobierno Abierto para ampliar sus obligaciones en materia de transparen-



#### La clave

# Foto con los agentes sociales para la flexibilización de las pensiones

▶Pedro Sánchez firmará hoy con los agentes sociales, patronal y sindicatos, el acuerdo para flexibilizar la jubilación, involucrar mejor a las mutuas en los tratamientos sanitarios y regular las profesiones penosas. Mientras la aritmética parlamentaria se le resiste o le da

quebraderos de cabeza, el presidente del Gobierno busca trasladar sensación de solvencia haciéndose una foto de unidad con patronal y sindicatos. El diálogo social sale al rescate cuando el diálogo político parece más encallado que nunca. ESPAÑA 9

cia y exporta al resto de gobiernos autonómicos la tradición monclovita de hacer un balance de ejecución de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo cada seis meses. Además, se establecerá la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el estado de la nación y se reformará la ley electoral para que los debates en campaña entre los candidatos también sean obligatorios.

#### Encuestas: «Tripas» fuera

Dentro del apartado de la «promoción de instrumentos de transparencia del sistema político y de los procesos electorales» se ubica también la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para establecer, en periodo electoral, la obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.

#### Congreso transparente

El Congreso de los Diputados será uno de los epicentros del plan presentado por el Gobierno. Además de que el impulso reformista nace de unas mayorías parlamentarias todavía por determinar, está previsto que se cree una nueva comisión sobre bulos y desinformación. Se dotará de nuevas atribuciones a la CNMC para que fiscalice el registro de medios

Se regularán los lobbies y el Debate sobre el estado de la nación será anual y obligatorio

También se promoverán cambios en el Reglamento del Congreso y del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de la declaración de bienes por parte de los parlamentarios o la presentación de información falsa o incompleta. En paralelo, se reforzará el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada. Además, se quiere avanzar en la aprobación de la Ley de Grupos de Interés, los llamados «lobbies», de manera que se regule su código de conducta y se facilite el seguimiento del proceso legislativo.

**DIEGO PUERTA** 

A la espera de que estas o alguna de las medidas desgranadas llegue a concretarse y aprobarse en el Congreso, por lo pronto, el Gobierno ha conseguido su objetivo: recuperar el control de la agenda y atraer la atención sobre su capacidad ejecutiva y legislativa, en lugar de que ésta siguiera cuestionada por su debilidad y los problemas con sus socios. En Moncloa se afanan ahora por proyectar proactividad y trasladar la sensación de que la legislatura no está muerta, a la espera de que se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos o se opte por la prórroga de los vigentes.

Alberto Núñez Feijóo se reunió ayer con el líder opositor venezolano, Edmundo González, en el Congreso



#### Feijóo recibe a Edmundo González

▶El líder del PP, Alberta Núñez Feijóo, mantuvo ayer un encuentro en el Congreso con el candidato de la oposición al chavismo en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, Edmundo González. La reunión se celebró apenas una semana después de que la Cámara Baja reconociera a González Urrutla como presidente electo de Venezuela y en la vispera de que el Senado haga lo propio ya que el PP cuenta con la mayoría absoluta. Tras la reunión, el líder del PP destacó que había sido un «honor» entrevistarse con el «presidente electo de Venezuela». Además, aseguró que tanto él como el PP están «totalmente comprometidos política y moralmente con el pueblo venezolano. Siempre al lado de los demócratas», apuntó. También, reclamó la liberación de los presos politicos y pidió al Gobierno que informe sobre los detenidos por Maduro.

#### Rocio Esteban, MADRID

Junts engaña al Gobierno de coalición, al que saca de sus casillas después de estar sometido a una prueba de estrés constante. Ayer, los siete diputados de Carles Puigdemont volvieron a demostrar su poder en Madrid y consiguieron lo que querían, mandar un nuevo mensaje al Gobierno, en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo hicieron.

Junts había asegurado ayer por la mañana su abstención en la admisión a trámite de una ley a propuesta de Sumar y apoyada por el PSOE y el resto de socios de investidura. La norma, promovida por organizaciones sociales e inquilinos, buscaba combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones. Sin embargo, a última hora, en el

# Junts «engaña» a la coalición de Gobierno y vuelve a mostrar su fuerza

Vota en contra a última hora de la ley para regular el alquiler de temporada, a pesar de haber prometido admitir la iniciativa

momento de la votación, los siete diputados de Junts decidieron votar en contra, en lugar de abstenerse como habían comunicado a los grupos proponentes.

Lo ajustado de la votación, en la que la diferencia prevista entre papeletas a favor y en contra era de un voto (171 frente a 170), tenía a la coalición pendiente hasta el final del resultado que se convirtió en agónico y por sorpresa. Junts sumó sus votos en contra al PP, Voxy UPN y a favor votaron los firmantes de la ley, Sumar, Bildu, Podemos y el BNG, además del PSOE, PNV, Coalición Canaria y el diputado José Luis Ábalos. Lo que se tradujo en 172 síes frente a los 178 noes en contra de la norma.

Su voto en contra supone, de facto, una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición y en particular para el socio minoritario, Sumar, que era el proponente de la ley. Hace saber así Junts que, sin su supervisión, la legislatura queda congelada.

Se trataba tan solo de la admisión a trámite de la ley que tenía por objeto poner freno al uso «fraudulento» de algunos propietarios al alquiler temporal para sortear las obligaciones que establece la actual Ley de Vivienda en España. La norma había logrado el concurso

de la mayoría de fuerzas de izquierda en el Congreso después de que el PNV confirmara su voto a favor y de que junts explicara que se abstendría en la votación, a pesar de asegurar de que la ley no resuelve «los problemas de fondo».

Junts había comunicado minutos antes de la votación su decisión a Sumar, partido que no esperaba esta decisión por parte de los independentistas. Fuentes de Junts negaron después «haber cambiado de opinión», sino que optaron por el «no» después de que otros partidos -en referencia al PNV-decidieran anunciar ayer su voto a favor, en contra de lo previsto inicialmente. Es decir, Junts asegura que comunicó su voto abstención en un primer momento al creer que la ley no saldría adelante y que lo cambió después, al ver que con el «sí» de los nacionalistas vascos la norma saldría adelante si mantenía Junts

# Aseguran que cambiaron su voto para que no saliera la ley después de que el PNV votara a favor

su abstención. El secretario de Junts, Jordi Turull, aseguró en sus redes que la abstención comunicada por su partido «inhabilitaba la admisión a trámite de la ley» y que «los cambios de otros partidos cambiaban el escenario». «Junts no será el partido que facilite la ley que invade competencias de Cataluña», zanjó.

La norma tenía por objeto, a propuesta de los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas, cubrir una de las deficiencias de la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, como es el alquiler de temporada. Según los expertos, algunos propietarios intentan sortear el control de precios de la norma en los lugares donde se aplica. La proposición de ley introducía la obligación por parte del arrendador de Justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral. También se introduce una presunción general a favor de los contratos de vivienda habitual. Establece un máximo de cinco días para que el propietario responda al inquilino cuando se produzcan incidencias derivadas del uso de la casa. Deberá ser el propietario quien abone el coste de las reparaciones en el alquiler temporal, En cuanto a la fianza que se exige a los inquilinos, no podrá exceder de dos mensualidades en el alquiler residencial y de media en el caso del temporal.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Maria Jesús Montero, ayer en el Congreso

# Los de Puigdemont, a la cola para los PGE

R. Esteban. MADRID

La relación entre PSOE y Junts puede definirse como un tira y afloja continuo en esta legislatura. Y en plena montaña rusa, ahora, ambos partidos se encomiendan auna nueva negociación tortuosa en la que el resultado no está claro. Los Presupuestos Generales del Estado son el nuevo asunto que

volverá a medir la fuerza del Ejecutivo de coalición, que si bien, ya asume una prórroga presupuestaria como el menor de los problemas, volverá a suponer una nueva derrota parlamentaria para un Ejecutivo en minoria. Y en esta empresa, lejos de buscar los socialistas aunar cuanto antes el voto favorable de sus socios, las conversaciones se suceden despacio e incluso, son inexistentes con algunos socios. El Gobierno ya ha empezado la ronda de negociaciones
con algunos de los grupos pariamentarios de los que necesita su
«sí» el próximo 26 de septiembre
para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública. Fuentes de Bildu, ERC y
PNV confirman que desde el Ejecutivo ya se han comunicado con
ellos para reactivar las negociaciones. Sin embargo, uno de los gru-

pos imprescindibles para que salgan adelante las cuentas públicas todavíano ha recibido ninguna llamada. Los siete votos de Junts todavía no han sido tanteados por parte del Gobierno, según explican fuentes del partido independentista, que, detallan, no han intercambiado ningún papel con el Ejecutivo, ni tampoco tienen agendadas reuniones con la parte socialista del Gobierno, en lo más inmediato. «Si necesitan los votos tendrán que negociar», aseguran en el entorno del partido.

ESPAÑA 11

# Interior asumió que Koldo fijaba el precio de las mascarillas

Correos de Belmar, ex alto cargo del ministerio, revelan el papel clave del exasesor de Ábalos en la contratación

Ricardo Coarasa, MADRID

«Así lo había dicho Koldo». El intercambio de correos electrónicos entre el empresario lítigo Rotaeche, imputado en el «caso Koldo», y el entonces subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Daniel Belmar que hoy declara como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de esta investigación judicial—, denotan el papel clave que desempeñó el asesor del ministro Jose Luis Ábalos en la tramitación y ejecucion de los contratos con Soluciones de Gestion, la empresa de la supuesta trama.

Esa veintena de correos, aportados por Belmar al Senado tras su comparecencia en la comision de investigación y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, evidencian que la relevancia de Koldo Garcia era tal que el departamento que dinge Fernando Grande-Marlaska asumió incluso que era el asesor de Ábalos quien fijaba el precio de las mascarillas suministradas a Intenor por intermediación del Ministerio de Transportes.

Asi lo ponen de manifiesto los correos entre Rotaeche y Belmar, en la actualidad comisario jubilado, el 26 de abril de 2020, cuando el empresario comunica al interlocutor de interior que el precio pactado por mascarilla, de 1,50 euros, habia pasado a 1,81 euros a consecuencia de los «trámites aduaneros. Rotache justifica ese incremento en que al ser Solucio-

nes de Gestion una empresa privada no está exenta de los aranceles aduaneros. «Esto implica pagar como importador un 6,3% de arancel» (el material sanitario llegaba en avion desde China al aeropuerto de Barajas) «y gastos de despacho, transportes y otros, de ahí sale 2,81». De ahí que la em-

«Esa cantidad, porque así lo había dicho Koldo, era de 2,50», se quejó ante la subida del precio presa de la «trama Koldo» reclamase a Interior que «el precio se ajuste para incluir los costes que ahora estamos asumiendo». Belmar se resiste y le recuerda

Beimar se resiste y le recuerda que tuvo que hacer «un expediente de emergencia en el que le digo a Hacienda que necesito una cantidad determinada de dinero».

De hecho, la Agencia Tributaria terminaria solicitando a interior información sobre ese contrato en enero de 2022 a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) al constatar la faita de experiencia de Soluciones de Gestión para una operación de esa envergadura.

El altocargo de Interior deja claro en el citado correo que esa cantidad, no era la acordada: «Esa cantidad, porque asi lo había dicho koldo, era de 2,50 más IVA. En ningún momento se había de aduanas ninada por el estilo». Y se que ja que esos 30 centimos de más por unidad «afectan al resto de las compras, que no se podrán pagar». Y evidenciando su incredulidad concluye: «¿Esto lo habíaste con Koldo?».

Ante la falta de material de protección para los Cuerpos de Segundad y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, y debido a la incapacidad de Sanidad para suministrarese material en los meses más duros de la pandemia, Interior recurrió al Ministerio de Transportes para proveerse de mascanilas y guantes. De manera que el departamento de Ábalos incluyó en su pedido el material para Interior, a quien le suministraron 765,000 mascarillas a través de Puertos del Estado y otras 300.000 por medio de Adıf. Se trataba de una cesion que Interior tenía que devolver posteriormente.

Esos correos también ponen de manifiesto que Interior no podia desplazar a nadie al aeropuerto para la recepción de las mascarillas el 8 de mayo de 2020 (223.650 unidades había que trasladarlas a la Escuela Nacional de Protección Civil. Tres dias antes, Rotaeche le tranquiliza: «Respecto a que nadie de Interior esté presente en las operaciones del 8 de mayo, no te preocupes», «Nos ocuparemos de preparar albaranes para las diferentes entregas», que se compromete a remitir al departamento de Grande-Marlaska a través de Puertos del Estado y Adıf, insistiéndole en que «la autorización de despacho debe hacerse a Raminatrans».

A este respecto, la extresponsable de Contratación de Puertos del Estado Aranzazu de Miguel aseguró a la Guardia Civil en su declaración como testigo que, segun le comentó un compañero, Koldo «habría ido a alguna de las entregas de las mascarillas al aeropuerto».



Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, en la comisión de investigación del Senado

Un alto cargo de Adif apunta al jefe de Personal DGuillermo Martínez de Simón, secretario del Consejo de Administración de Adif, aseguró ayer al juez del «caso Koldo» – según fuentes jurídicas – que fue el entonces director de Personal del organismo publico, Michaux Miranda, investigado en la causa y que fue destituido a raíz de su imputación, quien tomó la decisión de contratar con la empresa Soluciones de Gestión, aunque

de esa resolución se dio cuenta al Consejo de Ministros. Ante el juez también compareció como testigo Jesús Ángel Díaz, jefe de Recursos Humanos de Adif. Ambos negaron que recibieran indicaciones para la contratación y Martínez de Simón avaló que se adelantara al proveedor el 50% del importe porque «quien pagaba por adelantado se quedaba con las mascarillas».



El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al expresidente Jordi Pujol

# Illa se reune con Pujoi y reivindica su «legado»

El presidente reconoce que su predecesor entre 1980 y 2003 fue «un gran impulsor del autogobierno»

#### Alex Cárcel, SARCELONA

El presidente de la Generalitat, Salvador Ilia, siguió en la jornada de ayer con la ronda de encuentros con sus predecesores, reuniéndose en esta ocasión con el que más tiempo ocupó su despacho al frente del Govern, Jordi Pujol. El lider de la ya extinguida Convergència fue el primer presidente votado en unas elecciones autonómicas, traslas que accedió al cargo en 1980; y durante su «largo» mandato, que terminó en el año 2003, «Cataluña vivió su segunda gran transforma-

ción», como recuerda a menudo Illa. El expresidente, hoy en un delicado estado de salud y viudo desde hace unos meses, fue reemplazado por el socialista y exalcalde de Barcelona Pasqual Maragali al frente de la Generalitat; y su carrera politica se vio lastrada por varios casos de corrupción que salieron a la luz después de que Pujol deja ra la primera linea politica. Durante años, especialmente bajo la presidencia de Artur Mas, el expresidente fue «apartado» de los actos institucionales, algo que cambio con el ejecutivo de Pere Aragonès y a lo que parece querer dar continuidad el de Ilia, que ensalza la figura de Pujol como «un gran defensor del autogobierno».

Tras reunirse la semana pasada con José Montilla, el ultimo presidente socialista al frente de la Generalitat antes del actual, por el momento, segun recalcó ayer en rueda de prensa la portavoz del Govern Sílvia Paneque, «sólo está

agendada la reunión con Mas», que se celebrará en Barcelona en los próximos dias. La asimismo consejera de Vivienda, Territorio y Transición Ecologica del Govern, no obstante, aseguro que illa «tiene la voluntad de reunirse con todos los expresidentes», algo que considera «importante», «El objetivo es dar este mensaje de continuidad institucional y de preservar la dignidad y la importancia del Govern de la Generalitat .. aseguró Paneque. Segun apuntan desde la Generalitat, a pesar de que «no hay nada mas agendado», el proximo, tras Mas, podría ser Quim Torra, que ocupó la presidencia de la Generalitat tras varios meses de tensión en 2018 y vivió en primera persona la crisis del Covid 19 al frente del Govern.

Desde el ejecutivo no aclaran si el presidente de la Generalitathasta hace a penas unas semanas, Pere Aragonès, también participarà de esta «ronda de encuentros»

entre illa y sus predecesores. La cuentrofue Mas, en 2015. Paneque relación entre ambos, que compartieron hemiciclo durante la pasada legislatura en el Parlament como presidente y líder de la oposicion, es «muy buena», como asi se constató tras un traspaso entre ejecutivos que ambos calificaron de «ejemplar». El partido de Aragones, FRC, votó asimismo a favor de la investidura de Illa, y se espera que haga lo propio con unos Presupuestos de la Generalitat que el actual Govern desea que puedan entrar en vigor en enero.

#### Illa visita hoy la Zarzuela

Por otra parte, el presidente de la Generalitat visitara hoy de forma oficial a Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, rompiendo con casi diez años de «tradición» en la que los presidentes catalanes se negaban a reunitse oficialmente con el monarca. El ultimo que acudio al en-

Illa visitará hoy al Rey en el Palacio de la Zarzuela: «Quiero recuperar la normalidad»

## No se descarta un encuentro con Puigdemont

N.a portavoz del Govern abrió la puerta en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu a un posible encuentro de Salvador Illa con Carles Puigdemont en el marco de la «ronda de reuniones con los expresidentes de la Generalitat». La situación del líder de Junts, fugado en Bélgica, obligaria en este sentido a Illa a viajar hasta allí para poder celebrar el encuentro con el expresidente, algo que la oposición considera «escandaloso». Surol como líder de la oposición en el Parlament y su papel crucial en la gobernabilidad del Estado también diferenciarían el encuentro de otros llevados a cabo por el presidente de la Generalitation sus predecesores, ninguno de ellos en activo.

explicó en rueda de prensa que esta visita se enmarca en el objetivo del nuevo Govern de «recuperar la normalidad institucional en todas y cada una de las instituciones», algo que explican «no se dió» con los anteriores ejecutivos independentistas, para los que el mensaje televisado de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 fue un «ataque». «Pensamos que es la mejor manera, con el jefe de Estado y con el resto de instituciones, de hacer avanzar Cataluña», añadió Paneque, recordando que illa y el Rey ya se encontraron en la inauguracion de la Copa América de Vela hace dos semanas en Barcelona.

Finalmente, en cuanto a la reunión del presidente Illa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz dijo que los gabinetes están trabajando en las posibles fechas para agendaria. Sánchez avanzó su intención de reunirse con los gobiernos autonómicos la semana pasada, y desde el Govern apuntan que «en los próximos días se podrá concretar una fecha para tratar los temas que consideren prioritarios». La relación entre ambos, no obstante, es «muy buena», según dijo Paneque, «incluso de amistad».

# Tensión en Ceuta: alientan en las redes entradas masivas

Los servicios de Inteligencia de España y Marruecos investigan el origen de los mensajes

Fran Cárcelea, CEUTA

Las autoridades marroquies han detenido en los últimos dias a 4 455 personas sospechosas de querer entrar en Ceuta de forma irregular. La tensión aumenta ante la presión migratoria contenida por las fuerzas del país alauita. Los disturbios, apedreamientos y acercamientos al perímetro fronterizo se suceden en los últimos dias.

Los servicios de Inteligencia españoles, en colaboración con Marruecos investigan el origen de

mensajes a través de las redes sociales que alientan a entrar de forma masiva en la ciudad autónoma. De hecho, el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramirez, tiene el convencimiento de que el reciente incremento de los flujos migratorios en la frontera del Tarajal no responde a «movimientos espontaneos», sino a intentos, «probablemente coordinados a traves de redes sociales», por generar «un clima de tensión, de confrontación y de buscar una perturbación y alteración del orden, generando tensión e intranquilidad-

«Creemos que hay cierta 'mala intención detras de estos intentos. probablemente coordinados a través de redes sociales», afirmó el representante del Ejecutivo lide rado por el popular Juan Vivas. La difusión de las publicaciones altentan a una nueva entrada multitudinaria para el dia 30 de sep-



Las autoridades marroquies han detenido a más de 4.000 personas

tiembre. «En este tiempo se puede detener a las personas que esten alentando esta actuación, y si no, que se actue de forma similar». explicó Ramirez, que puso en valor el trabajo de las autoridades marroquies y españolas durante estos dias, al calificar la respuesta como «bastante contundente, tanto por parte de Marruecos como por la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Mientras tanto, la situación

Las publicaciones promueven un nuevo movimiento multitudinario el 30 de septiembre

en Ceuta es calificada de «insostenible», pues el Área de Menores sufre una sobreocupación de las instalaciones dedicadas a acoger a los miños migrantes que han llegado solos. El número de menores acogidos supera los 520, lo cual cifra la sobreocupación en un 490%, «Estamos alcanzando un punto límite en el que las finanzas de la ciudad no podrán soportar esta carga», alertó el portavoz popular, que espera una respuesta del Gobierno tanto para facilitar el reparto de los menores no acompanados entre las diferentes autonomías como para «responder desde el punto de vista presupues tario» porque «la sostenibilidad financiera de esta administración se pone en juego».

Del total de arrestados en los ultimos dias, 3,795 son adultos marroquies, junto con 141 menores, además de otros 519 extranjeros pero no de Marruecos. Segun los datos, se organizaron seis intentos de acceso a Ceuta a través de la frontera del Tarajal, donde fueron arrestadas 70 personas procedentes de paises subsaharia nos y ciudadanos argelinos. Esta avalancha respondería a una primera llamada a traves de las redes sociales para el 15 de septiembre.







850€

1.813€

#### **VUELOS Y TRASLADOS INCLUIDOS**

**Punta Cana** Hotel 4"

Dr. David, Tongs quantum

9 dias | 7 noches

incluye régimen de todo incluido

Nueva York - Punta Cana Hoteles 4" y 5"

9 dias | 7 noches

3 noches en Nueva York

4 noches en Punta Cana-

incluye regimen de todo incluido en Punta Cana Produces recognising.



91 330 72 63 vrajeseicortemples.es



## **Opinión**

# Engañar a todos

Tomás Gómez

oscuadros medios del PSOE tienen un especial olfato para detectar tiempo antes una crisis interna. En este momento, el mar de fondo que se escucha es el de anticipo electoral.

ERC es un laberinto y, aunque en principio tanto Junqueras como Rovira son favorables a llegar a acuerdos puntuales con Sánchez, un sector importante de la militancia considera que el sitio natural de los republicanos está con Junts, Habrá que esperar a que pase su congreso para saber que línea va a seguir la nueva dirección politica, pero nadie duda de que no van a poner las cosas fáciles ni a illa ni al propio Sanchez.

La vuelta al primer plano de Puigdemont marca un nuevo tiempo para los exconvergentes que dan por amortizada la Ley de Amnistia. La independencia fiscal, que corresponde a un estado confederal y desvertebra al conjunto de España, consideran que es logro de ERC y, por tanto, daran una nueva vuelta de tuerca. Sánchez, que empezó comprando a los separatistas, ha terminado siendo una marioneta útil a sus intereses. Pero no es el único proble ma que tiene. Podemos va camino de la confrontación con el PSOE para justificar la ruptura agresiva con Sumar, si bien, son los que menos miedo tienen a una convocatoria electoral, no lo tienen tan facil puesto que el nuevo referente del 15 M es Sánchez. El liderazgo de Yolanda Díaz es cosa del pasado y José Luis Ábalos ha pasado de las amenazas a los hechos,

Con este escenario, es probable que Sanchez utilice el congreso del PSOE como plataforma electoral. Si deja entrever que va a convocar las urnas, etimina de un plumazo las discrepancias internas y deja en punto muerto el acuerdo de independencia fiscal hasta después de las elecciones. Intentará que le voten los que guieren el cupo catalán y los que están en contra susurrándoles que si obtiene mayona suficiente ya no le harán falta los independentistas. De nuevo, querra engañar a todos.

C. S. Macias, MADRID

El mai nunca descansa. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que los delincuentes paseen por el ciberespacio a la caza del despiste, la inocencia o la ignorancia de miles de usuarios. La cibercriminalidad es un problema de seguridad ciudadana de primer orden, representando una de las amenazas más extendidas y generalizadas, que ataca a miles de instituciones, empresasyciudadanos. Las instituciones europeas ya alertaron de que «los ciberataques y la ciberdelincuencia estan aumentando en toda Europa, y cada vez son más sofisticados» por lo que la tendencia seguirá agravándose en el futuro, ya que se espera que 22.300 millones de dispositivos en todo el mundo esten conectados al «Internet de las cosas» de aqui a 2024.

El informe de Seguridad Nacional de 2023 constata un aumento del numero, frecuencia, sofistica ción y sevendad del impacto de los ciberataques en España. El Centro Criptologico Nacional registró en 2018, 38.192 casos mientras que, en 2023 estos se han disparado hasta los 107,777, un 282%. Segun los datos oficiales, si el numero de ciberdelitos estaba en 160.729; en 2023 la cibercriminalidad se disparó hasta los 470.388 casos, lo que supone un incremento del 293% en solo cinco años.

Ante este aumento los populares

# Ofensiva del PP en el Congreso ante el aumento de ciberdelitos

Reclama la comparecencia de Marlaska e interpela al Gobierno por la legislación

han lanzado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno y reclaman la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informe del cumplimiento de los objetivos y las líneas de actuación del Plan Estrategico contra la Cibercriminalidad, aprobado en 2021

Además, los diputados del Grupo Popular, Rafael Hernandoy Ana
Vázquez interpelan al Ejecutivo
tras constatar el «fracaso» de la Estrategia Nacional sobre Cibersegundad aprobada por el Ejecutivo en
2019, así como el Plan Estrategico
contra la cibercriminalidad de
2021. En dicho Plan, recuerdan los
populares, la primera medida estaba destinada a «reforzar el marco
jurídico y la cooperación con los
actores judiciales para responder
eficazmente a la cibersegundad,

tanto en lo relativo a la definición de tipos penales, como en la regulación de adecuadas medidas de investigación». El Grupo Popular asegura que «desconoce» qué medidas ha adoptado el Gobierno para reforzar ese marco juridico, especialmente a lo que se refiere a los tipos penales, por lo que interpelan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a quien solicita respuesta por escrito para que se les informe sobre qué upos penales son a los que el Gobierno se referia en su Plan

En 2023 la cibercriminalidad se disparó hasta los 470.388 casos denunciados Estrategico contra la Ciberseguridad. También quieren saber que razones existen para que el Gobierno no haya adoptado estos cambios en nuestra legislatura y a que causas atribuye el Ejecutivo el «rotundo fracaso» de sus iniciativas en la lucha contra los ciberdelitos.

#### Numerosas modalidades

Desde el «phishing» pasando por el «spam» o el «soopfing», son infinidad los métodos que han desatrollado los ciberdelincuentes.

El conocido como «phishing» es uno de los más comunes. Se trata de correos electrónicos que simulan la identidad de una empresa o una entidad para robar la información o el dinero de los usuarios a través de un enlace. Se emplea también en las redes sociales donde es habitual encontrar este tipo de técnica, sobre todo en promociones y sorteos donde te indica que has ganado un premio y te insta a pinchar en el enlace o se hacen pasar por su banco.

En el móvil es típico el «smishing» en el que el usuario recibe un SMS pidiendole que proporcione datos, que se llame a un número de telefono o pinchar en un enlace. Con esta técnica, los ciberdelincuentes roban información o dinero o con el «SIM Swapping» los ciberdelincuentes logranhacer una copia de la tarjeta SIM de una persona para obtener los códigos de verificación de operaciones bancarías, entre otros.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer, en el Senado

# 85 años de cárcel para una etarra por el coche bomba en casa de García-Escudero

Ana Belén Egües, alias «Dolores», admitió que fue parte del atentado de ETA que dejó 11 víctimas en el 2000

#### Álvaro Ollogui, MADRID

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 85 años de prisión a la etarra Ana Belén Egues por participar en el atentado, como ella misma reconoció, que cometio la banda terrorista en la madrileña calle Platerias de Madrid el B de agosto del año 2000.

Colocaron un coche bomba que explotó en el portal del edificio en que vivía el entonces presidente del PP madrileño, Pio Garcia-Escudero, dejando once heridos, siete de ellos de gravedad. Uno de ellos era un menor de apenas seis años al que le causó estrés post

traumático y otra de las víctimas sufitó un traumatismo craneoencefalico que le dejo como secuela psiquica el rechazo a la contaminación acústica.

Gracias a un acuerdo de conformidad, la Sección Cuarta de la Sala Penalcondena a la acusada, conocida por el alias de «Dolores», a 15 anos de cárcel por un delito de estragos terroristas y a otros 70 años por siete delitos de asesinato en grado de tentativa. Menos de los 121 años de prisión que pedía en un primer momento para ella la Fiscalía al considerarla cooperadora necesaria y que después el fiscal rebajó a 92 años. No estara más de 30 años entre rejas.

La Sala considera acreditada la vinculación de la acusada Egües con el conocido como «comando Buruahuste»-«quebradero de cabeza» en vasco- de ETA que operaba en Madrid en la época de los hechos, así como su participación concreta en la colocación y detonacion del explosivo instalado en un vehiculo que habia sido previa-

mente sustraido y que estallo cargado de dinamita que la acusada habia trasladado a un piso franco que la banda terrorista había alquilado en la ciudad castellanoleonesa de Salamanca.

La AN ha fallado, por ello, que la etarra «Dolores» cometió un delito de estragos terroristas puesto que la explosión supuso la creación de una situación de peligro «para el derecho de indemnidad» y afectó a una generalidad de personas «con grave perturbacion para su deverur condiano». El artefacto, relata la sentencia, fue confeccionado, instalado y accionado demostrando una gran potencia de destrucción y de alteración de la tranquilidad social, provocando graves destrozos en el unmueble en que vivia el dirigente del PP y sus inmediatos.

Los magistrados señalan que el ataque sorpresivo ejecutado directamente por varios de sus compañeros del comando etarra al que pertenecía Egues contra los siete ciudadanos que resultaron heri-



La etarra «Dolores» en 2006

Un niño de solo seis años resultó herido y a otro afectado le provocó graves secuelas psíquicas

dos de mayor gravedad por el explosivo, unido a que la acusada ayudo a transportar el coche bomba previamente robado, provocó «sin duda alguna» lesiones que podrian haber acabado con el fallecimiento de los afectados.

Un aun más tragico escenario que no se produjo por circunstancias «ajenas a la voluntad» de los autores de la acción terrorista, que se aseguraron del resultado alcanzado sin permitir la «defensa» o el «contraataque» de las víctimas.

Los hechos han quedado acreditados por la propia declaración de Egues durante la vista del pasado 9 de septiembre en que reconoció los hechos, los informes periciales y la prueba documental acumulada en la causa.

Esta mujer ejerció como concejal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Elduayen (Guipúzcoa) y acumula más sentencias por ser parte de otros dos atentados con coche bomba. En 2014 se le condenó a 120 años de prisión por el del ano 2000 en que asestnaron al coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco y, más tarde, por el que cometió en 2001 en la calle Corazón de María (Madrid) contra el responsable de Politica Cientifica Juan Junquera.

# ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE



4 DÍAS / 3 NOCHES

# Andalucía esencial

Salida el 6 de diciembre 2024

Sevilla • Cád z • El Puerto de Santa María • Sevilla Desde 589€ por persona

4 DIAS / 3 NOCHES El valle del Duero

> Desde 649<sup>¢</sup> por persona Salida el 6 de diciembre 2024

Oporto • Regua • Oporto



BARCO-HOTEL 4 DIAS / 3 NOCHES

# Escapada parisina

Paris - Sus lugares míticos - Montmartre

Desde 619€ por persona EXCURSIONES INCLUIDAS Salida el 6 de diciembre 2024

RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO®:



BEB DAS NOLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR?



WIFE GRATIS



TASAS PORTUAR AS INCLUIDAS



Información y reservas en su Agencia de Viajes informacion@croisieurope.com • 911 176 530 • www.croisieurope.es 中國類目 heibb





# ...y más



Militares españoles cargan un misil en la bateria «Nasams» de Letonia

#### Refuerzo en Rumanía a partir de octubre

Además de este refuerzo por parte de las Fuerzas Armadas españolas en el área del Báltico, nuestro país tiene aún pendiente otro despliegue para apoyar el batallón terrestre de la OTAN en Rumanía, donde se desplegarán unos 250 efectivos en un grupo multinacional liderado por Francia, Las primeras previsiones marcaban julio como el inicio de su misión, aunque en un primer momento se retrasó hasta septiembre. Ahora, segun las fuentes consultadas. no lo harán hasta mediados de octubre.

#### Fernando Cancio, MADRIO

Un centenar de militares espanoles lleva varias semanas en la ciudad de Amari (Estonia) como parte del refuerzo de las fuerzas permanentes de disuasion de la OTAN frente al desafio ruso. Un despliegue que incluye una bateria de misiles para proteger el espacio aéreo del Báltico y del que, aunque estaba previsto desde hace tiempo, el Munisterio de Defensa no ha informado. Se trata de la segunda Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) que las Fuerzas Armadas tienen en la zona y también la segunda vez que se despliega este armamento en Estonia.

Fue durante las primeras semanas de agosto cuando los efectivos del Ejército de Tierra viajaron hasta la base aérea de Amari (donde se despliegan en diferentes periodos los cazas que forman parte de la Policía Aérea del Baluco) para preparar la misión, la cual se activó a finales de mes, tal y como han confirmado a este penodico fuentes militares. El destacamento está formado por 98 efectivos.

El armamento desplegado en

- Defensa -

# Una segunda batería de misiles españoles protege el Báltico desde agosto

Un contingente de 98 efectivos y un sistema de defensa antiaérea «Nasams» se desplegaron a finales del mes pasado en Estonia

esta nueva misión es el mismo que se encuentra en la base aérea de Lielvarde (Letonia) desde junio de 2022 y que el que se envió a Estonia entre abril y diciembre de 2023: una bateria de misiles «Nasams», la cual está situada a menos de 200 killómetros de la frontera con Rusia.

Este nuevo apoyo a la defensa aérea de Estonia fue anunciado por el ministro de Defensa del país, Hanno Pevkur, a mediados de junio, tras un encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y pocos días después, durante su visita a las tropas desplegadas en el Báltico, el Rey Felipe VI confirmó el envio de esta unidad, la cual, en principio, iba a permanecer en el país hasta diciembre, aunque las mismas fuentes apuntan que aún no esta del todo definida la duración del despliegue, sin descartar que sea

España cuenta con una unidad de defensa antiaérea similar en Letonia desde junio de 2022 permanente, como ocurre en el caso de Letonia.

La bateria «Nasams» es un avanzadosistema de defensa antiaerea que cuenta con misiles «Amraam» del tipo «dispara y olvida», capaces de alcanzar objetivos hasta a 25 kilometros y a una altitud de 10 kilómetros. Además del lanzador, con capacidad para seis misiles, dispone de un radar «Sentinel», el cual tiene un alcance para detectar blancos de 75 kilómetros.

Este nuevo despliegue se enmarca en las misiones de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada (IAMD, por sus siglas en ingles) de la OTAN, como parte de su compromiso con la defensa y seguridad de los aliados, principalmente en el flanco Este. En ellas también se incluyen los cazas que forman parte de las operaciones de Policía Aérea de la OTAN, otras baterias de misiles y los radares que vigilan el espacio aéreo aliado.

Actualmente, Espana contribuve a ellas con alrededor de 515 militares y diferentes medios. En concreto, ademas de estos 98 uniformados, hay actualmente 150 aviadores y 8 cazas F-18 en Rumama, pais en el que el Ejército del Aire tambien cuenta con un radar de alerta temprana y 41 efectivos. Mientras, en Letonia, otros 87 militares controlan la ya citada bateria de misiles. Y en Turquía hay 140 desplegados desde 2015 con un sistema de defensa antiaérea. «Patriot», que inicialmente se desplegó para proteger al país de ataques desde Siria.

Además, nuestro país también participa en dos de los diferentes bataliones terrestres de la OTAN en el Este: en Letonia, con unos 530 efectivos y blindados, y en Eslovaquia, liderando el grupo aliado con alrededor de 770.



▶Competitividad y defensa. La vicepresidenta española es designada comisaria de Competencia y Transición Limpia en el nuevo Ejecutivo comunitario presentado por la política alemana

# Ribera, pieza clave en la nueva Comisión de Von der Leyen Teresa Ribera Rodriguez



Ursula von der Leyen, Junto e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola

Mirentxu Arroqui BRUSELAS

a presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leven, desveló ayer el reparto de carteras del próximo Colegio del Comisarios en el que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se convertirá, si todo dale según lo previsto, en uno de los pesos pesados. La política alemana ha elegido a la española como uno de los seis vicepresidentes ejecutivos, el núcleo duro de suequipo, y se encargará tanto de la transición energetica como de la todopoderosa cartera de Competencia. Segun explicó Von der Leven, se trata de «descarbonizar e industrializar nuestra economia al mismo tiempo».

A pesar de la envergadura de su comendo, deberá coordinarse con

otros comisarios como el conservador holandés Wopke Hoekstra, encargado del Chma, y quien ya asume esta cartera en la actual Comision Europea, o el socialdemocrata danés Dan Jorgensen, que ha sido elegido por Von der Leven como comisario de Energia y también de Vivienda.

La política española se convier te en un contrapeso ante una Comisión Europea con un mayor número de representantes conservadores que en las anteriores. El Partido Popular Europeo contará con 15 cargos en esta Comision, includa Von der Leven, frente a los cuatro de los socialistas que pierden peso ya que en el Ejecutivo actual tienen nueve carteras. Los socialistas habian amenazado con votar contra este Colegio de Comisarios, si no teman un papel relevante, y Von der Leyen parece haber quendo apaciguarles con el protagonismo de la española.

Por lo demás, la politica alema-

na ha querido dar relevancia a las mujeres, aunque finalmente la Comisión Europea no será paritaria, tal y como ella deseaba. En este Ejecutivo habrá once mujeres, un 40% del total y una menos que en la actual Comisión. Ante las presiones de Von der Leyen, Rumania y Eslovenia decidieron cambiar de parecer y sustituyeron a sus candidatos por candidatas. Los dos países consiguen, a cambio de este esfuerzo, mejores carteras de las esperadas inicialmente. Esloverna se hace con Ampliación y la rumana Roxana Minzatu escala hasta una vicepresidencia ejecuuva. Para compensar el menor numero, Von der Leyen ha reser vado cuatro de las seis vicepresidencias ejecutivas para mujeres.

Todos los ojos estaban puestos en la cartera elegida para Rafaelle Fitto, el candidato de Giorgia Meloni. Finalmente, Von der Leven ha beneficiado a Italia con la vicepresidencia Ejecutiva de Cohesión y Reformas, a pesar de que Meloni no apoyó la candidatura de la alemana como presidenta de la Comisión Europea y se decantó por la abstención.

Mînzatu

Comisaria

La elección de Fitto puede complicar su examen en la Eurocámara, ya que los partidos de izquierda consideran que un poliuco de un partido de ultraderecha no puede ocupar un lugar tan destacado en el organigrama del La alemana premia a Meloni con una vicepresidencia para su candidato y castiga a Orban

LOS NUEVOS COMISARIOS DE LA COMISIÓN EUROPEA



























#### Claves

La derecha domina la nueva Comisión con 15 representantes del PPE, cuatro socialistas, cinco liberales y dos de la extrema derecha.

Hedja Lahbib

Proporación y

Gestion de Crisis

Magnus Brunner

y Migración

Asuntos de interior

Jessika Roswall

Piotr Serafin

Economia Circular

Lucha contra et

in alree on Publica

con la estonia Kaja Kallas

▶Los 26 comisarios propuestos deben someterse ahora a las audiencias de la Eurocámara, que luego votará a nueva la Comisión Europea en su conjunto.

▶Los países bálticos ganan peso en la nueva Comisión como alta representante y el lituano Andrius Kubilius al frente de Defensa.

Henna

E ecutiva

Soberama

Tecnologica

Virkkunen

Viceores denta

y Estrategia Industrial, lo que satisface las ambiciones del Eliseo.

no solo deberá afrontar la lucha contra el cambio climático -uno de los grandes ejes del primer mandato de la alemana-, sino también otras priondades como la Defensa. Por eso, es la primera vez que se ha designado una cartera específica para este cometido. Von der Leyen ha elegido al litua-

> Los países bálticos, partidarios de la mano dura contra el Kremlin y el apoyo a Ucrania, consiguen colocarse en puestos de máxima relevancia para los proximos cinco anos.

Los elegidos deberán pasar ahora el examen de la Eurocámara y enfrentarse à sus respectivas audiencias. Despues, el pleno de la Eurocamara votará al Colegio de Comisarios en su conjunto.

Parece muy dificil que la nueva Comision Europea pueda comenzar su andadura el próximo 1 de noviembre, antes de la selecciones en Estados Unidos del dia 5, tal y como estaba unicialmente previsto. La propia Von der Leyen no se ha atrevido a dar ningún plazo concreto, ya que Esloverua no ha confirmado oficialmente la candidatura debido a tensiones en su politica interna tras el cam-

El cambio en el aspirante francés por parte de Emmanuel Macron tambien ha sido recompensado, ya que Stephane Séjourne. el elegado tras la renuncia de Thierry Breton, consigue auparse a una de las vicepresidencias ejecutivas con las áreas de Prospendad

Por lo demás, este nuevo equipo no Andrius Kubilius, que se suma

al cargo de máxima representante de la diplomacia comunitaria para Kaja Kalias, ex primera ministra de Estonia.

Kaja Kallas

y Politicas de

Segundad

A la Representante

y Vicepresidenta

Asuntos Exteriores

bio de aspirante.

Aun es pronto para saber si este nuevo equipo conseguirá funcionar de manera cohesionada, aunque el menor peso de los candidatos bace que Von der Leyen pueda respirar tranquila. Le será facil ejercer el control -tras la dimisión del discolo Breton- y continuar con su perfil presidencialista.

El perfil

Teresa Ribera Vicepresidenta tercera

# Una enemiga de la energía nuclear

La socialista salta a la política europea en pleno cuestionamiento del Pacto Verde

M. Arroqui, BRUSELAS

Tras 20 años en la primera linea politica, la actual vicepresidenta tercera del Gobierno se enfrenta a uno de sus mayores retos con su salto a la arena europea. Aunque en su caso, es una vieja conocida de los pasillos comunitarios, don-

de hatenido que negociar en asuntos tan espinosos como la excepcionalidad ibérica para España, en pleno subida de las tarifas energéticas o el futuro de Donana.

Ribera se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madridyen 1995 se convirtió en funcionaria en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En el año 2005, fue designada como responsable del área climatica del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero y en

2008 fue nombrada secretana de Estado de Cambio Climático hasta 2011. Es entonces cuando se convierte en la gurú verde del Gobierno socialista y en la mas firme defensora de las energias renovables y el fin de la nuclear.

Tras su paso por Paris, donde dirigió el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Institucionales, regresa a la politica activa después de que Pedro Sanchez la eligiera en 2018 como ministra de Transición Ecológica. En 2020, su perfil sigue creciendo al ser nombrada como vicepresidenta cuarta, lo que le permite hacer buenas mugas con la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que hizo de la lucha contra el cambio climático y el despliegue de las energias renovables uno de los principales ejes de su primer mandato y siempre vio a España como uno de los socios más comprometidos.

Ribera aterrizará en Bruselas en un momento en el que el Pacto Verde cuenta con la oposición de parte del Partido Popular Europeo, que si bien no rechaza la lucha contra el cambio climático, cree que debe hacerse sin poner en riesgo la competitividad de las empresas europeas y el futuro de la agricultura europea. Ribera deberá coordinar la transición energética con otros comisarlos del Partido Popular Europeo como el holandés Wopke Hoekstra o los títulares de Agricultura y Pesca, también de la misma famiha pohtica.

Si el perfil de Ribera en cuanto



Le vicepresidenta Teresa Ribera

al cambio climático y la energia resulta claro, existen muchas más dudas sobre cuál será su labor como nueva comisaria de Competencia, una cartera que no cuenta con los contrapesos de la Eurocamara y las capitales y que solo debe responder ante el Tribunal de Justicia de la UE. La sucesora de Margrethe Vestager deberá continuar con la lucha con las situaciones de dominio en el mercado de los grandes gigantes tecnológicos. Como gran patata caliente, la posibilidad de acabar obligando a Googie a desmembrar su negocio como único modo de acabar con su situación de monopolio en el mercado publicitario. En cuanto a las ayudas de Estado, su mandato coincide con un vivo debate sobre hasta qué punto las normas europeas resultan obsoletas en un mercado global que se enfrenta a subsidios masivos por parte de China y EE UU.

CON SAR OS Dan Jargensen Ekaterina Zaharieva Michael McGrath Apostolos Tzitzikostas Christophe Hansen Agricultura y A oner tación Glenn Micallet Eguidad Intergeneracional

> Ejecutivo comunitario. Von der Leyen ha justificado su elección en la importancia de Italia, uno de los países fundadores de la UE y tercera economía de la zona euro, y en la ausencia de un cordón sanitario en la Eurocámara contra la fuerza de Giorgia Meloni (Conservadores y Reformistas), que no ha tenido problemas

a la hora de acceder a las vicepresidencias, algo que si ha sucedido en el caso de los Patriotas por Europa, el partido en el que se encuadra el primer ministro hungaro, Viktor Orban. De hecho, su candidato deberá conformarse con la cartera de Saludy Bienestar Animal. Von der Leyen ha premiado, de esta forma, el compromiso de Meloni contra Vladimir Putin y ha castigado a Budapest con un área menor.

Raffaele Fitto

V cepresidente

Ejecutivo

Reformas

Cohesion y

# El PPE pacta con Meloni y Orban para reconocer a Edmundo

Los socialistas europeos rechazarán en el Parlamento Europeo la declaración del opositor como «presidente de Venezuela»

Mirentxu Arroqui, BRUSELAS

Todo indica que la Eurocámara se encamina a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela en un gesto que no tiene ningún valor legal, pero st simbólico y que supone una maniobra de presión del Parlamento Europeo para que las cancillerías europeas emprendan el mismo camino.

Hasta el momento, ningún gobierno europeo ha reconocido a Edmundo González como legiumo vencedor de los comicios que tuvieron lugar en julio, a pesar de que la Unión Europeatampoco ha dado este paso respecto a Nicolas Maduro, al considerar que se ha producido un pucherazo despues de que el regimen chavista no hava entregado las actas de las elecciones presidenciales. Observadores internacionales como los del Centro Carter no han validado estas elecciones al considerar que no se han adecuado a los parametros democráticos.

La votación sobre el reconocimiento de González se productrá este jueves y los parados políticos están acercando posturas. El Partido Popular Europeo está negociando con los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni y el grupo del primer ministro hungaro Vildor Orban, Patriotas por Europa, para la votación de una propuesta conjunta en la que se considere a Gonzalez como «presidente legitimo y democraticamente elegido de Venezuela» y a Corina Machado «como lider de las fuerzas democraticas de Venezuela». Aunque en un primer momento parece que los socialistas europeos también eran partidanos de este reconocimiento, han preferido rebajar su posicion y prefieren esperar al desarrollo de los acontecimientos.

El grupo de los liberales de Renew, que cuenta entre sus filas al PNV, también son partidarios de subir el tono contra el regimen chavista, si bien no se sabe si acabarán apoyando el texto comun del Partido Popular Europeo y las fuerzas de extrema derecha de la Eurocámara. En principio, estos grupos suman 375 escaños de un total de 720 asientos. No se sabe si la votación de esta resolución tendra al gún impacto en las capitales europeas que prefieren esperar antes de dar pasos en falso. En los pasillos comunitarios aun se recuerda



El candidato opositor venezolano, Edmundo González, e su llegade al Congreso de los Diputados en Madrid

como el reconocimiento mayoritario de Juan Guardó como «presidente encargado de Venezuela» no consiguió restar poder a Maduro y llevó al país canbeño a un callejon sın salıda.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha subido el tono en las últimos dias al describir al gobierno de Nicolas Maduro como -dictatorial y autoritario». Tras la pausa veraniega, los ministros de Asuntos Extenores de los Veintisiete, reunidos en la capital comunitana, no tomaron ninguna decision sobre Venezuelay prefirieron seguirana lizando la situación. Segun explico Borrell, el margen de maniobra para imponer sanciones tambien

El reconocimiento no es vinculante, pero marcará una línea a seguir por los socios europeos en el país

resulta limitado ya que prácticamente toda la cupula chavista se encuentra ya sancionada por los Veinusiete con la prohibicion de visado y la congelación de sus bienes en suelo europeo. De momento, parece difficil incluir entre los castigados al propio Nicolas Maduro, ya que esto supondría romper cualquier puente de diálogo con las autoridades venezolanas,

En los últimos dias, la represión del regimen chavista ha ido in crescendo. Edmundo Gonzalez se ha visto obligado a refugiarse en Espana, después de haber sido perseguido por el chavismo y dos ciudadanos españoles han sido arrestados tras haber sido acusados de intentar conspirar para asesinar a Maduro como miembros del CNI. Una afirmación que Espana ha desmentido. Aunque el Congreso español sí ha reconocido a González como vencedor de las elecciones, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sanchez, preflere esperar hasta finales de ano cuando debe producirse el traspaso de poder tras los comicios del 28 de juho.

# Las llamas devoran Portugal y dejan cuatro muertos

El Gobierno luso eleva la alerta y pide ayuda a la UE para sofocar los cerca de 50 incendios

Levi Ferndandes, ALBERGARIA

«¡Tuvimos tanto miedob», relata con lagrimas en los ojos Maria Ribeiro, una jubilada residente en Albergana-a-Velha, una localidad de Portugal amenazada por los vastos incendios forestales que han dejado cuatro muertos y que arrasaron cerca de 10.000 hectareas. El pais ha movilizado más de 3,700 homberos después de que el lunes pidiera ayuda a varios gobiernos europeos para controlar los incendios que destruyeron en tres dias más superficie que todos los simestros registrados durante el verano, según un balance de protección civil. De momento, los incendios activos dejaron hasta ayer cuatro muertos y al menos 40 hendos, entre ellos 33 bomberos, segun el último balance de las autoridades. El

fuego ha golpeado especialmente la zona centro del país y en menor medida el norte, arrasando en unos diastanto terreno como el que había ya sido consumido el resto del año. El primer ministro, Luís Montenegro, llamo la atención sobre la coincidencia en la aparición simultanea de tantos focos en localidades cercanas. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmosfera (IPMA) informó de que son mas de cien las localidades en peligro máximo de incendio. Los

Covera Sampriz Aguas Vileia Souto São Pedro Opo to O a de Cova mun cipios en riesgo máximo V la Boa do Castelo Senhorm Avei o Caldas da Felgueira f guerra de Faz O Cormbra São Vicente da Века

incendios más grandes golpearon la region de Aveiro y fueron especialmente destructivos en aldeas cercanas al municipio de Albergaria-a-Velha. «Se quemaron todas mis tierras (...) tuve la suerte que

mi casa no fue afectada», relató con lagrimas Ribeiro, una mujer de 82 años que vive en el pueblo de Busturenga, que depende de la municipalidad de Albergaria a Velha. Tuvimos mucho miedo, nadie vino a socorremos», afirmó. En todo el país, hay cercade 50 focos activos y cerca de 1 000 vehículos moviliza-

dos y una veintena de aviones y helicópteros. Afp

# (\$)

# Escalada en Oriente Medio



# Nueve muertos de Hizbulá en la explosión simultánea de sus buscas

La milicia libanesa acusa «plenamente» a Israel y amenaza con un «justo castigo» al ataque coordinado

Antonio Navarro, RABAT

Al menos nueve personas murieron, entre ellas un niña, y más de 2.800 resultaron heridas ayer por la explosión aparentemente coordinada de cientos de dispositivos buscapersonas de Hizbulá en Libano y Siria, en un ataque sin precedentes que fuentes libanesas atribuyeron a Israel, aunque desde Tel Aviv no ha habido reconocimiento al respecto.

Laconfirmación llego através del munistro de Salud libanés, Firas Al Abrad, en una comparecencia de prensa recogida por el diario local «L'Orient Le Jour». Antes de lacomparecencia del ministro, las autondades del país habían reconocido que la situación era «urgente» por el «gran numero de heridos debido a lo que fue una explosión de [dispositivos] buscapersonas que las victimas tenian en su poder». Ade-

mas, pidieron a la población en posesión de este tipo de aparatos que se aleje de ellos. Al menos 200 de los 2 800 heridos -la mavoría de ellos se encontraban en el sur de Beirut aunque también en enclaves chiies del valle de la Bekaa, en el este del pais, y en la demarcacion sur-se encontraban al cierre de esta edición en estado critico.

Desde Hizbula no se tardó en acusar a Tel Aviv del sabotaje.

Después de haber examinado todos los hechos, los datos y las informaciones disponíbles en relacional ataque criminal que se ha producido esta tarde, señalamos sin ambigüedades al enemigo israelí por esta agresión, que ha afectado por igual a civiles y causado la muerte de varios mártires y dejado numerosos hendos», aseguró en un comunicado oficial la organización proirani.

Entre los muertos se encuentra el hijo del diputado de Hizbulá, Ali Ammar, segun confirmó a la puer ta de su domicilio en Borj Brashne y recogió el diario libanés «Al Nahar». El vástago del representante parlamentano de la organización dingida por Hasan Nasrallah murió en Dahtyeh, el feudo de Hizbula en el sur de Beirut. La familia del fallecido recibió en la misma tarde la visita del primer ministro libanés en funciones, el suni Nagib Mikati

She had

A tos

del

Goran

Dutye

Sada

Nabative

SRAEL

El embajador iraní en Beirut, entre los 2.800 heridos en el ataque coordinado en feudos de la milicia chií Paramédicos trasladan a un herido en Beinut

Uno de los heridos -de carácter leve- como resultado de la explosión de uno de los dispositivos buscapersonas es elembajador de la República de Irán en Líbano, Muchtaba Amani. También resultó afectado el hijo del diputado de Hizbulá. Hasan Fadluallah, e igualmente el vástago de uno de los responsables de la organización, Wafik Safa.

Los experios hablan de la mayor falla de seguridad en el seno de Hizbula en años. La milicia sufrió el 29 de julio pasado otro duro golpe cuando un artefacto acabó con la vida de su «numero dos». Fuad Shukr, en un edificio residencial del distrito de Dahiyeh, en el sur de Beirut.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital libanesa, incluido el de la Universidad Americana de Beirut, en medio de una situación de caos. Centros samitarios del valle de la Bekaa y del sur del país solicitaron a la ciudadanía donaciones de sangre al poco de trascender la noticia. Fuentes locales confirmaban, por

otra parte, que el secretario general de Hizbulá, Hassan Nasrallah, no resulto hendo en la ola de explosiones supuestamente llevada a cabo por Israel en suelo libanes.

Damasco
puestamente llevado a cabo por la
inteligencia israelí
contra miembros
de Hizbulá no ha
impedido que Tel
Aviv llevara a cabo
nuevos bombardeos
sobrelocalidadescontroladas por la organizacion
chií en el sur de Libano.

Región de. Monte Dov

Zona bajo control de observación de

Naciones Unidas

Desde la dirección militar israe líse cree que Hizbulá -que tampoco ha dejado de lanzar proyectiles 
contra el norte de Israel y los Altos 
del Golan- prepara un ataque militar a gran escala en las próximas 
fechas. El pasado fin de semana, 
el primer ministro, Benjanun Netanyahu, había avisado que las 
FDI estaban listas para «cambiar 
el balance de fuerzas» en el sur de 
Libano, que aguarda conteniendo 
la respiración una escalada.

Por su parte, el Ministerio de Educación libanés anunció a través de un comunicado el cierre de todas las instituciones academicas del país, publicas y privadas, para condenar este miércoles «el acto criminal cometido por el enemigo israelí».

# Carrera por la Casa Blanca 📆



**Amador Guallar** WEST PAUM BEACH SERVICIO ESPECIAL



Menos de dos dias despues del intento de asesinato contra Donald Trump, el candidato republicano se ha vuelto a poner en marcha para continuar con su campaña electoral en Michigan, uno de los siete Estados péndulo que decidirán las próximas elecciones. Allí se reunirá con las autoridades locales para celebrar un foro municipal moderado por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien fue su secretaria de prensa durante el tiempo que pasó en la Casa Blanca. Se espera que el evento, el cual está programado para las 19.00, hora local, en el Dort Financial Center de la cludad de Flint, aumente sus medidas de seguridad debido al incidente en el club de golf de West Palm Beach.

Poco antes de abandonar su residencia en Mar-a-Lago, la cual todavía sigue acordonada por la Policía, el expresidente describio el momento en que Ryan Westey Routh intentó acabar con su vida. «Estaba jugando al golí con algunos amigos cuando, de repente, escuchamos disparos en el aire, tal vez cuatro o cinco. El Servicio Secreto supo inmediatamente que eran balas y me agarraron», explicó, para luego elogiar la rápida accion de su equipo de protección. Nossubunos a los carritos y avanzamos bastante bien. Yo estaba con un agente y este hizo un trabajo fantástico».

Sin embargo, Trump lamento que «me hubiera encantado meter ese último putt, pero decidimos salir de alli». El candidato republicanotambién describió la respuesta dei Servicio Secreto, el cual ultimamente ha estado en la picota por el atentado que casi acabo con su vida durante el mutin en Butler (Pennsylvania). «El agente vio el canon del arma y empezó a correr hacia el objetivo realizando muchos disparos». Trump tambien quiso recordar a la mujer cuya acción facilito la detención de Routh. «El civil hizo un trabajo fenomenal. Una mujer. Quiero decir, ¿quien lo hubiera pensado? Podna pasar mil veces, y, ¿cuántas personas tendnan la capacidad intelectual para seguirlo y tomar fotografías de la parte trasera de su camioneta para que lo detuviesen? La clave fue la matrícula», indicó. Mientras tanto, diversos expertos en seguridad que han aparecido en los medios norteamericanos se siguen preguntando por qué la agencia de proteccion de los mandatarios estadounidenses no encontró a

# Trump retoma la campaña pese a los fallos de seguridad

El candidato republicano describe el segundo intento de asesinato y elogia la actuación del Servicio Secreto, mientras Biden pide al Congreso aumentar el gasto

Routh antes, puesto que el aspirante a magnicida pasó 12 horas acampado junto al campo de golf y solo fue localizado tras realizar los disparos. «¿Cómo es posible que un eguipo de avanzada no lo descubriera?, ¿usó el Servicio Secreto un dron sobre el campo? ¿perros? Si no, ¿por qué?», indico Lora Ries, la supervisora del Servicio Secreto durante la Administración de Trump. Por su parte, el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, informo que la partida del domingo no estaba programada en la agenda del ex-



presidente, motivo por el que «los agentes no realizaron el tipo de inspección rutinaria del lugar que podría haberlos llevado a encontrar» al detenido. Además, hizo hincapié en que una redada de esas dimensiones «no podría haberse realizado sin avisar de la inminente llegada del expresidente al club de golf».

Sin embargo, hay quien cree que alguien podria haber informado a Routh de los movimientos de Trump. «¿El pistolero tenia información privilegiada», se preguntó el exdirector adjunto El director interino de la agencia reclama un cambio de paradigma para que sea más proactiva

> El avión de Trump llega a West Palm Beach para trasladar al candidato a Michigan para un acto de campaña

del FBI, Chris Swecker, en declaraciones al «Daily Mail». El exalto
funcionario aseguró que «podría
haber alguien en Mar-a-Lago, o
en el club de golf, a quien simplemente no le gusta [el expresidente], o tiene opiniones politicas
diferentes». Swecker también habló de la posibilidad de que alguien compartiera información
sin saberlo, o que Routh estuviera
las doce horas escondido y esperando un golpe de suerte.

Por su parte, el «shenff» del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, quiso justificar los fallos de

segundad señalando que, como el candidato republicano ya no está en el cargo, los protocolos en torno al club habían disminuido. «Trump no es el presidente en funciones. Si lo fuera, habríamos rodeado todo el campo de golf. Pero como no lo es, su seguridad se limita a las áreas que el Servicio Secreto considera posibles», informó. Sea como fuere, el director interino admitto que es necesario repensar su enfoque para proteger a los presidentes actuales y anteriores. «La agencia necesita un cambio de paradigma para salir de un modelo reactivo y llegar a un modelo de preparación», explicó Rowe, quien además reconoció que los recursos del Servicio Secreto se han visto limitados durante la larga y polarizada campaña presidencial. Por su parte, el lider estadounidense, Joe Biden, pidió ayer al Congreso un permiso especial para aumentar el gasio de la agencia y así aumentar sus recursos, «El Servicio necesita más ayuda. Creo que el Congreso deberia responder a sus necesidades, si, de hecho, necesitan más personal militar», declaró.

# Las «cripto»: el nuevo negocio familiar del republicano

A menos de dos meses del 5-N y horas después de un intento de magnicidio presenta su propia moneda digital

Mamen Sala, NUEVA YORK

No es habitual que un candidato presidencial se embarque en un nuevo negocio privado las semanas previas a las elecciones, y menos aun que se trate de una aventura empresarial familiar, pero los acontecimientos de los ultimos ocho años han demostrado que con Donald Trump no hay reglas. Menos de 24 horas después de que un hombre intentara asesinario en su campo de golf de Florida, el exmandatario anunciaba a bombo y platillo durante una retransmision en directo en la red social X detalles sobre su nuevo proyecto de criptomonedas. La entrevista estaba programada desde hace dias, y la dirigió el «influencer» en el mundo financiero digital, Farokh Sarmad. •Es una de esas cosas que tenemos que hacer», defendia el expresidente, «nos guste o no», y añadia que «si no lo hacemos nosotros, sera China quien lo haga». Al candidato republicano no parece preocuparle lo que muchos temen que sea un conflicto de intereses en caso de que regrese a la Casa Blanca. Trump lieva nueve meses trabajando en esta aventura empresarial que anunció en agosto sin ofrecer muchos detalles. • Estamos abrazando el futuro de las criptomonedas y dejando atrás los grandes bancos, lentos y obsoletos», dijo entonces. Esta semana, aprovechando la atención que ha acaparado por su segundo intento de asesinato, el exmandatario aprovechó para compartir más información con los más de 90 millones de espectadores digitales que tiene la plataforma X sobre su nuevo reto empresarial que operará como World Liberty Financial

Es una apuesta conjunta con un buen arrugo de la familia Trump (el inversor inmobiliario Steve Witkoff), sus dos hijos mayores (Donald y Eric, que fueron los encargados de compartir los detalles sobre el proyecto en el directo de X) y dos empresarios del mundo cripto, Chase Herro y Zachary Folkman. Herro ha vendido muchos y diferentes productos a lo largo de su vida, desde mari-

El expresidente no cree que haya un posible conflicto de intereses: «Tenemos que hacerlo» huana, según el «Financial Post», hasta «limpiezas de colon» para adelgazar. Su última apuesta ha sido Dough Finance, una aplicación blockchain que duró pocos meses y reclentemente perdió cerca de 2 millones de dólares tras un ataque de piratería. El empresano de 39 años es la mente detras del criptoproyecto del republicano, que segun Eric Trump, «promoverá la independencia financiera», y «hará que las finanzas vuelvan a ser grandiosas», añadió su hermano Donald Ir. Los medios nacionales se han hecho eco de las palabras de Herro en una conferencia pasada en la que se autodescribió como la «dirty bag -la bolsa de la basura- de internet» (en español se refiere a una persona inaceptable o desagradable), asegurando que los reguladores deberían «echar a idiotas como yo». En 2018, compartio un video en You Tube refiriéndose a las criptomonedas como un negocio en el que «pue» des vender literalmente una mierda envuelta en una lata, cubierta con piel humana, por mil millones de dólares, que si la historia es correcta la gente la comprará». Por su lado, Zachary Folkman consta como el líder de operaciones de la companía de los Trump. El empresario dirigió un proyecto llamado Date Hotter Girls que compartia seminarios en YouTube sobre cómo ligar con mujeres. En una entrevista que concedió en 2019, aseguró que «la proximidad es poder. Si puedes acercarte a las mejores personas que haya en el mundo, pueden ocurrir cosas grandes cosas gracias a todas las personas que ellos conocen, los conocimientos que tienen y su experiencia de vida». Folkman ha sabido a quien arrimarse. La nueva cripto está pensada para operar como una DeFi (Decentralized Finance, un mercado monetario de finanzas descentralizadas),



El dato

17,5%

bajan las ejecuciones hipotecarias de viviendas

El número de ejecuciones
hipotecarias sobre viviendas
habituales se situó en 2.247
entre abril y junio, cifra un 17,5%
inferior a la del mismo periodo de
2023 y la más baja en un segundo
trimestre desde 2020

2.247

ejecuciones hipotecarias entre abril y junio



La empresa

Barceló

Barceló prevé un crecimiento de doble digito para el ultimo trimestre del año tras registrar un verano de récord. Su objetivo es atcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) histórico de 500 millones de euros este ejercicio.

La balanza



La confianza de los inversores alemanes se ha detenorado de nuevo en septiembre tras situarse en los 3.6 puntos frente a los 19,2 del mes anterior, su peor lectura desde octubre de 2023, segun el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW)



Fedea y el Consejo General
de Economistas (CGE) han
demandado una subida de.
Salario Minimo Interprofesional
(SMI) «más prudente» para
evitar efectos indeseables en
la generación del empleo, al
tiempo que piden eliminar los
tipos reducidos del IVA.

H. Montero. MADRID

spaña ha vivido una «tormenta perfecta» que combina la tasa de paro más alta de toda la UE y un persistente alza de los precios, que ha derivado en que los españoles tengan que gastar un 35% más para comprar lo mismo que en 2018 en un supermercado. Como consecuencia de esa «tormenta perfecta», el empobrecimiento ha galopado hasta situarnos como los lideres de la miseria en Europa, por delante de países como Grecia, Rumanía o Eslovaquia.

Así lo señala el «Índice de Miseria, paro e inflación en Europa», elaborado por el instituto Juan de Mariana, que indica que frente a un promedio de 9,5 puntos en la UE-27, Espana alcanzó un resultado de 15,2 puntos. Esto nos convirtió en el país de la Union Europea con mayores miveles de miseria económica, superando la media comunitaria en nada menos que un 60%.

Aunque esos 15,2 puntos están lejos de los 27,51 puntos alcanzados en 2013, en lo peor de la crisis de deuda tras la crisis financiera, contrastan con los de Portugal o Italia, que cerraron el pasado ejercicio con Indices de Miseria de 8,4 y 7,7 puntos, respectivamente.

Por su parte, Paises Bajos, Belgica, Dinamarca, Malta y Alemania figuran en las cinco mejores posiciones del ranking, con niveles de miseria económica que resultan un 50% más bajos que los registrados por España.

Actualizando los datos a Julio de 2024, último mes con datos disponibles para el conjunto de la UE, vemos que el promedio europeo asciende a 8,8 puntos, mientras que España alcanza los 14,4 puntos y se consolida como el país de la UE con peor desem-

▶ Supera en un 60% la media comunitaria de paro más inflación y la duplicaría sin el «maquillaje» de los fijos discontinuos, según el Instituto Juan de Mariana

# España es también la campeona de la miseria de Europa

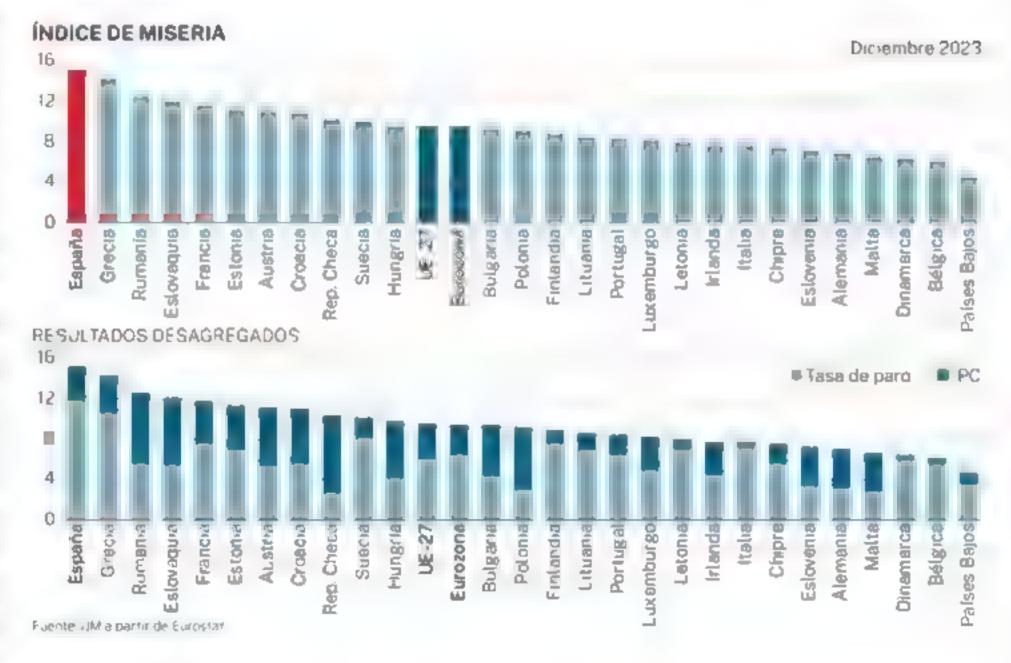

peño en el Índice de Miseria.

Nuestros niveles de miseria económica se mantienen pues un 60% mayores que los de la Unión Europea y la brecha con respecto a la UE apenas se ha reducido en 0,1 puntos a lo largo de 2024.

El documento remarca que «sin

Frente al promedio de 9,5 puntos de la UE, España obtiene 15,2 puntos en el índice de miseria el maquillaje estadistico del paro--que no contabiliza a 1,1 millones de trabajadores no ocupados que figuran como empleados-, el Índice de Miseria de España seria aún un 35% más alto y rondana los 19,5 puntos, muy por encima de los 8,8 puntos alcanzados en promedio por la UE. El informe explica «que 2023 cerró con un paro oficial del 11,7%, pero un paro efectivo del 16,8%. Por tanto, el índice de Miseria se estima en 15,2 puntos si nos quedamos con la cifra de desempleo oficial que publica el Gobierno, pero sube en 5,1 puntos si descartamos la contabilidad creativa de los boletines del ministerio de Trabajo».

Esto implicaria que «el verdade» ro nivel de miseria economica alcanzado en España a cierre de 2023 fue de 20,3 puntos, es decir, casi un 35% por encima de lo que se deduce del cálculo basado en las cifras oficiales». Si calculamos el Índice de Miseria de julio de los anos 2019 a 2024 y agregamos los resultados, vernos que, durante el periodo en el que ha gobernado Pedro Sánchez, España aparece en primera posición de la tabla, como el pais con mayor miseria económica de Europa, situándose hasta un 57% por encima del dato promedio para la UE.

El documento remarca que el desempleo es la variable que más incide en los malos datos de Espana, pero no el único. En este sentido, se recuerda que la persistente inflacion ha complicado «enormemente la situación de mullones de familias».

De hecho, con la estructura de precios de 2023, si una familia quisiera igualar los niveles de consumo que tensa en 2018, tendría que gastar 2.275 euros más. «En el caso del supermercado, el esfuerzo requerido por tales compras ha aumentado tanto que ya se sitúa un 35% de los niveles alcanzados cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Si a este problema de primera magnitud le sumamos unos niveles de paro que doblan la media europea, parece evidente que las consecuencias sociales de la actual situación económica son serias, preocupantes y de calado», afirman los autores.

ECONOMÍA 25

## Opinión

# Escrivá feliz y Sánchez también

Jesús Rivasés

avid Cameron, el primer ministro británico responsable del Brexit, también decía que «es hora de que nos centremos no solo en el PIB, sino en el bienestar general». Ayer, Ángel Gavilán, director general de Economia del Banco de España, que todavia nadie sabe si Jose Luis Escriva lo mantendrá en el puesto, presentó-como estaba previsto hace semanas- «las proyecciones macroeconómicas» y el «informe trimestral» sobre la economia española que elabora, de forma periódica y desde hace años, la institución. El Banco de Espana ha revisado sus datos y ve el futuro con más optimismo, con crecimientos del PIB del 2,8% en 2024 y del 2,2% y 1,9% en 2025 y 2026. Además, los expertos que dirige Ángel Gavilán destacan como fortalezas de la economia española, frente a otras del entorno europeo, el incremento de la población, la resiliencia del sector manufacturero y la demanda extenor.

También aprecian que la creación de empleo «se ralentiza» y ven incertidumbres en el consumo de las familias y en la inversión. El panorama que describen, en conjunto, es positivo, aunque advierten de la necesidad de un ajuste fiscal del 0,5% anual en los próximos ejercicios, que obligará a subir los ingresos o recortar los gastos. Pedro Sanchez, que tantas veces ha fruncido el ceño ante los informes del Banco de España, puede estar satisfecho en esta ocasión, Hay quien relacionará el diagnóstico positivo con la llegada de Escrivá a la institución como Gobernador. Es improbable, no obstante, que haya influido en las conclusiones del equipo de Gavilan, basadas en datos estudiados sobre semanas. Tampoco es creible que haya intentado orientar este informe, lo que no impide que a partir de ahora sí lo haga. Ha temdo suerte porque en esta ocasion ni lo necesitaba ni le convenia entrometerse. Los datos son lo bastante buenos para no requerir interpretaciones enrevesadas. Además, hay coincidencia entre los expertos en que la economía española va mejor que las del entorno. La explicación principal es el aumento de la población. Sanchezy Escrivá, felices, Sin embargo, todo es diferente en términos de renta per cápita, que no crece y, por lo tanto, tampoco lo hace ese bienestar en el que también nos debenamos fijar, como apuntaba Cameron.



Una de las llamadas «colas del hambre», en Madrid

El impacto de no deflactar la inflación

▶El aumento anual del IPC ha sido tres veces más intenso con Pedro Sanchez que con Mariano Rajoy. Para un hogar con dos trabajadores que perciben el salario medio, la escalada de precios se ha traducido en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 1.230 euros. La caída de los salamos ha sido dos veces más intensa en España que en la OCDE y, de

hecho, nuestra renta per cápita está cada vez más lejos de la UE, habiendo aumentado del 8,7 al 14,4% con Pedro Sánchez, Además, no deflactar los impuestos para descontar el impacto inflacionario ha supuesto un golpe adicional para los contribuyentes valorado en 25.000 millones de euros entre 2022-2023, más de 1.300 euros por familia.

A nivel autonómico, la evidencia disponible para los años anteriores a la pandemia confirma que las comunidades autónomas con menos esfuerzo fiscal han tendido a exhibir mejores indicadores de paro e inflación. En este sentido, el documento subraya que no debe sorprender que España sea la «campeona de la miseria» en la UE ya que es «la que más ha aumentado su presión fiscal en los cinco últimos años, complicando de tal manera la reducción del paro y la inflacion».

Y es que el trabajo muestra que, a nivel autonómico, un aumento de 0,1 puntos en el Índice de Esfuerzo Fiscal se relaciona con una subida de aproximadamente 1,56 puntos en el Índice de Miseria, lo que confirma la existencia de una asociación positiva entre el esfuerzo fiscal y los indicadores de miseria económica que recogen la evolución del paro y la inflación».

#### Tres recomendaciones

El Instituto Juan de Mariana recomienda que «en vez de aprobar 69 subidas de impuestos entre 2019 y 2023, el gobierno de España deberia haber seguido la senda opuesta, apostando por una moderación de la carga tributaria aplicada a familias y empresas» y da tres recetas. En primer lugar, la puesta en marcha de un «plan de reducción del gasto publico, como formula para articular una rebaja generalizada de impuestos.

En segundo lugar, la adopción de medidas orientadas a reducir el intervencionismo y la sobrerregulación, como palanca para eliminar costes y rigideces innecesarias que minan la libertad empresarial y la capacidad de adaptación de los productores.

Por ultimo, propone una reforma laboral volcada en facilitar la contratación y favorecer el funcionamiento de un mercado de trabajo más flexible y dinámico.

#### J. de Antonio. MADRID

El estreno de previsiones macroeconómicas del Banco de Espana con el nuevo gobernador José Luis Escrivá al mando se ha saldado con una fuerte revision al alzadel crecimiento económico. De golpe, el supervisor ha elevado medio punto su previsión de crecimiento económico para 2024, del 2,3 al 2,8 %, gracias al «elevado grado de dinamismo en el segundo trimestre», aunque avisa de que «el titmo de expansión de la actividad podria moderarse con respecto al registrado en el primer semestre del año». En sus proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre, el supervisor apunta que el ritmo de crecimiento de la economia española volvió a sorprender al alza en el segundo trimestre otro 0,8%, y los indicadores coyunturales sugieren que la actividad eco-

# La mayoría de los hogares gasta aún menos que antes de la pandemia

El Banco de España eleva su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,8% en 2024, pero avisa sobre el parón de la economía

nómica seguirá en el tercer trimestre, pero ya con un «menor vigor», que se reflejaria en dos décimas menos —en torno al 0,6%—. Esto significa que, en comparación con las proyecciones de junio, el supervisor revisa al alza el crecimiento del PIB hasta el 2,8% en 2024 -cinco décimas mas y por encima de las estimaciones del Gobierno (2,4%) y deotros organismos como Funcas (2,6%), el FMI o la Arref (2,4%) o la Comisión Europea (2,1%)-, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026, aunque el director general de Economia y Estadistica del Banco de España, Ángel Gavilán, reseñó durante la presentación del informe que el principal factor que esta revisión de medio punto este ejercicio se debe al «efecto arrastre positivo» provocado por la actua-

lización de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, publicados por el INE a finales de julio.

Sin embargo, el informe explica que esta «notable fortaleza» que la economia espanola ha venido exhibiendo en los ultimos trimestres se ha debido esencialmente al aumento de la población inmigrante, la «relativa resiliencia» de las manufacturas espanolas comparadas

con las de otros países de nuestro entorno y, sobre todo, a la elevada aportacion de la demanda exterior neta al avance del producto, gracias al «escaso vigor» de las importaciones y al «avance continuo» que han experimentado las exportaciones, sobre todo de los servicios de turismo. Pero en este contexto alerta de que, «a pesar de estas dinámicas favorables, el comportamiento en la primera mitad del año del consumo de las familias y de la inversión sorprendió a la baja», lo que «podría condicionar la capacidad de la economia española para mantener en los próximos trimestres el elevado dinamismo reciente».

Especialmente preocupado se mostró Gavilán por la incertidumbre del consumo de los hogares y de la inversión empresarial, que han mostrado «un comportamiento más debil del esperado en los ultimos trimestres», con una « clara

## El BdE reclama una reducción de déficit de medio punto del PIB y lo eleva hasta al 3,1% en 2024

atonia del gasto medio por hogar», que no ha recuperado los niveles prepandemia, ya que «solo en los hogares de menos renta y con mayor dependencia de sus necesidades básicas y los que el sustentador principal es de edad avanzada se han recuperado los niveles previos a la pandemia». Especialmente significativo ha sido el desplome del consumo de los hogares con rentas mas altas, que se mantiene cuatro puntos porcentuales por debajo de los registros prepandémicos, «Ha caido de forma evidente la inversión en coches y en productos duraderos, lo que justifica esta fuerte caida del gasto de los hogares con más ingresos», señalo Carlos Thomas, director General Adjunto de Investigación.

Una situación problematica sí, como anticipan los analistas de la institución bancaria se puede producir «una reducción paulatina de la contribución de la demanda exterior neta al crecimiento» y se confirma el parón en el empleo y en la actividad empresarial.

En cuanto al ámbito fiscal, el supervisor vuelve a afear al Gobierno que siga sin incorporar una senda de ajuste presupuestario compatible con el cumplimiento las nuevas reglas fiscales europeas. Advierte de que el deficit acabará una decima por encima del limite impuesto por Bruselas y reclama reducir medio punto del PIB de deficit



El Banco de España presentó ayer sus previsiones macrosconómicas, las primeras con Escrivá como gobernador

58.524 millones más de deuda en el último año PLa deuda publica se aleja del récord alcanzado en junio tras relajarse en julio un 0,5% e instalarse en los 1,616 billones de euros, con un descenso en 8.931 millones, para cerrar julio con la segunda cifra más elevada de la serie histórica, tras el máximo alcanzado al inicio del verano, 1,624 billones. Este mínimo retraimiento del agujero público se ha debido tanto al descenso del

endeudamiento del Estado como de las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos registran una ligera subida y la deuda de la Segundad Social se mantiene en equilibrio. Sin embargo, la deuda ha crecido en el último ano en 58.524 millones, un 3,8% más, por culpa del crecimiento del gasto, que no ha sido compensado por los ingresos, pese a estar en récord.

ECONOMÍA 27 LARAZON • Miércoles, 18 de septiembre de 2024

# La rentabilidad de las pensiones con menor cotización dobla la media

La «generosidad» del sistema español lo hace insostenible, según el Instituto Santalucía

H. Montero, MADRID

La «generosidad» de las pensiones de jubilación compromete su sostenibilidad a largo plazo. Su rentabilidad, del 3,79% de media para los nuevos jubilados en 2022 esta «muy por encima» del crecimiento esperado del PIB español, que se situa en un 1,2% a largo plazo. segun remarca el Instituto Santalucía. El estudio calcula la rentabilidad de las pensiones de jubilación a través del Tanto Interno de Rendimiento (TIR), una herramienta utilizada habitualmente para evaluar proyectos financieros y que ha sido adaptada para analizar el sistema de pensiones.

Segun el estudio, existe un aumento implicito de la «generosidad» del sistema que proviene no de un aumento del valor del TIR. que ha decrecido desde 2011, sino del menor crecimiento esperado del PIB real. En este sentido, los datos presentados en el informe reflejan un desajuste considerable entre la generosidad de las pensiones actuales y las previsiones de crecimiento económico, «lo que sugiere la necesidad de revisar las politicas de financiación y sostembilidad del sistema a largo plazo», señala el analísis.

«Este nivel de generosidad, sin embargo, plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema a futuro», advierte el documento, desde la base de que un sistema de pensiones de reparto como el espanol solo puede ser viable si su rentabilidad no excede

el crecimiento económico del pais. «Al comparar los flujos de cottzaciones con las pensiones futuras, queda patente que el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, no es sostenible. Aunque el sistema proporciona una alta rentabilidad a los pensionistas actuales, ésta supera con creces el crecimiento esperado de la economia española, lo que pone en riesgo su viabilidad en un futuro marcado por un envejecimiento progresivo de la población», añaden los autores del estudio, realizado a partir de microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2022, extraidos de los registros de la Seguridad Social.

El estudio detalla que los individuos con menos de 25 años coti-

zados disfrutan de un TIR superior al 6,04%, mientras que aquellos con mas de 45 años couzados tienen una rentabilidad considerablemente menor, del 3,26%. Esto se explica, apuntan los autores, por elimpacto del número de años cotizados en el calculo de la basereguladora de la pensión.

Asimismo, existen diferencias segun la modalidad de jubilación. Las jubilaciones ordinarias son las que obtienen una mayor rentabi-

La rentabilidad es del 3,79% frente al alza del 1,2% del PIB. En las de menos de 25 años es del 6%

lidad (4,03%), mientras que las anticipadas muestran un TIR más bajo, con un 3,52%. En las jubilaciones demoradas, la opción del 4% adicional anual es más beneficiosa que el cheque de incentivo, con un TIR del 3,75% frente al 3,33%.

Además, las pensiones con bases reguladoras más bajas presentan un TIR de 4,43%, superando en 0,6 puntos la media. Esto se debe a los complementos a minimos que reciben los pensionistas con bases más reducidas.

Por su parte, las mujeres presentan una rentabilidad del 4,28%, significativamente superior a la delos hombres, que es del 3,48%. Esta diferencia de 0.8 puntos se debe, en gran parte, a su mayor esperanza de vida.

El estudio analiza también de sensibilidad respecto a las tablas de mortalidad y la revalorización de las pensiones minimas, observando que la rentabibdad tiende a aumentar con el incremento de la esperanza de vida. Esto, advierte el informe, «complicará aún mas la capacidad del sistema para mantenerse equibbrado».

# El coste laboral sube un 4,1% hasta los 3.161 euros

2.354 € por empleado tras 14 trimestres seguidos de alzas

S. de la Cruz, MADRID

El coste laboral medio por trabajadory mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones soctales) subió un 4,1% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse, por primera vez en un segundo trimestre, por encima de la barrera de los 3.100 euros.

En concreto, el coste laboral alcanzó en el segundo trimestre los 3.161,60 euros de media por trabajador y mes, su cifra más alta en este periodo desde el inicio de la serie, en el año 2000, informó ayer el Instituto Nacional de Estadistica (1NE). El incremento del coste laboral, con el que se acumulan 14 trimestres consecutivos de alzas, supera en dos décimas el registrado en el trimestre previo, pero es inferior a los avances interanuales del 5% que se dieron en el tercer y cuarto trimestre de 2023.

El coste laboral se compone del

El salarial está en coste salarial y de los otros costes. En el periodo abril-junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metalico como en especie) subieron un 4% interanual en terminos brutos, hasta situarse en una media de 2.353,59 euros por trabajador y mes, la cifra mas elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie, en el ano 2000. Con este incremento, los salarios también encadenan 14 trimestres consecutivos de alzas.

> Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre los 808,01 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,3%. El coste por hora efectiva creció en el segundo trimestre un 2% interanual, hasta los 23,68 euros, mientras que el coste por hora pagada avanzó un 4,1% y se situó en 20,83 euros.

> Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos en actividades financieras y de seguros (+7%, hasta los 5.953,48 euros por trabajador y mes), y en información y comunicaciones (+6,7%, hastalos 4.584,03 euros). En la hostelería, por su parte, el coste laboral creció un 4,5%, hasta los 1.926,66 euros por trabajador y mes, la cifra más baja de todas las secciones de actividad.



En la hostelería el coste laboral subió un 4,5%, hasta los 1.927 euros por empleado

# Pedro Marco, nuevo presidente de Adif en pleno caos ferroviario

Hasta ahora era viceconsejero vasco de Infraestructuras y sustituirá a Ángel Contreras

#### R. L. Vargas, MADRID

Pedro Marco hasta ayer viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno del Pais Vasco desde 2020, será el nuevo presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Marco de la Peña sustituirá en el cargo a Ángel Contreras, destituido el pasado viernes por el ministro de Transportes, Óscar Puente; y que llevaba menos de un año en el cargo.

Marco es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, donde se licenció en 1993; y tiene un perfil eminentemente tecnico al contar con una dilatada experiencia en el mundo de las infraestructuras previo a su entrada en política. Antes de desembarcar en el Ejecutivo vasco, fue director general de Construcciones Fhimasa, director general de i-Ingenia Ingenieria y Arquitectura, director gerente de Construcciones Amenabar, director de Obra Civil y Ferrocamles de Construcciones Balzola, director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), gerente de Exbasa Obras y Servicios, director tecnico en Construcciones Amenabar y jefe de Obra en Ferrovial

En su nueva responsabilidad, Marco tendrá que gestionar las múltiples obras de calado que Adifitiene en marcha, como la de la estación madrileña de Chamartin, la estación pasante de Atocha, la barcelonesa de La Sagrera o las nuevas lineas de alta



Pedro Marco de la Peña, nuevo presidente de Adif

velocidad; y que, segun Puente, han sido responsables en buena medida de la multitud de incidencias que ha sufrido la red en los últimos meses. Además, Marco de la Peña tendra también que afrontar la segunda fase del proceso de liberalización de la alta velocidad y las crecientes tensiones que ha introducido en la red

Ingeniero de Caminos, cuenta con una dilatada carrera en el sector de las infraestructuras el incremento del trafico de alta velocidad provocado por la entrada en servicio de las operadoras Ouigo e Iryo.

El exconsejero vasco llega al Gobierno después de que Óscar Puente fulminase el pasado viernes a Contreras de la presidencia del gestor de infraestructuras. Un movimiento que el ministerio ha encuadrado en una «reestructuración interna de Adıf» pero que llega justo después de los multiples y graves problemas acaecidos en el tráfico ferroviario en las ultimas semanas y con varias destituciones en el seno de Adif relacionadas con la auditoria en marcha sobre el «caso Koldo». A este respecto, Transportes han insistido en los ultimos dias en que, en este caso, la destitución de Contreras «no está directamente relacionada con esto».

Marco se incorporó al Gobierno vasco en septiembre de 2020, cuando fue nombrado viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Departamento que dirigia en la anterior legislatura el socialista lnaki Arriola. En junio de este año fue revalidado en el cargo por la nueva consejera de Movilidad Sostenible, la también socialista Susana García.

# UNILEVER ESPAÑA, S.A. Reducción de capital y conversión de acciones al portador en nominativas

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "ISC"), se comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad UNITEVER ESPAÑA, S.A. (la "Sociedad"), celebrada con el carácter de universal en lecha T3 de septiembre de 2024, acordó, entre otros, la reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas del capital social y la conversión de la totalidad de las acciones al portador representativas del capital social en acciones nominativas en los términos y condiciones que se detallan a combinación.

11 Employees and Employee major

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 319 de la LSC, se hace publico que la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha acordado reducir el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en la cuantia de 45 000 000 Euros, dividido en 937 500 acciones de 48 Euros de valor nominal cada una de ellas, todas ellas de la misma clase y con los mismos derechos, en la cuantia de 22 500 000 Euros, quedando fijado el capital social tras la refenda reducción en la crita de 22 500 000 Euros.

Dicha réducción se réaliza mediante el procedimiento de disminución del valor nominal de la totalidad de las 937 500 acciones en que se divide el capital social, hasta un valor nominal de 24 Euros por cada acción.

por cada acción La reducción

La reducción de capital bene como finalidad la devolución de aportaciones a los dos accionistas de la Sociedad, en efectivo metálico, que se realizará mediante transferencia bancaria a su favor, en estricta proporción a su participación en el capital social de la Sociedad, Lan pronto como haya transcumdo el período de oposición de los acreedores referido a continuación.

Se hace mención expresa del derecho de oposición que los acreedores pueden ejercitar en el piazo de un (1) mes a contar desde la última publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 337 de la LSC.

(h) Consersión de acciones al portador en nominativas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 de la LSC, se hace publico que la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha acordado sustituir la totalidad de las acciones al portador por acciones nominativas

En consecuencia, se ha acordado sustitur la totalidad de las accones al portador representativas del capital social de la Sociedad, es decir, las 937 500 acciones al portador, de 24 Euros de valor nominar cada una de ellas fitras la reducción de capital acordada en virtud del acuerdo primero antenor), numeradas correlativamente de la 1 a la 937 500, ambas inclusive, por 937 500 acciones nominativas, representadas mediante dos títulos nominativos multiples (uno para cada accionista de la Sociedad), de igual valor nominal, numeradas de la 1 a la 937 500, ambas inclusive, representativas de la totalidad del capital social de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 de la LSC, se otorga el plazo de un (1) mes contado desde la última publicación del presente anuncio para que los accionistas presenten en el domicilio de la Sociedad sus acciones al portador para su canje por acciones nominativas. Los títulos que no hubieran sido presentados para su canje dentro del plazo indicado serán anulados y sustituidos por otros, cuya emisión se anunciará en la forma prevenida en el citado precepto legal y quedarán depositados por cuenta de quien justifique su títulandad en el domicilio social

Transcurridos tres (3) años desde el día de la constitución del depósito, los titulos emitidos en lugar de los anulados podrán ser vendidos por la sociedad por cuenta y nesgo de los interesados, con la intervención de Notario. El emporte liquido de la venta de los titulos será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depositos

(iii) Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad

Como consecuencia de todo la antenor, la Junta General de Accionistas de la Sociedad también ha acordado modificar, entre otros, el artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad cuya redacción quedo literalmente como sique

"Articulo 5. El capital social es de 22.500.000 Euros, representado por 937.500 acciones nominativas, de 24 Euros de valor nominal cada una de ellos, numeradas correlativamente de la 1 a la 937.500, ambas inclusive, tadas ellas en circulación, integramente suscritas y desembolsadas, con iguales derechas y abligaciones. Las acciones padrán estar representadas por títulos unitarios o múltiples."

Viladecans, a 16 de septiembre de 2024.- Las Administradoras Mancamunadas de la Saciedad.
Dño, Marta Garizalez-Mesones y Dño, Helena Matabasch José

#### ACESTUNAS GUADA(DUIVIR, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALI DEL GUADALOGIAVIR, S.L. (SOCIEDAD JAIPERSONAL) (SOCIEDAD ARSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto cey 5 2023 de 28 de unio, sobre modificaciones estructuraie de las sociédades mercanines RDL 5, 2023 ) se hace publico que la Junta general de socios. de Aceituras Guadalovivii 5, (Sociedad Absorbente : en su reunion de 16 de septiembre de 2024, acordó la fusion por absorcion en los términos previstos en el Proyecto Comun de Fusion de ferna 27 de junio de 2024, viguiendo. el procedimiento previsto en el articulo Sil del relendo Real Decreto-Ley, en virtud del cual Aceitorias Guadatquise 5, absorbe a Mantenimiento y Servicios Integrales del Guadaiguisir S.L. (Sociedad Unipersonal, Sociedad Absorbida)

a fusión se realiza conforme al procedimiento unanime regulado en el artículo 9 del 80 5. 2023 que ha sido adoptado conforme al projecto comun de fusión formulado por los organos de administración de las sociedades parti, pantes en la fusión con techa 27 de lunio de 2024. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del RDL 5. 2023 el acuerdo fue adoptado sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos elicidos por la ley y sin informe de los administradores vobre el proyecto de fusión, salvo por lo referido al informe destinado a los trabajadores.

del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente y la displuitori un liquidación de la Sociedad Absorbida circunstancia que consevara la extinción de la

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 del RDL 5, 2023 se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de cada una de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto integro de los acuerdos de fusión adoptados, asi como los respectivos balances de fusión.

Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades partir pantes en la fusión a elercitar las acuones previstas en el articulo 13.1 apartados 1º 2º y 3º del RDC 5. 2023 en el piazo de un mes a contar a partir de la publicación del ultimo anuncio de fusión.

Madrid 16 de septiembre de 2024
Representante persona l'isira de Acerturas
Guadarquinir 5 L. administradar unica de
Mantenimiento y Sennicos integrales del
Guadarquinir S.L. Sociedad universano:
Secretario no conseiero del Consejo de
administración de Acerturas Guadarquinir. S.L.
D. Francisco Joiner Escalante Terron y
D. Jose Sanchez Montaiban

# LARAZON

# Financieros y Societarios Agrupados

(Sociedad Absorbents)
SEVILIANA COMDUCTORES, S.L.
(Sociedad Absorbida)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del Reai Decreto-ley 5, 2023, de 28 de junio, por el que entre atras cuestiones, se adoptan determinadas medidas de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles ("RDLME"), se hace publico que, con fecha 16 de septiembre de 2024, las juntas generales extraordinarias y universales de Cablestyl, S.L. ["Cablestyl" o la "Sociedad Absorbente") y Sevikana Conductores S.L. ("Sevillana" o la "Sociedad Absorbida") (conjuntamente, ias "Sociedades Participantes han aprobado, respectivamente. la fusion por absorcion de la Sociedad Absorbida por parté de la Sociedad Absorbente, en los lérminos establecidos en el proyecto común de fusión de fecha 13 de junio de 2024 y su correspondiente complemento de la misma

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a los acreedores y representantes de los trabaladores de las Sociedades Participanten a obtener el texto integro del acuerdo de fusión adoptado y el balance de fusión, así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo y terminos previstos en el RDUME.

En Borcelona, 17 de septiembre de 2024

D. José Manuel Barrio Lores, representante de
Barrio Lores Asociados, 5 L.
Administradora viruca lanto de Cablestyl, 5.1
(Sociedad Absorbente) como de
Sevillana Conductores, 5.1
(Sociedad Absorbida

TIZÓN NYERIORISMO, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENYE) NEJOUEN PROYECTOS, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad on lo di puesto en el articulo 10 de Real Decieto Ley 5, 2023 de 28 de unio sobre modificaciones estructurajes de las sociedades mercantiles 1 RUL 5, 2023 il se hace publico que la junta genera est apidinacia de ocius de 1 zón inferiorismo 5 or la "Sociedad Absorbente" y la junta general extraordinaria de ionos de Meuguen Proyectos 5 tital Sociedad Absorbeda il elebradas ambas con el caracter de juntas universales con fecha si de mayo de 2024 han aprobado por unanimidad, en railidad de sociedad Absorbente y Sociedad Absorbidulias Sociedad Absorbente y Sociedad Absorbidulias Sociedades a Fusional") respectivamente la fusion por absorción de la segunda por parte de la primera.

La fusión se realiza conforme al procedimiento unámme regulado en el artículo 9 RD 5 2023 que ha sido adoptado conforme ai proyecto omun de fusión formulado poi los organos de administración de las Sociedades a Fusionar conferha 30 de mayo de 2024 De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del RDL 5 2023 el acuerdo podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores vobre el proyecto de fusion

La fusion imprica la transmision en bioque del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente y la displuivoe sin liquidación de la Sociedad Absorbida, o curistancia que conflevara la extinción de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 RD. 5 2023 se hace comfar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de cada una de las Sociedades a fusional de obtener el fexto integro de los acuerdos de fusión adoptados, así como los respectivos balances de fusión.

Se hace constar (gualmente el derecho que asiste a los acreedores de las Sociedades a Fusionar à ejercitar as acciones previstas en el articulo 31, apartados 15 2º y 3º de RDL 5, 2023 en el piazo de un mes a contar a partir de la publicación del ultimo anuncio de fusion

En Madrid II de septiembre de 2024 Di laoquin Tyon (ana Administrador y Socio Unico de Tizon Interiorismo S.L. b. y de Neuguén Proyectos S.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

# El callejón del gato

# \* Mañana aprueban la comisión de Begoña Gómez y la UCM



La Asamblea de Madrid aprobará este jueves de forma definitiva la comisión de investigación sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la que se tratará de dilucidar, entre otros, si hubo nepotismo con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez. Asi lo adelantaba en el dia de ayer el portavoz del PP, Carlos Diaz-Pache.

#### LOS ITINERARIOS DE ANDA MADRID

## Ciudadano M

# Anda Madrid, la capital en seis paseos

#### Rodrigo Carrasco, MADRID

Todos los caminos conducen a la Puerta del Sol, al menos los de los seis itinerarios peatonales que dan forma a la nueva iniciativa de movilidad sostenible que ha diseñado el Ayuntamiento de Madrid: Anda Madrid. Las seis rutas parten y terminan en la Puerta del Sol o atraviesan la icónica plaza que constituye el kilometro cero de todas las carreteras españolas. Un punto de la capital que desde agosto de 2020 está peatonalizado por completo, dando así cumplimiento a una de las medidas incluidas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 para el fomento de la movilidad sostenible.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, presentaba ayer en la misma Puerta del Sol esta iniciativa. El mapa Anda Madrid muestra las sels rutas por las que madrileños y turistas podrán recorrer los puntos más emblemáticos de la capital. Durante la presentación, Carabante puso en valor el hecho de que Madrid sea la ciudad española con un mayor número de desplazamientos a pie. No en vano, esta forma de movilidad sostemble suma casi uno de cada tres viajes, en concreto el 28 %. Esto significa que, en un dia laborabie, se realizan en Madrid 3,7 millones de desplazamientos a pie, de un total de 13 millones de viajes que se contabilizan de media diaria.

Las rutas diseñadas por el Consistorio conectan los puntos más emblemáticos de la ciudad desde el punto de vista turistico, como Cibeles, la Puerta de Alcala, la Plaza de España, el Palacio Real o el Templo de Debod, con algunos de sus pulmones verdes (Retiro, Madrid Rio, Fuente del Berro, Casa de Campo y Parque del Oeste), espacios culturales y deportivos (Conde Duque, WiZink Center, Teatros del Canal, el Museo del Ferrocarril, Las Ventas y el estadio Santiago Bernabéu) y los principales intercambiadores de transporte (Nuevos Ministerios, Atocha y Moncloa). En este sentido, Carabante recordaba que Anda Madrid, al ayudar a descubrir la ciudad a pie, da respuesta a uno de los objetivos esenciales de la Estrategia Madrid 360: el fomento de la movilidad sostenible.

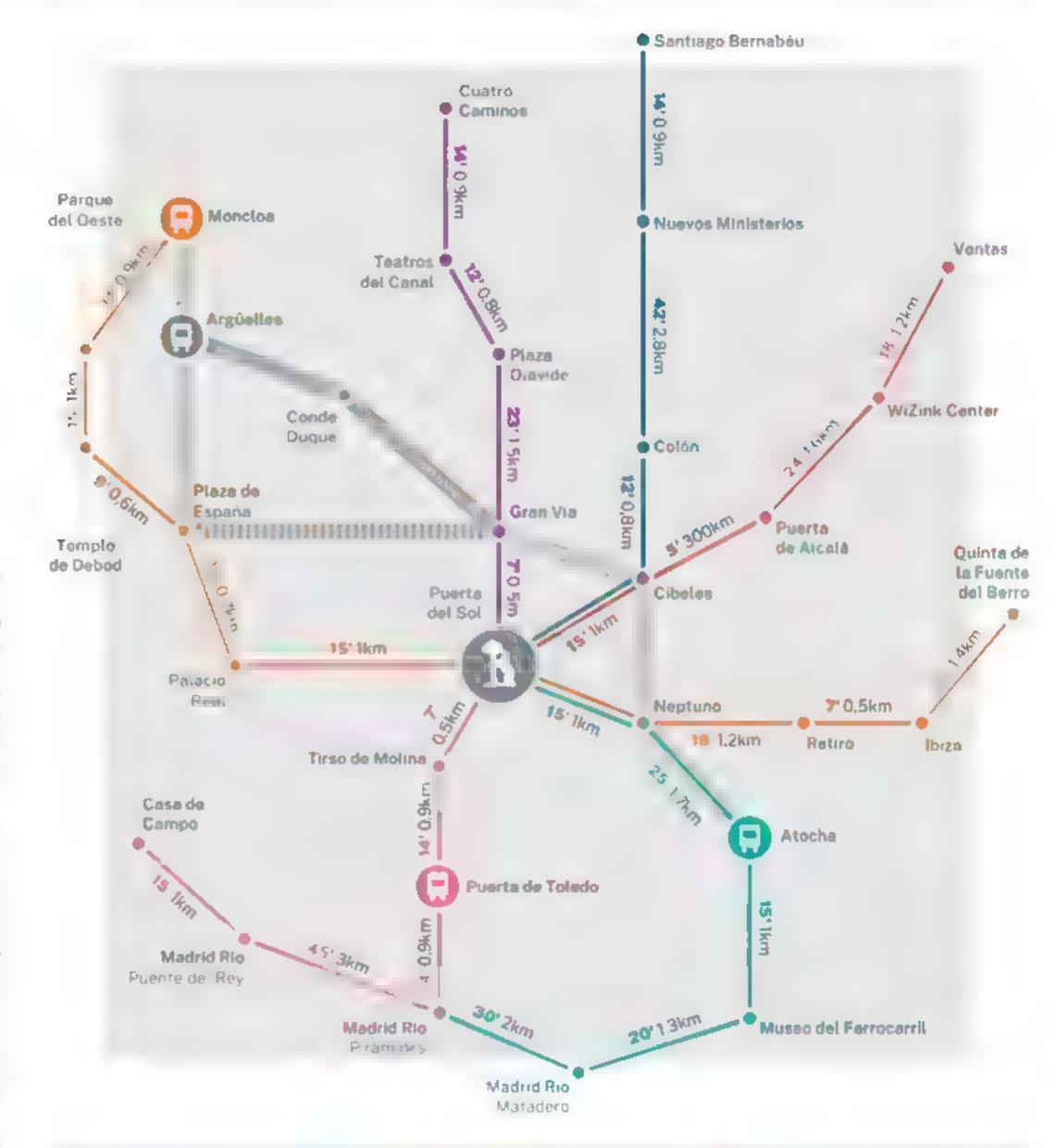



En foco

# La Justicia tumba las zonas de bajas emisiones de la capital

El TSJM estima parte del recurso de Vox contra las restricciones al tráfico dictadas por Cibeles. Su punto flaco, afirma, el impacto económico

El Ayuntamiento

estudiará la

posibilidad de

plantear recurso

al Supremo

No es sentencia

firme: las

sanciones siguen

en Centro y Plaza

Elíptica

I.V. Echagüe, MADRID

La guerra Vox-PP por las restricciones a los coches más contaminantes en la capital no se acabo con la última mayoría absoluta de losé Euis Martinez-Almeida. Casi como una reedición de aquellos plenos municipales, en los que los populares sudaron tinta para aprobar medidas que necesitaban

el apoyo de la formación verde, el Tribunal Superior de fusticia de Madrid (TSJM) otorga ahora una victoria, al menos momentánea, al partido liderado en la capital por lavier Ortega Smith Distrito Centro y Plaza Eliptica, las dos zonas en las que, a dia de hoy, no está autorizado el transito de vehículos sin

etiqueta, han sido tumbadas por los tribunales, asi como la conocida como Madrid Zona de Bajas Emisiones, que afecta al interior de la M-30.

De esta forma, el tribunal estima parte de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, en este caso el Grupo Municipal Vox. Y es que, si bien rechaza otras alegaciones

relativas a supuestas irregularida des en la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, si que les da la razón en lo que se refiere a la insuficiencia de los informes previos. Mas en particular, considera que Cibeles incurrió en una «manifiesta insuficiencia» del informe de impacto económico.

En todo caso, la resolución del TSIM aun no es firme y cabe la interposición de recurso de casación

ante el Tribunal Supremo, para lo cual el Ayunta-trientocuentacon treintadias. Como explicó ayer el Ayuntamiento, el plazo termina el 23 de octubre.

De este modo, en la tarde de ayer, y ante lo mesperado de la noticia, el delegado de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, Borja Carabante, dio expli

caciones sobre una sentencia para la cual, avanzó, los servicios jundicos están estudiando la posibilidad de recurso. «No es una decision politica, sino jundica, por lo que se debe analizar si se presenta ese recurso de casacion ante el Supremo», afirmó el concejal

Una de las dudas que estaban ayer en el aire era la relativa a si, tras



Arriba, distintivo de Distrito Centro; a la derecha, Plaza Eliptica, donde no pueden acceder coches sin etiqueta

esta decision, se podia o no circular en el centro de Madrid sin un vehículo autorizado. Carabante despejo esas dudas: «Al no ser una sentencia firme, las Zonas de Bajas Emisiones siguen vigentes».

El concejal resumio la situación: el tribunal considera que hay un «defecto formal», al considerar que «no está acreditado el impacto económico» de la medida. Sin embargo, Carabante recordó que dicho impacto económico sí que figura en la ordenanza, si bien el TSJM considera que no está «suficientemente» justificado, «No es

LARAZÓN • Miércoles, 18 de septiembre de 2024



que no exista esa memoria económica», subrayó.

De hecho, Carabante marcó distancias con la anterior anulacion judicial de Madrid Central, en su caso suínda por Manuela Carmena, por «no contar con memoria económica y por no ser comunicada de forma publica».

«Madrid 360 es un modelo de éxito, ha mejorado la calidad del aire, conciliándolo con la actividad económica», dijo, en referencia ala estrategia medioambiental del Consistono y que ha llevado a «los mejores datos de calidad del aire en la historia de Madrid».

Quien no ocultó su regocijo fue la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que considera que esta sentencia pone fin al « Madrid Central de Carmena y de Almeida». «Años de trabajo dan sus frutos. Solo Vox se ha opuesto frontalmente al Madrid Central de Carmena y de Almeida. La libertad puede volver a Madrid», destacó Monasterio en sus redes sociales.

La sentencia anula aquellas par tes de la Ordenanza por las que se definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid; y las que establecen las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (Zbedpe) de Distrito Centro y Plaza Eliptica.

En el texto, los jueces no ponen en cuestión la potestad del Ayuntamiento para adoptar las medidas que entienda necesarias para proteger la salud y el medio ambiente, en consonancia con la normativa europea y nacional. Ni tampoco la necesidad de adoptar medidas de control de la contaminacion atmosférica, necesarias para garantizar el cumplimiento de los valores fijados por Europa. Sin embargo, si consideran que se da una «patente insuficiencia del informe de impacto econômico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza. Algo que exigia la toma en consideracion de sus consecuencias económicas para poder efectuar «una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restricti vas de efecto equivalente».

La sentencia menciona varias

200

euros es la sanción que acarrea entrar en estas zonas sin contar con un vehículo autorizado

40

microgramos por metro cúbico de NO2 es el límite de calidad del aire, cumplido por Cibeles

2025

A partir de ese año, según la Ordenanza, nadie con un coche sin etiqueta podrá circular por Madrid veces la palabra «discrimunación». Y es que, incide especialmente en el hecho de que las medidas más restrictivas afectan a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultadas en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales. No hay que olvidar que los principales vetos a vehículos en la capital afectan a los conocidos como «coches sin etiqueta»: los de gasolina anteriores al año 2000, y los diesel anteriores a 2006.

En opinión de los magistrados, el Avuntamiento debió hacer una valoración de este factor, «relevante en la propia Ley de Cambio Climático», y que se consagra en el «principio de transición justa»; la necesidadde establecerplanes genéricos y medidas concretas que consideren las situaciones de vulnerabilidad de todos los colectivos.

En esa linea, la sentencia hace referencia a la afectación a miles de vehiculos profesionales, con repercusión directa en las condiciones de la competencia y del mercado. De ahí que considere

importante que se hubiera tenido en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehiculo: autónomos, microempresas, pymes... Sin embargo, los informes previos a la aprobación de la Ordenanza tampoco respondian a esta cuestión, según los jueces.

En resumen, la sentencia concluye que la aprobación de la Ordenanza no se atuvo a los criterios del TJUE y del Tribunal Supremo, que establecen la exigencia de respetar el principio de proporciona lidad en materia ambiental « Ponderar en cada caso si las medidas restrictivas son necesarias y proporcionales».

# SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR

En régimen interno para vivienda en Madrid Importante experiencia y referencias contrastables, importante salario Interesadas enviar curriculum a

mundointerna2022@gmail.com o [ lamar al 608 02 54 52

# Mata a un joven de 26 años clavándole una botella rota

Cuando llegaron
las asistencias a
San Blas, el joven
ya había entrado
en parada
cardiorrespiratoria

#### Rodrigo Carrasco, MADRID

Agentes de la Policia Nacional detenían ayer a un varón tunecino de 29 años como presunto responsable de un homicidio de un Joven español de 26 años ocurrido en la madrugada en el distrito madrileno de San Blas-Camillejas, Tras varios avisos al Cimace 091 informando sobre una pelea de dos personas a las 5:00 horas en las confluencias de las calles Herencia y Francisco Íñiguez Almech, los agentes acudieron al lugar encontrándose a un hombre en parada cardiorrespiratoria y con una herida sangrante en la axila, producida al parecer por una botella de cristal fracturada. Inmediatamente le realizaron un torniquete e iniciaron las maniobras de reanimacion hasta la llegada de los servicios sanitarios del Samur-Protección Civil, que continuaron las maniobras. Finalmente certificaron su fallecimiento por posible LEA DE POLICIA

La peles ocurrió en torno a las 5:00 horas de la madrugada

exangumación. El varón presentaba una herida profunda en la axila que habría afectado a la artena braquial, provocándole un sagrado masivo. Un psicologo del Samurasistia a los dos amigos que acompañaban a la víctima – que fueron quienes llamaron al 112- y comunicaron la noticia a los familiares.

Gracias a las rápidas gestiones de los policias, se localizó en las inmediaciones a un varón tunecino, con antecedentes aun desconocidos, que fue detenido como presunto responsable de los hechos. Hasta el lugar se ha desplazado el DEVI de Policia Científica, haciendose cargo de las investigaciones el Grupo VI de Hornicidios 
Policía de Madrid. Los agentes siguen interrogando a los amigos del fallecido.

Segun las primeras pesquisas, todo comenzo con una discusión -cuyas causas se están investigando- entre víctima y homicida La Policía Municipal detuvo a un ciudadano tunecino como principal sospechoso

Se debió a una pelea, en una gasolinera del mismo distrito, que se fue trasladando a otra zona en una gasolmera Galp cercana, que acabó de forma violenta con una botella rota que el segundo se encontró en las inmediacio-

Se descarta que se trate de un problema entre bandas latinas. Preguntado por este asunto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martin, ha confirmado que se trata de un homicidio «como consecuencia de una agresión tras una discusión y ha acarreado la muerte de ese señor». Está detenido el responsable y será puesto a disposicion judicial en las próximas horas, según garantizó. Por su parte, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, indicó que, cuando llegaron los efectivos del Samur, estaban varios policias nacionales ayudando al herido, «que estaba perdiendo mucha sangre», «Por lo que sabemos, se debió a una pelea que comenzó en otro punto del distrito y que se fue trasladando a esa zona. Tenemos que dejar a la Policía Nacional que concluya la investigación», anadió.

#### También en San Blas

En el mismo distrito, otro hombre resultaba herido de gravedad al perder el control del vehiculo que conducia a la entrada de un parking, «volar» desde varios metros de altura desde una rampa y acabar chocando contra el muro de un supermercado.

Este accidente ocurría por extranas circunstancias que aun investiga la Policía Municipal, pasadas las 9:00 horas de este maries, a la entrada del aparcamiento privado situado en la calle General Aranaz, en el barno de Salvador. El conductor, de 47 años, perdia el control del turismo a la entrada del parking, llevándose por delante unas macetas y una valía y desde una rampa salió disparado a unos dos o tres metros de altura hasta caer al suelo e impactar contra un supermercado.

# madrid.es MADRID

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión telebrada el 24 de julio de 2024, expediente 135-2024-00126, adoptó el siguiente Acuerdo

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Estudio de Delaffe para la parcela de propiedad municipal situada en la calle de Augusto Figueroa número 45, distrito de Centro, de iniciativa publica, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 en relación con los artículos 59.2 y 57, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid

SEGUNDO:- Someter el expediente al trámite de información publica por el plazo de 20 dias hábiles, mediante la inserción de anuncio en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en un periódico de los de mayor difusión, para que puedan presentarse en el referido piazo las alegaciones que se estimen oportunas, y solicitar los informes de los órganos y entidades publicas previstos legalmente como preceptivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y preceptos concordantes

TERCERO.- Suspender en el ámbito del Estudio de Detaile, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.4 de la citada Ley 9/2001, de 17 de julio, y 120 del Regiamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, la tramitación de licencias, así como los efectos de las declaraciones responsables presentadas con postenondad a la publicación del presente acuerdo, que pudieran resultar afectadas por sus determinaciones, con excepción de la primera ocupación y funcionamiento.

to que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar el expediente, en los Servicios de Información urbana del Area de Cobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, C/ Ribera del Sena, 21, en las mañanas de los dias hábites, así como en los canales de información urbanística de la página web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en los apartados de Gobierno (información pública y otros acuerdos) o dentro de Vivienda y Urbanismo (Visualizador urbanistico), durante el plazo señalado, computable desde el dia siguiente a la publicación de este Anuncio en el Boietín Oficial de la Comunidad de Madrid, y formular por escrito cuantas alegaciones estimen conveniente a su derecho.

Madrid, a 6 de septiembre de 2024 LA DIRECTORA DE LA OFICENA DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Carmen Toscano Ramiro

# Detenido con dos menores y sedantes en su coche

El hombre, de 25 años, acumulaba antecedentes por pornografía infantil en Barcelona

#### C. Sánchez, MADRID

La Policía Municipal de Madrid detenía ayer a un hombre de 25 años con antecedentes por pornografía trifantil que había venido desde Barcelona a Madrid para «jugar a juegos online» con dos menores de edad, a quienes transportaba en su vehiculo. La intervención policial tuvo lugar el lunes poco después las 16:00 horas, cuando agentes de la Comisaría Central de Seguridad observaron cómo un vehículo que circulaba

en la avenida de Portugal, en el distrito de Latina, realizaba un cambio de sentido prohibido, por el cual le dieron el alto.

Alverificar los datos del conductor, los agentes municipales comprobaron que figuraban varios antecedentes por pornografia infantil, tenía una orden de alejamiento de un menor, un juicio pendiente y la prohibición de salir del territorio nacional. El conductor estaba nervioso. En el vehículo viajaban el ahora detenido y dos menores de edad, de 17 años y residentes de la región.

MADRID 5



# Jorge Volpi, director del Condeduque en 2025

Martín Benito, MADRID

El mexicano Jorge Volpi cogerá el relevo de Natalia Álvarez Simó al frente del Condeduque. Así lo ha anunciado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la sesión celebrada por la comisión de su ramo. Será en 2025 cuando el escritor y gestor cultural se convierta en director artístico del Centro de Cultura Contemporanea, Un proyecto en el que pretende conservar su carácter de «espacio imprescindible para la cultura contemporánea, haciendo especial énfasis en los lenguajes más arriesgados y

El escritor
mexicano relevará a
Natalia Álvarez
Simó al frente del
centro de cultura
contemporánea

relevantes de nuestro tiempo, sin dejar de atraer y contríbuir a la formación de públicos cada vez más ampiros que involucren a todos los sectores de la sociedad madrileña y española». Del mismomodo, Volpi espera que el centro cumpla cada vez mas las ex-

pectativas de sus «sus numerosos visitantes extranjeros». Y es que, entre sus pretensiones, está la de construir a través del Condeduque un puente entre España y el conjunto de América Latina.

Nacido en Ciudad de Mexico en 1968 y afincado en España, Volpi ha residido en varias ciudades espanolas, entre ellas Madrid y Salamanca, en cuya universidad obtuvo el doctorado en Filologia Hispanica. En 2023 el Consejo de Ministros le concedió la nacionali dad española por carta de naturaleza.

Condecorado con la Cruz Ofi cial de la Orden de Isabel la Católica y como Cabailero de las Artes Claves

Marta Rivera de la Cruz considera a Volpi «un escritor consagrado, multipremiado y con una amplia carrera como gestor cultural». De su currículo, destacó la dirección del Instituto Mexico en París.

▶ Con su incorporación se apuesta por seguir formando «un equipo de excelencia».

La delegada anunció su futuro nombramiento en la Comisión de Cultura, respondiendo así a una pregunta de Más Madrid sobre la «cascada de dimisiones» en los centros culturales.

DEl Condeduque presentó recientemente su nueva programación: 30 obras, con 12 espectáculos internacionales y 18 nacionales, de los cuales habrá cinco estrenos absolutos.

y las Letras de Francia, cuenta con una extensa y reconocida carrera literaria como novelista, ensayista y dramaturgo, que ha compaginado con su trabajo como gestor cultural al frente de instituciones e iniciativas como el Instituto de Mexico en París, el Festival Internacional Cervantino, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España.

En la UNAM ha estado a cargo de sus cinco grandes centros culturales-el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural Universitario Tiatelolco, la Casa del Lago, el Museo del Chopo y la Casa Universitaria del Libro»; dos museos, entre ellos uno de los más importantes de arte contemporáneo de América Latina, el Museo Universitano de Arte Contemporáneo (MUAC); la Filmoteca de la UNAM, la Filarmonica de la UNAM, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Academia de Música Antigua (AMA), companias de danza y teatro y otros centros.

Como escritor, ha sido laureado con el premio Biblioteca Breve, por «En busca de Klingso»; el Alfaguara, con «Una novela criminal», o el Planeta-Casa de América, con «La tejedora de sombras», En vano



Javier Ors

# ¿Quién es esa mujer?

levo cinco diasviendo «La pareja perfecta» y todavía no estoy demasiado convencido de si la actriz que veo cada noche es Nicole Kidman o no. La realidad es que, debido a esta duda, ha pasado a importarme muy poco la trama de la serie y su argumento, las desavenencias de una familia acaudalada. norteamericana, para intrigarme más quien es la protagonista que aparece en la pantalla y que, se asegura, que es Nicole kidman.

Es cierto que en los títulos de crédito puede leerse su nombre y que la plataforma anuncia el estreno mencionando a la actriz, pero cuando uno se sienta delante de la pantalla, le entran severas dudas. ¿De verdad? ¿Es Nicole? ¿No lo es? Es cierro que la chica borda la interpretación, que lo hace muy bien. Es más, que, por lo menos, lo hace tan bien como lo hana la espléndida Nicole, pero donde esta aquella cara de «Moulin Rouge», «Eyes Wide Shut», «Dogville», «El pacificador», «La traductora» o, incluso, la infame « Dias de trueno». ¿A donde ha ido a parar?

Una de las lecciones que nos deja el Hollywood dorado es que una vejez honesta ofrecia a los espectadores la formidable oportunidad de reconocer a los actores a lo largo de los años sin invertir en luces de neones para publicitar sus nombres. El calendario abrasaba sus rostros, como el del pobre Montgomery Chft en aquel accidente automovilistico, pero, nunca dejabas de identificarlos. Katharine Hepburn, Gary Cooper, Ava Gardner o la glamurosa Gene Tierney Suluztrascendialasarrugas. Permanecían eternos en su declive crepusculary el tiempo no terminaba por robarles la identidad del rostro. De eso se haencargado el bisturi del cirujano plastico de las estrellas de hoy, probablemente la figura más mefistofelica del siglo XXI, Alguien que promete juventud y que lo único que hace es escamotearnos los mitos. Y dejarlos con una duda: ¿Esa es o no es Nicole Kidman?

# Alcalá de Henares: el PP llevará al PSOE a los tribunales por «bulos»

Judith Piquet se reserva acciones legales contra el PSOE por la «falsa sanción» de la Junta Electoral

#### Martin Benito, MADRID

El PP de Alcalá de Henares anunciaba ayer que llevará al PSOE ante los tribunales, después de que los socialistas anunciaran la semana pasada «a bombo y plaullo» varias sanciones a la alcaldesa Judith Piquet por parte de la Junta Electoral, «cuando ya sabian que habian sido archivadas» por la Junta. Asi lo ha anunciado hoy el Partido Popular de la ciudad complutense. De acuerdo a la formación, los hechos se remontan a «dos reclamaciones del PSOE», que denunció el incumplimiento de la normativa electoral cuando, una vez convocadas las elecciones europeas, el gobierno complutense incluyó en la revista municipal varias publicaciones para contar la gestion del ejecutivo, y también por la visita a obras en marcha de las calles Ángel y Talamanca o la inauguración de una exposición durante este periodo.

Respecto a las informaciones de la revisita municipal, la Junta Electoral de Zona ha aceptado las alegaciones del PP de Alcalá, señalando que «estas publicaciones reflejan lo que es la gestión cotidiana del Ayuntamiento». Mientras, respecto a la exposición, la junta ha aceptado que la muestra «se hace de manera anual y estaba



Judith Piquet, regidora del municipio

prefijada antes de la convocatoria de las elecciones», extremos demostrados ante la Junta Electoral por los populares.

El PSOE presentó varias denuncias ante la junta electoral de zona que, tras los recursos presentados por el PP, «fueron archivadas». «Los socialistas complutenses iniciaron una campaña de difamaciones contra la alcaldesa Judith Piquet diciendo que habia sido condenada por vulnerar la ley cuando las sanciones de la junta electoral tienen un carácter administrativo».

Ademas, argumenta el PP, «iniciaron esa campaña lanzando una nota de prensa y declaraciones a medios de comunicación, cuando ya tenían la comunicación efectiva de que las alegaciones del PP habian sido admitidas y le daba la razón al equipo de Gobierno cerrando las reclamaciones socialistas».

A juicio del PP, este comportamiento «sucio y rastrero, buscando desgastar la imagen de tu contrincante político a pesar de que los tribunales administrativos no te dan la razón, caen más dentro de los delitos contra el honor que dentro de la crítica y oposición política, por lo que desde el PP estudian bajo que tipo penal llevar a los tribunales a los socialistas de Alcalá». «Los socialistas iniciaron una campaña de difamaciones contra la alcaldesa»

«Se trata de un comportamiento sucio y rastrero, para desgastar la imagen de tu contrincante»

En esa línea, la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento, Orlena De Miguel, señalo que «la semana pasada, desde el Partido Socialista se anunciaba a bombo y platillo que la alcaldesa Judith Piquet había sido sancionada por la junta electoral, a sabiendas de que esa denuncia formulada por el propto PSOE había sido desestimada. Es decir, mintieron, Mentian cuando dijeron en los medios que la alcaldesa habia sido condenada por vulnerar la ley el mismodia que se les comunicó el archivo de esa denuncia»

#### También en Alcalá de Henares

La Concesalia de Participación ciudadana de Alcalá de Henares ha puesto en marcha unas conferencias de segundad encaminadas a informar a la ciudadanía sobre los delitos más comunes y ofrecer una mayor protección y seguridad llegando al mayor número de personas posible. Organizadas en colaboración con la Concejalia de Seguridad y el Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Henares, la primera cita tendrá lugar a las 18.30 horas el próximo miércoles, 18 de septiembre, en el Salon de Actos de la Comisaria de Policía conjunta de la ciudad complutense.

El acto de inauguración oficial contará con la presencia de la al caldesa, Judith Piquet, y de las concejalas Esther de Andrés y Orlena de Miguel, que asistiran a la primera conferencia. En ella participarán el Comisario del CNP, Vicente García San Juan, el que fuera Juez Decano, Javier Reyes, y miembros de la Unidad de Participación Ciudadana del CNP, que abordarán temas como los delitos contra la propiedad y otros delitos económicos que afectan al dia a dia de la ciudadanía. Esther de Andrés ha anunciado que la entrada a estas jornadas sera libre hasta completar aforo y ha invitado a la ciudadama a participar, segun un comunicado.

# Voltio ahorra más de 1.300 toneladas de CO2

Además, acaba de alcanzar el millón de viajes, en plena Semana de la Movilidad Europea

#### C. Sánchez, MADRID

Voltio, la compania de carsharing de Mutua Madrileña, ha superado el millón de viajes coincidiendo con la Semana de la Movilidad Europea, que se celebra justo esta semana, entre el 16 y el 22 de septiembre. Desde diciembre de 2022, cuando comenzó a operar, la compania ha recorrido más de 9,4 millónes de kilómetros, lo que supone dar la vuelta al mundo más de 200 veces. Todos estos travectos, realizados con la flota de Voltio,

compuesta por unos 700 vehícu los totalmente eléctricos, han logrado un ahorro de más de 1.300 toneladas de CO2 a la atmosfera.

Voltio nació con el objetivo de cubrir la demanda creciente de servicios de movilidad sostenible. Su servicio se define por su facilidad de uso; solo es necesario descargarse una app (gratuita) que permite abrir los vehiculos de la flota de forma virtual, sin necesidad de llave. Gracias al uso de tecnologia inteligente, los usuarios solo pagan por los minutos que unlizan el vehiculo.

Voltio, que actualmente opera en Madrid, ha ido ampliando progresivamente su zona de uso más allá de la M30. De hecho, manana se estrena el servicio en una nueva localidad, Boadilla del Monte, ul umo municipio en incorporarse a la «zona Voltio». La compañía presta servicio también en el aeropuerto y en otros municipios, como Pozuelo, Alcobendas o Leganes.

Esta área es conocida como la «zona Voltio» en la que el usuamo deberá siempre iniciar y finalizar suviaje. Además, se puede circular y aparcar fuera de estos límites dejando el vehículo en modo pausa. El objetivo de la compañía es continuar expandiéndose y ampliando las zonas de servicio.

Así se refuerza aún más la com petencia entre las diversas compañias que operan dentro de este sector de la movilidad sostenible. Algunos expertos aseguran que puede ser el futuro de la movilidad en las grandes ciudades, sustituyendo paulatinamente al vehículo privado, algo que agilizaría el proceso de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.



Nacho Cano, el pasado viernes, tras la función de «Malinche»

# Cano denuncia a la becaria que lo demandó

El autor de «Malinche» aporta unos mensajes en los que la joven le exigía 6.000 euros

#### Martin Benito, MADRID

En el estreno de la tercera temporada de «Malinche», el pasado viernes, Nacho Cano ya avi só: «Esto no se va a quedar aquí». Una referencia a todos aquellos que causaron su detención este pasado julio por, presuntamente, favorecer la contratación irregular Dicho y hecho. El artista ha denunciado por chantaje a Lesley Guadalupe Ochoz, la exbecaria del musical que presentó una demanda contra él Como prueba principal, unos supuestos mensajes de Whats-App que ella envió y en los que exige, entre otras cosas, el pago de 6.000 euros para no acudir a los tribunales.

Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso Efe, Ochoa habría exigido una carta de recomendación para poder trabajar en otro lugar en España, sufragar sus gastos de hospedaje y comida en este país hasta mediados de enero de 2024 y el «ingreso de una cantidad de dinero en la cuenta de su madre en México».

Así figura en los supuestos mensajes, de los que se ofrece

«un extracto» y en los que la denunciada, ya entonces expulsa da del programa de becados del musical, expone su deseo de permanecer en «Malinche» o, al menos, que se le permita permanecer en España por las condiciones de precariedad de su familia en Mexico.

Segun va pasando el tiempo, sin embargo, los mensajes, esgrime la defensa, fueron deri vando hacia una actitud mas agresiva contra los responsables de la obra, amenazando con denunciarles por «negligencia, discriminacion, maltrato psicologico y privacion de libertad en el hostal»

En el arranque de la denuncia, como defendió Nacho Cano tras la investigación iniciada en su contra, se aduce que la exbecaria «era plenamente conocedora» de las condiciones del proyecto, así como de «las normas de comportamiento»

#### «Convivencia insoportable»

Se señala, sin embargo, que «no logró adaptarse al programa y provocó numerosos enfrenta mientos con sus compañeros, haciendo que la convivencia resultara insoportable».

En esas condiciones, se establecían evaluaciones periodicas en funcion del «compañerismo, actitud y entrega» de los participantes, razón por la que otros dos estudiantes becados «fueron invitados a abandonarlo» al no haber alcanzado «el nivel técnico exigido».



# MADRIDVIVIA

Miércoles 18 9 2024



### Cómo llegar



Dónde: Parque de María Cristina s/n. Brihuega, Guadalajara. Tif: +34 633 75 74 DI Precio medio: https:// www.elkioskodelaalameda.com

El chef Juan Manuel Muñoz Vera está al frente de El Kiosko de La Alameda

# Gastronomía

# Buena cocina «gluten free» en Brihuega

Juan Manuel Muñoz Vera está al frente de El Kiosko de La Alameda

Ninguno de sus platos lleva ni gluten ni lactosa, como identidad



#### Tatiana Ferrandis, MADRID

La hora que apenas separa Madrid de Brihuega en coche convierten la escapada en un planazo no solo durante la floración de la lavanda. A nosotros, se nos antojó la visita al Kiosko de La Alameda, que situado en el mismo Parque de María Cristina hace que resulte, tanto

la terraza como el espacio interior, un destino agradable y apetecible al mismo tiempo. Al frente de los fogones encontramos a Juan Manuel Muñoz Vera, a quien conocimos al recibir el Premio Alimentos España en la pasada edición de Madrid Fusión, ademas de ser miembro y embajador de Raiz Culinaria. Antes de sentarnos a la mesa para degustar un sublime menú, el cocinero sevillano, quien antes de dirigir este local se curtio en los locales de El Grupo El Pradal, en La Malaje y en La en La Fortissima, en Sevilla, nos desvela su filosofia de cocina a dia de hoy. Y es que en esta casa cada elaboracion que liega a la mesa es «gluten íree» y sin lactosa. Sí, que, tomen nota, porque todos aquellos comensales alérgicos o intolerantes tienen en este destino un templo del buen comer ¿El motivo? Juan Pancorbo, uno de los socios del proyecto y quien dirige la sala, comenzó en el sector con la primera foodtruck «gluten free» certificada de Madrid, donde pudo comprobar la gran demanda de este tipo

de bocados. Hemos de decir que el chef elabora unas recetas riquisimas plenas de sabor sin gluten gracias a la aplicación de «las técnicas y los métodos de cocinado, que me permiten realizar este tipo de cocina. Por supuesto, sigo estudiando y leyendo mucho, porque hay que estar al dia», explica el chef, sabedor de que cada dia mas comensales reclaman este tipo de alimentación. Por eso, su reto es que todos los clientes que reservan en su casa de Brihuega sean felices

al degustar platos equilibrados y

# No te pierdas **Huevos con chipirones**

Además de este platazo a degustar, solo o acompañado, regrese a probar las pavías de bacaleo, receta autentica del padre del chef, con alioli asado, además del grillo, sus famosísimos torreznos con sus encurtidos y las patatas con almograte manchego.



sabrosisimos. Para lograrlo, Juan

Manuel opta por retornar los mé-

todos de cocinado de antaño para

enriquecer las elaboraciones sin grasas, ni derivados del azucar,

samplemente pochando muy len-

tamente la verdura para obtener el

efecto aglutinante y el espesor ne-

Reconoce que se siente orguillo-

so de los postres que sugiere, sin

gluten, claro, y sin lactosa, como la

tarta de manzana, que denomina

«Nachos apple pie», y la leche de

cabra alcarreña frita, con sólo un

0,1 por ciento de lactosa, frita con

toffe de canela y miel de montaña

de La Alcarria. Son delicias que

primero han de dejar paso a otras

tambien preparadas con produc-

tos del entorno, que protagonizan

el plato siempre con el guiño an-

daluz del chef, como el cabrito

alcarreño al apillo de Las Pedroñe-

ras al estilo Almijara, restaurante

cesario:

de su amigo José Andrés Jimenez, culminado con cerveza Victoria. de Málaga, sin gluten. Nosotros comenzamos nuestra degustación con unas sublimes croquetas de mantequilla de cabra payoya con jamón ibérico Montaraz, con el tartar de salchichón de corzo, ya que nos encontramos en tierra de caza, y con la gilda de trucha ahumada ecologica Briocense. Antecedieron a una refrescante ensalada de higos con pastrami de buey Discarlux y a una imprescindible concha fina malagueña en escabeche de citricos de coco.

Su intención es que, en pleno corazón de La Alcarria, disfrutemos de los alimentos de cercania. impregnados del aire del sur de su cocina, de ahí que nos sorprendiera con unas albóndigas de gamba blanca con chocos de Huelva y una crema de carabineros y con una interesante falsa lasaña de pringá: «He querido buscar recetas nuevas siempre sin gluten y sin lactosa. Esta es la apuesta, por arriesgada que sea», nos recuerda. Así, entre los platos de caza llaman la atención el sutil bombón de codorniz con foie y escabeche de sus jugos y el arroz meloso de codorniz, que dieron paso al taco de vaca Discarlux con salsa al oloroso y al carret de lubina Lubimar asada con holandesa al amontillado. En defimuva, una cocina sin gluten ni lactosa alimentada por los grandes productos de la zona.

ECONOMÍA 29

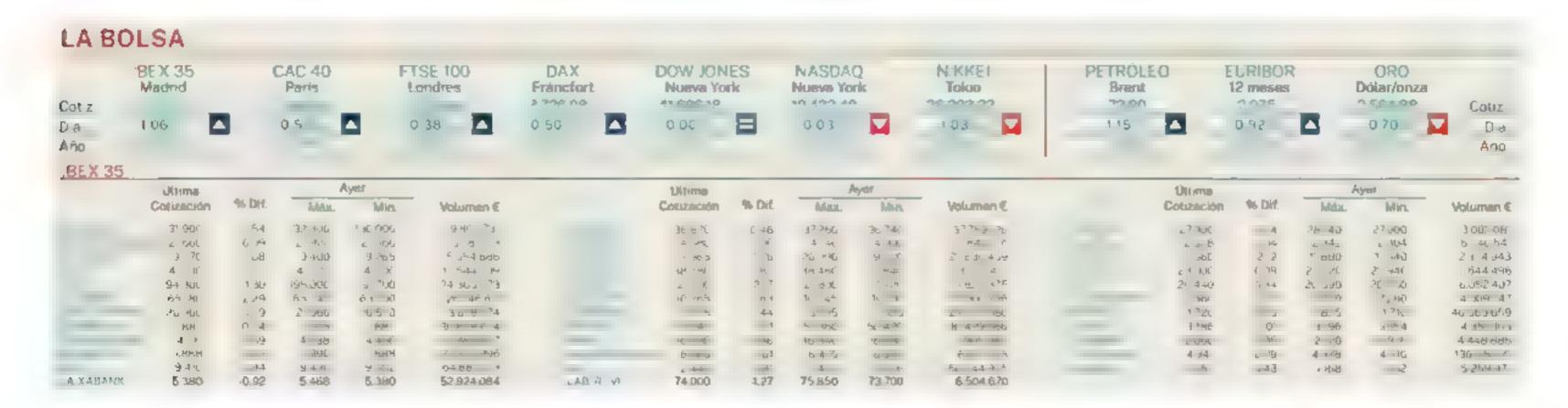

#### **Empresas**



BlackRock anunció el pasado 15 de enero la compra de GIP, accionista de referencia de Naturgy, por 11.400 millones de euros

#### Energía 💳

### Luz verde para BlackRock: tomará el 20% de Naturgy

El Gobierno autoriza la compra de GIP y blinda la españolidad de la firma

J. Sanz. MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado la solicitud de Blackrock para adquirir la gestora de fondos GIP, uno de los accionistas de referencia de Naturgy con un 20% de su accionariado.

Segun fuentes del Ministerio de Economía, esta adquisición mantiene las garantias sobre empresas que son estrategicas, como es el caso de Naturgy.

«Siempre hemos mantenido que nuestra regulación guarda un equilibrio que permite realizar este tipo de operaciones, atrayendo con ello inversiones y salvaguardando los intereses estratégicos de nuestro pais», han indicado las fuentes.

Se presume que el Gobierno ha mantenido, en el caso de BlackRock, las condiciones que impuso en en agosto de 2021 al fondo australiano IFM para autorizar su entrada en el accionanado de la energetica presidida por Francisco Reynés, que tenian como objetivo proteger el interes publico de la compania a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantia de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energetica y el mantenimiento de la negociación en Bolsa y las obligaciones de transparencia.

En concreto, Il·M no podia respaldar la exclusion de Naturgy de las Bolsas espanolas durante 3 años, salvo que la negociación no alcanzara la difusion, frecuencia o volumen de con-

26,7%
del capital de Naturgy
está en manos de

CriteriaCaixa, su

principal accionista

tratación suficientes para una correcta formación del precio.

Se presupone asimismo que, al igual que en el caso de Il-M, la operación de BlackRock se ha notificado a la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de cooperación sobre escrutinio de inversiones extranjeras, sin que se hayan recibido observaciones, y que ha obtenido el informe favorable de la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex).

CriteriaCaixa es el principal accionista de Naturgy con el 26,7%, seguido de CVC, con el 20,7% y de GIP (BlackRock) con el 20%, IFM con el 15% y Sonatrach con el 3,85%. En el marco del proceso de reordenación accionarial en el que está inmersa Naturgy, la companía emirati Taqa barajo la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) para bacerse con la participación de los fondos CVC y GIP, pero finalmente desistió.

#### VIVIENDAS PREFABRICADAS COOPERATIVA VALENCIANA

Anunció de transformación de sociedad cooperativa en sociedad limitada

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, y en el articulo 79 de la Decreto uegesiativo 2/2015, de 15 de mayo dei Conselli por el que aprueba el tento refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, se hace publico que et dis 3 de septiembre de 2024 se celebro Asambiea General Extraordinaria y Universal de socias en la que se aprobó, por unanimidad la transformación de la cooperativa en sociedad limitada, pasando a denominaise Sistemas de Vimendes Prefabricadas Sociedad Limitada con la consiguiente modificación de sus estatutos sociales, segun el balance de situación cerrado el 2 de septembre de 2024, aprobado en ia rivisma asamblea.

> Monforte dei Cid. 10 de septiembre de 2024.

El Presidente del Consejo Rector Rolino Nunez Rivero

## HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE)

#### HERRAMIENTAS METABO, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de la dispuesta en el articulo "O de Libro Primoro del Real Decreto ley 5/2023, de 28 de juelo de jembe de las trumpostis on de hirectivas de la limito Europeia en mate, la de modificaciones es cur a ales de soxundado, imporantiles (la ... ME se trace publice que et a de seutre ibre de 7024 e Ar nomital on the rangemental Hit III, POW P OOLS (BERICA, S.A.U. ("Socieded Absorbente") y PI Aczionista Unico de la sociedad HEARAMIENTAS METABO S.A.U ["Sociedad Absorbida") aprobaron la Fusión por absorción de la Sociedad Absorbida pol parte de la Sociedad Absorbente (conjuntamente us "Sociedades"), por medio de la transmisión en bioque por sucesión universal de lodo el patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente y subrogandose de este modo HIKOKI POWER \*COLS BERICA, S.A.U. en todos los detechos y obligaciones de HERRAMIENTAS METABO, S.A.U. (la "Fusión").

Por consiguente, la fusión comporta la disolución y extración de la Sociedad Absorbida, sin apertura de periodo de liquidación alguno en ésta última convidad.

Todo ello conforme a los terminos establecidos en el Proyecto inmunida el sión suvisión, on fucha as de iulio de 2024 por los organos de administración de las pociedades sirviendo de base de la fosión los balances de la Sociedad Absorbente y de la sociedad Absorbida cer ados a 31 de maior de 2024 debidamente audo ados y aprobadis.

De acuerdo con lo dispuesto en el anticulo 56 li de la CM de trata de un ruppiesto de absorbientos el actualo 53 a de talamente participas regulado en el actualo 53 a de talam por danto ta conedado Absorbiente y la Suciedad Absorbienta son sociedades integramente participadas de forma direnta en su integridad por el mismo socio de forma que la trollor proventada se lieva a labo onforme a procedimiento ampirficado establecido en dicho actuale y por canto se hace innivial que no procede entre otros publicado de dejocitar primisimente los documentos exigidos por la ley al haberse aprobado por el Acilonista, finico de cada sociedad en elecucido de las competencias de la Julita General per caracter universal.

be hate consian expresamente a los efectos de lo previsto en el artículo 10 MF el derecho de los sexios y autecdores de las Sociedades que se fusionan a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión los cuales se encuentran a su disposición en el dominio social espectivo de cada una de las Sociedades Teniendo las socios y acidedes sigualmente el derecho a obtene la entrega o el envilo gratuito de los mismos. En Getale (Madrid) a 5 de seppembre de 2024. D. Oliver Alexander Sehorsch. Presidente del

D. Oliver Alexander Senorsch. Presidente del Consejo de Administración de HERRAMIENTAS METABO, S.A.U. y de MIKOKI POWER TOOLS BERICA, S.A.U. Andreina Flores, PARIS

l caso sigue conmocionando a toda
Francia. Y este martes fue particularmente impactante,
pues el principal acusado del juicio, Dominique Pelicot, de 71
años, habló por primera vez ante
la audiencia. Lejos de tratar de negar los hechos, Pelicot los asumió
abiertamente con una frase que
hiela la sangre: «Soy un violador,
como todos los acusados que se
encuentran en esta sala».

Yesque Dominique Pelicot drogó a su esposa, Gisele, durante casa 10 años -entre 2011 y 2020- para permitir que unos 84 hombres fueran a su casa a violaria mientras estabainconsciente De esos hombres que participaron en el abuso sexual, solo 50 han sido identificados y se encuentran hoy en el banquillo de los acusados en el tribunal de Avignon, al sur del país. Tienen entre 26 y 74 años de edad y ejercen diferentes actividades, como carpintero, jardinero o plomero, incluso realizan trabajos de servicio publico: bombero, soldado, guardia de prisiones, concejal. Varios estan ya jubilados y otros más ya han sido condenados previamente por violencia doméstica o abuso sexual. Todos enfrentan penas de hasta 20 años de pri-

Según Dominique Pelicot, quien les hacía entrar a su casa y les permitía violar a su propia esposa, estos hombres sabían perfectamente cual era la situación, aunque muchosargumentenahora en sus declaraciones juridicas que «pensaban que se trataba de una pareja liberal a la que le gustaba la variedad». En su primera intervención en el juició, Pelicotlo dijo claro este martes ante el juez: «Todos sabían y no pueden decir lo contrario».

#### Abusos en la infancia

En su declaración, el acusado también reveló detalles de su propia infancia de abusos y traumas, quizás en un intento de justificar sus acciones. Intento absolutamente fallido que no conmovió a nadie en la sala.

Pelicot confesó que fue violado a la edad de 9 años por un enfermero en una chrica de la localidad de Chateauroux, donde pasó una noche. Nunca contó la verdad completa a sus padres y solo habló de «tocamientos», por lo que su propio hermano hoy en dia duda de la veracidad de esta «violacion» y denuncia que se trata de una «historia inventada para victimi»

Dominique Pelicot, el hombre que drogó a su esposa durante años para que otros pudieran violarla

# «Soy un violador, como todos los acusados de la sala»

zarse» Pelicot contó también-entre lágrimas y sollozos- que fue testigo forzado a los 14 años de una violación colectiva. Un recuerdo que lo ha perseguido y asqueado durante toda su vida. «De mi infancia solo tengo conmociones y traumas», dice el acusado, quien falló una vez mas en el intento de conmover a los presentes.

Pelicottambién explicó por qué grabó en video los abusos de decenas de hombres contra su esposa. «Como medida de garantía para encontrar y comprometer a los que habtan participado en esto... pero en parte, por placer»



Dibujo que representa al acusado declarando ayer en el juicio en Francia

-respondió el imputado-, ratificando lo que se sabe desde el principio del juicio: que más allá de su rol de «facilitador» de las violaciones hay una fijación voyerista que le ha producido excitación durante casi una decada. Y no se limita exclusivamente a su esposa: entre el material pornográfico que se ha encontrado en los archivos de su ordenador, figuran fotografías de sus dos nueras y de su hija, Caroline, desnudas.

A esta última también le dedico algunas palabras durante el juicio: «Caroline, nunca te he tocado. Nunca te drogué ni te violé. No puedes decir eso. Es imposible» -dijo Pelícot-, mientras su hija, hoy de 45 años, acompanaba a su madre y se concentraba en mirar al techo.

La mujer no utiliza ya el apellido de su padre y ha optado por llamarse Caroline Darian. En abril de 2022 publicó el libro «Et j'ai cesse de t'appeler papa» («Y deje de llamarte papá», en español), donde afirma que está convencida de que

Pelicot dedicó unas palabras a su hija, a quien aseguró que «nunca te violé». Ella no le miró a la cara

su padre tambien la agredió. El libro se ha vuelto un símbolo de la lucha contra la «sumision quimica» utilizada para la violación y sobre todo, un relato lleno de profunda tristeza al descubrir que un ser querido, su padre, es un monstruo.

#### Un símbolo de cambio

En medio del juzgado de Avinón, una mujer de 71 años que se ha convertido en todo un pilar de dignidad para los franceses y especialmente para las francesas. Giséle Pelicot. No oculta su rostro-como la mayoría de los 51 acusados» y en los recesos del juicio recibe ramos de flores, aplausos y vitores: «¡Estamos con usted, Giséle!», «¡Bravo, Madame!».

La silueta de su cara, su cabello corto y sus gafas de sol han sido reproducidos en carteles y en las redes sociales para crear conciencia sobre el uso de ansiolíticos y otras drogas para cometer abusos sexuales.

Gísèle, quien durante casi 10 años fue una victima de la más absoluta aberracion en manos de su propio esposo, camina hoy con la frente en alto y enarbola un lema que ya esta en boca de todos: «Que la vergüenza cambie de bando».



Ana García Abad, MADRIO

Rosa Pindo, residente de Soria y perteneciente a los testigos de Jehová, ha ganado un caso judicial que tiene muchas papeletas para convertirse en histórico.

Llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de que, tras la autorización previa de una jueza, se le realizaran transfusiones de sangre, a pesar de que habia dejado por escrito, en varias ocasiones, que no aceptaba tal tratamiento ni aunque su vida corriera peligio. La mujer demandó a España, y España tendrá que pagar. Concretamente, 26.000 euros: 12.000 por los danos morales y 14.000 por las costas y gastos.

Los hechos se remontana 2017, cuando Pindo se realizó unas pruebas médicas que determinaron que precisaba de una intervención quirurgica. En ese momento, dejó por escrito dos documentos en los que defendia que no quería «bajo ninguna circunstancia» que le realizaran transfusiones de sangre. Un año después, como consecuencia de una anemia, ingresó en el Hospital de Soria con una hemorragia

# Europa da la razón a la testigo de Jehová de Soria

El Tribunal de Derechos Humanos condena a España a pagarle 26.000 euros por hacerle transfusiones de sangre

interna. Los medicos le recomendaron realizar la tranfusion, pero la paciente volvió a negarse, dejando un tercer documento por escrito, que también firmó su doctor y que se incorporó a su historial. Al dia siguiente tuvo que ser trasladada al Hospital La Paz (Madrid) en ambulancia, acompañada por un medico, que informó a los sanitarios madrileños del caso particular que presentaba la paciente: no iba a aceptar transfusiones.

Los anestesistas de la capital acudieron entonces a una jueza

Considera que se vulneró su derecho a la libertad religiosa y el respeto a su vida privada y familiar Tras agotar los recursos judiciales en España, la mujer acudió al TEDH

de guardia, a la que informaron de que la enferma pertenecía a los testigos de Jehová, motivo por el cual rechazaba los tratamientos habituales. La jueza sentenció que, con objetivo de salvarle la vida, se le aplicaran los procedimientos necesarios, y durante la intervención en la que tenían que extirparle el útero le realizaron tres transfusiones de sangre.

La mujer demandó a España, pero el proceso judicial no prosperó aquí, por lo que acudió a Estrasburgo, donde fue admitido el recurso.

Según la sentencia, se han violado los artículos 8 y 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), que hacen referencia al derecho al respeto de la vida privada y familiar; y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los 17 jueces que han participado en el caso han dictaminado que «no se respetó suficientemente-la autonomía de la demandante, asi como que la jueza de guardia que autorizó el proceso tenia «informaciones muy limitadas, erróneas e incompletas». Para la jusucia europea, el personal de La Paz «no siguió el procedimiento habitual para obtener el consentimiento» al tratar la situación como una urgencia y al comunicar a la jueza que el rechazo de la paciente a las transfusiones había sido solo de manera oral y no escrita. «Un paciente adulto, con discernimiento, es libre para decidir si acepta o no una intervención quirurgica o un tratamiento médico, incluida una transfusión sanguinea», vela la setencia, asi como que «cuando un Estado decide poner en marcha un sistema de directivas médicas anticlpadas y los pacientes se sirven de este sistema, es importante que funcione de forma efectiva»,

La demandante había solicitado una indemnización de 45 000 euros, mientras que desde el Estado español alegaron que, en caso de que el Tribunal le diera la razón, haberle salvado la vida debería ser suficiente reparación Además, afirmaron que sin las intervenciones realizadas «habría fallecido contoda seguridad» y «no se había podido presentar demanda ante el Tribunal».

Para el TEDH, sin embargo, y en vistas de la sentencia, fueron compensaciones insuficientes.



El nuevo proyecto normativo ha recibido una gran acogida por parte de las asociaciones de enfermos

# Ley ELA: pendiente ahora de la dotación económica

Pacientes y familiares aplauden el acuerdo para la aprobación de la norma, aunque reclaman que se acelere su desarrollo

Mar Muñoz Rosarlo. MADRID

Hace apenas una semana, todo apuntaba a que el proceso de tramitación de la conocida como «Ley ELA» continuaria bloqueado. Las sucesivas ampliaciones en los plazos para la presentación de

enmiendas de las tres proposiciones de Ley admitidas a trámite generaban una sensación de estancamiento y frustración. Sin embargo, el pasado viernes esta situación daba uninesperadogiro. Como avanzó en primicia LA RA-ZÓN en edición digital, los diferentes partidos políticos habian consensuado un único texto. El documento ha recibido una gran acogida por parte de la comunidad de la ELA. Sin embargo, las asociaciones ponen ahora el acento en la importancia de que se defina una «dotación presupuestaria realista que garantice ese sistema de prestaciones y decuidados a los

pacientes durante las 24 horas».

Y es que, a partir de la entrada en vigor de esta norma, que tendrá lugar al dia siguiente de su publicacion en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las personas con la enfermedad avanzada tendrán garantizada la atención 24 horas y les será reconocida su condición. de consumidores vulnerables, pudiendo optar al bono social al ser electrodependientes. Así queda recogido en la proposición de ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrofica y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

A medida que la patología avanza, las atenciones y cuidados que requieren los pacientes van en aumento. Y las necesidades son muchas, Segun los calculos facilitados por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adE-LA), los gastos a los que tiene que hacer frente una familia con un paciente de ELA en una fase intermedia de la enfermedad para que este tenga la asistencia y cuidados necesarios son de alrededor de 35.000 €/año, cantidad que se eleva al menos hasta 60.000 €/año en los pacientes que deciden hacerse la traqueostomía (éstos deberían estar acompanadas por cuidadores expertos las 24 horas).

«Solo un 6% de las familias con un paciente de ELA puede asumir los gastos que comporta la enfermedad. Dicho de otra manera, el 94% de las familias con un paciente de ELA en casa no son capaces de afrontar estos gastos», señala Pilar Fernández Aponte, vicepresidenta de adi.LA. Y reclama. «Solicitamos un compromiso económico, una dotación para poder desarrollar esta ley adecuadamente, que no se quede simplemente en un papel».

#### **Puntos pendientes**

La portavoz de los pacientes con ELA celebra «profundamente» que se haya llegado a este acuerdo y subraya: «Esperamos tener una ley aprobada en el mes de octubre». De hecho, hoy miercoles se registrarán las enmiendas que concretan el acuerdo; después, tendrán que discutirse en ponencia y, más tarde, el texto se presentara en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados. El objetivo es que se apruebe en el pleno del Congreso en octubre y, finalmente, pase por el Senado, donde previsiblemente se aprobará por ma-

Pilar Fernández rechaza contemplar que pueda haber nuevas prórrogas en la presentación de enmiendas. «No entendimos el hecho de que en la anterior legislatura se presentase una única miciativa y se quedase metida en un cajón. Y ahora queremos ser optimistas y pensar que los grupos parlamentarios han aprendido de su error y se han puesto las pilas. Nosotros tlevamos atendiendo a pacientes de ELA y otras enfermedades relacionadas con la motoneurona desde hace más de 30 años y podemos asegurar que esta ley es crucial», destaca.

El texto acordado tiene 13 páginas y se basa en las propuestas legislativas sobre ELA registradas en el Congreso por PP, PSOE y Sumar y Junts. El pacto se ha desencallado después de que el PP lograra integrar en el nuevo texto «las peticiones de los enfermos», que considera que estaban recogidas en la proposición que registró a finales de 2023.

Aún así, quedan puntos en esta nueva propuesta de texto que estan pendientes de desarrollo reglamentario. Es el caso de la aten-

Los gastos de un paciente en fase intermedia ascienden a los 35.000 euros al año

Hoy se registran las enmiendas que concretan el acuerdo entre los diferentes partidos políticos

ción domiciliaria y de los cuidadores profesionales sociosanitarios. «Nos interesa que se desarrolle lo antes posible acortando los plazos previstos de 12 meses, igual que se ha acortado ese tramite de urgencia para la declaración de discapacidad y ese reconocimiento mínimo de 33%», explica.

La vicepresidenta de adELA también pone el foco sobre las residencias y centros de estancia temporal para aquellos enfermos que no tengan familiares ni cuidadores. «Reclamamos que sea una garantia y una verdadera atención integral para ellos», sostiene. También atribuye importancia a no dejar de lado el reconocimiento a los cuidadores o familiares que han tenido que dejar de trabajar para que no se vean perjudicados en su futura cotización o su vuelta al mercado laboral, es decir, para que se reconozca esos años de dedicación a cuidar de los enfermos. La experta subraya que «hay mucho trabajo por hacer todavia».

### Convocatoria para abordar la despoblación en el ámbito rural

La iniciativa de Acción Social de «la Caixa» persigue afrontar el reto demográfico

R. S. BARCELONA

España es una de las zonas más despobladas de Europa y a la vez uno de los cinco países de la Unión Europea más poblados. La explicación a esta aparente paradoja es que se está evidenciando un proceso de concentración de población y actividad en algunas zonas urbanas en detrimento de ciertas áreas rurales, que van perdiendo habitantes y, en consecuencia, actividad.

En los últimos años, esa brecha

poblacional entre territorios urbanos yrurales resulta especialmente preocupante, puesto que la despoblación ya no afecta solo a pequenos municipios, sino que también está presente en sus municipios de referencia, los quales histórica mente han concentrado los servicios, equipamientos y la actividad economica de esas zonas rurales.

Por lo tanto, esa despoblación del medio rural, junto con el envepecimiento de sus habitantes, esta comportando una serie de consecuencias, no solo a nivel demografico, sino también económico, social y funcional. Ni siquiera los 
movimientos poblaciones que se 
han registrado en los ultimos años, 
tras la pandemia, con el retorno de 
algunas personas a los pequeños 
municipios, es suficiente para 
equilibrar la situación.

Ast las cosas, con este reto demo-



Empoderar a los jóvenes es uno de los objetivos

grafico en el honzonte, la Fundación «la Caixa» presenta la nueva convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural, cuyo objetivo principal es promover e impulsar iniciativas dirigidas a abordar la despoblación en las áreas rurales y el impacto que ello puede tener sobre estas zonas.

Para contribuir a frenar la despoblación y fomentar la revitalización de la actividad en el medio rural, la convocatoria apoya principalmente a proyectos de ámbito local que se centran en tres aspectos: el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, la potenciación del valor social, economico y cultural de los recursos del territorio y la inclusión digital como elemento transversal

Por lo tanto, ésta incluye, por ejemplo, iniciativas centradas en la insercion sociolaboral y apoyo al emprendimeinto, en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, el acompañamiento para la salud y el bienestar o la participación co-

munitaria y la cohesion social.

Sin embargo, dichos proyectos deben cumplir unos requisitos. En primer lugar, debe ser una entidad social la que lo presente y, en segundo lugar, ésta debe contar con el apoyo explícito del municipio principal. Ademas, se valorará positivamente si ésta cuenta con el soporte de otros municipios de la zona de actuación que se establezca o de otras administraciones de carácter local

En este marco, hasta el próximo 15 de noviembre a las 17:00 horas, aquellas entidades interesadas podrán presentar sus proyectos a la nueva convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural, la cual cuenta con una dotación de hasta 100.000 euros para cada ubicación, alcanzando hasta 6,7 millones de euros en todo el país.

La convocatoria se dirige a 67 zonas de actuación distribuidas en las 17 comunidades autónomas y organizadas en torno a un municipio funcional donde se concentran servicios y actividades economicas. Para seleccionar dichas zonas se han valorado una serie de criterios cuantitativos en áreas que sufren despoblación y tienen una densidad de población inferior a 100 hab/km2



#### El 80% cree en el cambio climático pero casi el 10% es negacionista

L. R. S. MADRID

El 84,3 % de la poblacion espanola cree en la crisis climatica, pero el 9,3 % es «negacionista» y no cree en su existencia, según el «Estudio Nacional de percepción ciudadana ante el cambio climático» presentado ayer por Fundación AXA en colaboración con Sigma 2.

Algo más de la mitad de los españoles (56%) afirma tener un «conocimiento medio» sobre la materia, mientras que un 25%, sobre todo los encues tados con mayor nivel de estudios y las generaciones más jóvenes, asegura tenerlo «alto o muy alto»: entre ellos se encuentran también algunos negacionistas, de los que los más escépticos (11,3%) son hombres entre 45 y 60 años.

La mayoría de la población incluida en el informe considera el cambio climático el principal problema al que se enfrenta la humanidad, por delante de los conflictos armados y el riesgo de perdida de recursos naturales: el grado medio de preocupacion alcanza el 7,6 - en una escala del 0 al 10-, cifra que es ligeramente superior en el caso de Cataluña y Canarias, donde alcanza el 7,8.

La salud (77,3%) y la alimentación (71,5%) son los dos aspectos relacionados que más preocupan, especialmente a las personas de entre 30 y 64 años, así como a las mujeres en general J. Carabaña, MADR D

Un total de 114.576 mujeres en España están en situación de prostitución, de las que 92.496 podrían estar en riesgo de trata, avanzó ayer la ministra de igualdad. Ana Redondo, con datos de un macroestudio sobre trata y explotación sexual. En este sentido, añadio que se han analizado 645.000 anuncios de prostitución o citas.

Respecto a las que podrian estar en riesgo de trata, en el estudio se han evaluado algunos elementos utilizados como la novedad, la disponibilidad, el rasgo de persona lidad, las fotos que se incorporan a los anuncios o los servicios que se prestan y que se publicitan.

Por edades, el estudio refleja que el 28% de las mujeres que es tán en situación de prostitución tienen entre 18 y 24 años; de 25 a 36 años el 32%; de 37 a 45 anos el 7% y de 46 a 55 años un 1,6%. Además, el estudio señala que en el

## Más de 114.000 mujeres se dedican a la prostitución en España

Un 80% lo hacen en riesgo de trata con fines de explotación sexual

31% de los anuncios no se refleja la edad.

En cuanto a la procedencia, el 51% son latinas, el 16% europeas y del 29% no se tienen datos fiables. Si se tiene en cuenta la nacionalidad, Colombia está a la cabeza con el 28%; seguido de España con un 13% o Brasil y Venezuela, con el 5%.

Este avance del estudio también señala las comunidades autónomas con la mayor tasa de mujeres en situación de prosutución por cada 10.000 mujeres mayores de edad. Baleares es la comunidad a la cabeza, con 121 mujeres por cada 10.000; le sigue Cataluña con 103, Valencia con 73 y Cantabria también con 73. La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad

En numeros absolutos, Catalu-

na, con 34.759 mujeres, encabeza las comunidades con mayor número de mujeres en situación de prostitución, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20.549; Valencia, con 16.314, y Andalucia, con 9.026 mujeres.

El estudio ayuda a conocer la magnitud de las organizaciones que abusan y tratan a las mujeres, ya que a través de un mismo número de telefonose anuncian hasta 363 mujeres diferentes. Redondo insistió en que se trata de una realidad que hay que «combatir con todos los mecanismos. La prostitución y la trata son manifestaciones violentas y crueles de la desigualdad», subrayó.

Finalmente, la ministra indicó que este estudio permitirà abrir un «debate social», que «es imprescindible» así como un nuevo debate político.

Eneste sentido, señalo que la ley de Trata iniciará su singladura «probablemente al inicio del año que viene».



El 32% de mujeres que se dedican a la prostitución tienen entre 25 y 36 años

#### DON MATÍAS MUÑIZ FIERRO MAESTRO CHURRERO

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HASENDO RETRIDO LOS SAVEOS SACIAMIENTOS

D.E.P.

Los tuyos no le olvidan y

RUEGAN una pración por su alma

#### Protección de Datos, contra el uso de móviles en las aulas

F. Molinero, MADRID

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó ayer orientaciones sobre el uso de dispositivos móviles en la enseñanza infantil, primaria y secundaria, en las que desaconseja el uso de móviles y otros dispositivos digitales cuando el fin pedagógico se pueda conseguir con cualquier otro recurso. Actualmente, el uso de móviles y tabletas en los centros educativos es frecuente, y su manejo umplica tratar grandes volúmenes de datos personales que se alojan en la nube por parte de terceros más alla del propio centro o autondad educativa.

Estos dispositivos pueden recopilar numerosos datos del alumnado, como identificadores de dispositivos, cuentas de usuario, geolocalización, etc., una información que puede ser tratada con propositos distintos de la función educativa, y vulnerar los derechos y libertades de los menores.

Para que el tratamiento de estos datos cumpla la normativa vigente de protección de datos, la AEPD ha publicado unas orientaciones sobre el uso de dispositivos digitales móviles en la enseñanza, que están disponible en su web (wwwaepd.es) y que pretenden ayudar a las autoridades, centros educativos, docentes y familias a proteger los derechos y libertades de los menores. La Agencia desaconseja el uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales móviles en los centros educativos.

SOCIEDAD 35



Maria San Gil, ayer, durante la presentación del Congreso Católicos y Vida Publica

## «Defender lo cristiano no es fundamentalismo»

Madrid acogerá del 15 al 17 de noviembre la 26 edición del Congreso Católicos y Vida Pública

**José Beltrán.** MADR D

«La defensa hoy de los fundamentos cristianos de nuestra sociedad no es un ejercicio de fundamentalismo, sino que, por el contrario, significa ser vanguardia del debate principal del futuro de nuestras sociedades». Es la reflexión que lanzaron ayer desde la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU con la vista puesta en el próximo Congreso Católicos y Vida Pública.

Así se recoge en el manifiesto que pone en marcha la cuenta atras para este «think tank», que en su 26 edición se celebrara en Madrid del 15 al 17 de noviembre bajo el lema «Quo vadis. Pensar y actuar en tiempos de incertidumbre». Mana San Gil fue la responsable de pre-

sentar las lineas generales del evento como nueva codirectora del congreso junto a José Masip.

«Cuanto mayor es la perdida de referencias permanentes, más desorden político y social existe», expuso la vicesecretaria de la Asociación Católica de Propagandistas. Con ese punto de partida, hizo un llamamiento a los creyentes de nuestro país para liderar «un redoblado esfuerzo en la defensa de sus fundamentos, la defensa de la vida, la familia, la cultura del esfuerzo, la digradad y la naturaleza de la persona humana».

Y es que, el manifiesto del congreso alerta de un «intento de mar ginación y desprecio» del humanismo enstiano por parte de «una moda dominante». Incluso, se advierte de que se busca «la construcción de un orden social y político basado en la premisa mas o menos explicita de vivir como si Dios no existieta». Al abondar en este contexto, se subraya tanto la amenaza que supone el relativismo como el extremismo en medio de una sociedad que «necesita cohesión y fundamentos».

Pero, ¿qué papel deben jugar los carólicos en estas coordenadas?

Los propagandistas defienden que «tan equivocada es la consideración de que todos los católicos pensemos lo mismo en todas las cuestiones politicas, como conclur que no tenemos cohesion alguna en el ambito publico, razón por la que deberiamos abstenemos de toda tomade posicion social y politica». Es más, en boca de San Gil, detallan que «no se trata de buscar, encontrar y apoyar una opción politica partidaria, sino de enunciar y articular una estrategia o un conjunto de iniciativas, a modo de plan que contribuya a una toma de conciencia de la gravedad de la situacion». Así, la Asociación Católica de Propagandistas busca abanderar un «catolicismo social, por lo general silencioso e irrelevante», presentándose en medio de la sociedad como esa «minoría creativa» que han defendido tanto Benedicto XVI como Francisco.

No es dramático, pero los católicos debemos posicionarnos e intervenir en la vida publica más intensamente», expuso por su parte Masip, que además de codirector del congreso es vicepresidente de la Asociación Catolica de Propagandistas.

### La Iglesia reniega del capellán de las monjas de Belorado

▶ Sergio Casas Silva fue expulsado de la Arquidiócesis argentina de Rosario

José Beltrán, MADR D

Elactual «capellán» de las clansas cismaticas de Belorado, Sergio Casas Silva, es persona «non grata» en la Iglesia argentina. Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes de la Arquidiocesis de Rosano, situada al noroeste de Buenos Aires, «No es un sacerdote de la Iglesia catolica, apostolica y romana, y no está incardinada en esta diocesis», senalan con rotundidada este diario. Desde Rosario. confirman que estudió en el seminario San Carlos Borromeo, pero apuntan que no terminó los estudios en el centro formativo de los futuros sacerdotes de la región. «Ya de joven apuntaba maneras, deciamos de el que era un 'pichón de cuervo, pero no nos imagnábamos que llegaria hasta este extremo», cuentan quienes le conocen de aquella etapa.

Su juventud coincidio «con los uempos de Mario Picchi, un obispo salesiano de Venado Tuerto, de infeliz memoria, procesado y condenado a prision domiculana, que ordenó de manera más que cuestionable a más de sesenta sacerdotes que habian sido expulsados de otros seminarios», Entre ellos, se encontraria Casas Silva. «Estuvo unos años en Venado Tuerto hasta que el siguiente obispo de la diócesis, Paulino Reale, le dijo que se fuera», relatan desde Rosario. Tras su expulsión del clero argentino, estas mismas fuentes comparten que mició un periplo por movimientos tradicionalistas.

Así habria llegado al instituto de la Madre del Buen Consejo (Istituto Mater Born Consili), un grupo que se define como «sedeprivacionista». El sedeprivacionismo describina a aquellos católicos tradicionalistas que sostienen que, si bien el actual Papa está elegido legitimamente, carece de autoridad y capacidad para ensenar o gobernar salvo que se retracte de los cambios del Concilio Vaticano II. Tras un tiempo como miembro activo de esta entidad, en 2022 dejó esta plataforma y se deslizó hacia el sedevacantismo, esto es, a no reconoceraningun Papa desde Pio

XII y a negar por completo las reformas conciliares. Esta deriva es lo que le habria llevado a entrar en contacto con las eximonjas de Belorado, a las que asistió una vez que fueron expulsados a finales de julio tanto el falso obispo Pablo de Rojas y el cura coctelero José Ceacero. Con el respaldo del falso obispo brasileño, Rodingo Ribeiro da Silva, que ejercena de mentor de las exiclarisas, continuaría todavía hoy ejerciendo las labores de capellanta de la comunidad cismática.

Desde Argentina corroboran de la misma manera que tuvo que ser trasladado en 2019 del centro educativo del que era profesor por el Ministerio de Educación tras ser denunciado por «dar clases discriminatorias, misoginas, antidemocráticas y homofobicas». Fueentoncescuando la Arquidiócesis de Rosario tuvo que saltra la

«De joven apuntaba maneras, pero no imaginábamos esto», aseguran fuentes eclesiales

El falso obispo que asesora al convento cismático ha iniciado un casting en busca de curas

palestra pública para explicar que Casas Silva no era ya un cura catolico. De la misma manera, confirman que cuenta con una capilla propia, la llamada Fundación San Lorenzo, que contaría «con un grupo de fieles».

Sinembargo, el capellán argentino podría no ser el asistente definitivo de las ex religiosas, «Estamos organizando con varios sacerdotes un 'rodizio' por asi decirlo, —una rotación— para ver quienes están disponibles cien por cien para ese proyecto, Algunos padres se alistaron ya de manera voluntaria para pasar unos meses en el convento», expone el Ribeiro da Silva sobre el «casting» cismático que tiene entre manos.

El retrovisor

1968

«¡Qué lastima/ que yo no pueda cantar a la usanza/ de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan!/ ¡Qué lástima / que yo no pueda entonar con una voz engolada/ esas brillantes romanzas/ a las glorias de la patria!/ ¡Qué lástima/ que yo no tenga una patria!/ Sé que la histona es la misma, la misma siempre...../¡Qué lastima/ que yo no tenga comarca./ patria chica, tierra provinciana!/ Debi nacer en la entraña/ de la estepa castellana». Estos versos son de León Felipe, uno de los grandes de la Generación del 27, que munó tal dia como hoy del ano 1968. En 1938 se exilió a México y alli munó a los 84 años de edad. POR JULIO MERINO



**iberdrola** 

Ignacio Galán, con las deportistas olímpicas y paralímpicas El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibió ayer en las oficinas de la compania en Madrid a las deportistas olimpicas y paralimpicas María Pérez, Teresa Perales. Susana Rodriguez, Sara Sombes, Elena Congost y Laura Ester, a las que felicitó y dirigió unas breves palabras en las que afirmó que «habeis cambiado la forma de ser y de pensar de este país» y confirmó que la compañía segurá con su apoyo en Los Ángeles 2028. Galan, tambien anuncio que Liena Congost y Sara Sorribes, momento que recoge la fotografia, seran nuevas integrantes del programa Embajadoras liberárola, para dar mayor visibilidad a una selección de deportistas en los medios de comunicación y redes sociales.

#### Espacio Abante

#### Tertulia con Carlos Rodríguez Braun sobre su libro «El pensamiento de Milei»

El auditorio Espacio Abante acogió ayer la tertulia protagonizada por el economista, catedránco y columnista de LA RAZÓN, Carlos Rodríguez Braun, y el analista económico y gestor de Abante Asesores, José Ramón Iturriaga –ambos comparten espacio en La Brújula de la economía, de Onda Cero– en la que conversaron sobre el reciente libro de Braun «El pensamiento de Milei».



Obituario Pravin Gordhan (1949-2024)

#### Exministro sudafricano y antiapartheid



l exministro de Sudafrica y activista contra el régimen segregacionista del 'apartheid' (1948-1994) Pravin Gordhan munó en Johannesburgo a los 75 años tras una «corta y valiente batalla contra el cáncer», informó su familia.

#### Activista

Gordhan, de raices indias y nacido el 12 de abril de 1949 en la ciudad de Durban, en la provincia de Natal (este), era licenciado en Farmacia. Fue dos veces ministro de Finanzas (2009-2014 y 2015-2017) y, entre 2014 y 2015, ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales durante los gobiernos del expresidente Jacob Zuma. Bajo el mandato del actual presidente de Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ocupó la cartera de Empresas Publicas desde 2018 hasta el pasado mes de marzo, cuando se retiró de la politica. A principios de los años ochenta del pasado siglo, su activismo provocó su despido del hospital de Durban en el que trabajaba y su detención por parte de la Policía. La prensa local destacó de él su «firme resistencia» a la conocida como «captura del Estado», la gran operación de corrupción que afectó al aparato publico en los años de Zuma al frente de la Presidencia (2009-2018). Se despidió de sus más allegados asegurando: «No me arrepiento...Hemos hecho nuestra contribución».



#### El libro del día

«Pasolini según Pasolini» Pier Paolo Pasolini y Jon Halliday ALTAMAREA 184 paginas, 18.90 euros



En 1968, Pier Paolo Pasolini recibio en su casa de Roma al critico de cine Jon Halliday y juntos, durante varias semanas, alumbraron esta serie de entrevistas con las que el intelectual italiano dio forma a su más completo autorretrato personal y artístico. En ellas se desgrana su concepción del cine, la intrahistoria de sus peliculas, sus impresiones sobre los aspectos técnicos del septimo arte, su posición frente a la censura, etcétera. Pero la riqueza de la personalidad del entrevistado, la curiosidad del entrevistador y la lucidez de ambos hacen que la conversación discurra por caminos insospechados.

# Un Premio Nacional para el **Barrio**

Julián Herrero

l miércoles 18 de septiembre estaba marcado en el calendario del Teatro del Barrio como una cita importante: pistoletazo oficial a la temporada con uno de esos
estrenos gordos, « Hoy tengo algo que hacer», donde Luis
Bermejo -bajo las órdenes de Pablo Rosal- se volvia a
poner el traje de payaso para divagar sobre los tiempos; sobre por
qué la actualidad no nos deja pisar el freno del «modus vivendi»,
sobre por qué los chavales ya no quieren bajar a la calle a jugar con
el balon (ni las fachadas desafian con aquello de «Prohibido jugar
a la pelota»); sobre por qué el sueño de los adolescentes es irse a
Arabia o convertirse en «influencer»; sobre elevar un poco el nível
de las reflexiones; sobre cuidar el lenguaje y recuperar la jerga de
barrio, tambien la del Siglo de Oro. En resumen, un homenaje a las
palabras bonitas y a la calle... sin perder el humor

Pues todo eso se mantiene para esta tarde (19:30, en Zurita, 20),

aunque con el añadido de una sonrisa todavia mas grande y con el pecho henchido tras ser reconocidos con el Premio Nacional de Teatro -Ana Zamora lo gano en 2023

Pensaban en el Barrio que lo que ese «algo» que «teman que hacer» no era más que estrenar, pero el Ministerio de Cultura les ha añadido una nueva tarea en su agenda, celebrar. La fiesta estaba programada para el día 18, y sin embargo, ha sido obligatorio el descorche de la botella 24 horas antes por este premio que se rinde a estas tablas por -su concepcion de teatro como hogar y espacio de proximidad con el territorio (...) y su apuesta por la descentralización, programando a artistas de todo el territorio nacional y fomentando la movihdad de sus producciones», rezaba el veredicto del jurado.

El teatro que se levantó con el empeño de Alberto San Juan & cía. sobre los cumientos de la Sala Triángulo ve reconocida su labor a los diez años de vida –los que han pasado desde aquel «Futuro» de Fernanda Orazi». «Realmente somos muy jóvenes», dice Ana Belen Santiago entre las risas nerviosas de quien acababa de conocer el fallo. Así, la actual directora artística del Barrio siente el «teatro politico» y el afan de «comunidad» como las dos piedras angulares sobre las que se apuntala el Nacional y sobre las que augura una larga vida a este escenario: «Todo lo que hemos tenido que hacer parece que tenia un sentido». También hace suya la frase de Sanchis Sinisterra de que «el estado natural del teatro es la crisis» y abraza sin miedo a la resistencia: «Resistir significa mirar con esperanza al futuro. Hace mos de bisagra entre el mundo del arte y la gente, Intentamos conectar las voces del mundo artístico con la gente corriente»



Malena Alterio y Luis Bermejo, en «Los que hablan», de Pablo Rosal

#### Cultura

Dos muestras paralelas reivindican las figuras de Peggy Guggenheim y Paul Durand-Ruel por apoyar a los creadores desconocidos

# Los mecenas de los artistas **marginados** llegan a Mapfre

J. Ors. MADRID

n 1943, mientras las hombas sacudían los cimientos de Europa, la galería Art of This Century de Nueva York inauguró una transgresora exposición. Su propietaria, Peggy Guggenheim, en consonancia con Marcel Duchamp, decidió apostar por las figuras del arte contemporaneo que hasta ese momento desconocía el gran publico. En unos años de enormes retyindicaciones civiles y contingencias bélicas, ella se desmarcó de los caminos ordinarios y reivindicó el papel de las creadoras, todas esas mujeres que quedaban excluidas de las muestras y relegadas de los circuitos comerciales solo por su condición femenina. \*Exhibition by 31 Women», una iniciativa que figura hoy en dia en casi todos los libros, obtuvo un éxito inmediato y puso sobre la mesa a unas artistas rompedoras y originales, la mayoria vinculadas con el surrealismo y la abstraccion. Unas eran reconocidas en el reducido ámbito de los especialistas, otras eran ignoradas y otras, en cambio, con el paso del tiempo, llegarian a ser verdaderas figuras, como fueron los casos de Leonora Carrington o de Frida kahlo. «Peggy Guggenheim inicio su carrera en París y continuó en Londres. Desde el inicio le guiaba la intención de renovar el arte del siglo XX. Algunas de las mujeres que presentó ya contaban con una larga trayectoria, otras, por el conUn visitante contempla la obra «Los catorce puñales» (1942), de Kay Sage



artistas que participaron en la exhibición original. «Esto que ha hecho Seagal posee un enorme mérito, porque su propietaria ha llevado a cabo un enorme esfuerzo para adquirir obras de estas mujeres y eso ha conflevado, a su vez, una ingente labor de investigación, porque algunas de las piezas ya estaban muy perdidas».

El recorrido no solo refleja la reformulación que hicieron estas artistas de los movimientos vigentes en su época, sino que también pone de manifiesto los prejuicios y las ideas que tuvieron que afrontar a lo largo de su carrera. Más aliá de la plástica empleada, el estilo de su pintura, en sus lienzos podemos apreciar sus líneas de transgresión y ruptura, y, especialmente, su necesidad de desembarazarse de las imposiciones de una sociedad patriarcal que les impedia desarrollar su identidad y cauces expresivos. En esta misma dirección viaja « Paul





Charles Chaplin, segun Weegee

# Weegee, el fotógrafo de la mafia, en Hollywood

Se muestran por primera vez en España sus fotocaricaturas de grandes iconos del cine, su vertiente más desconocida

J. O. MADRID

Weegee trabajó en una época espléndida: cuando los puros compartían el forro interior de las americanas con los revolveres. Era hijo de una familia judia de Ucraria que habia emigrado a los Estados Unidos y muy pronto descubrió que su segunda lengua no era el ingles, sino la fotografía. Su reducida alzada suponia un paradojico contraste con su talento para desenvolverse con las cámaras, que resultaba de una enorme talla. Con un sempiterno puro en los labios, la mirada de

los chicos que han frecuentado durante demasiado tiempo a los malos y una radio en el automóvil para sintonizar a la policía, muy pronto se reveló como el mejor fotorreportero de sucesos de Nueva York y de su país. Sentia, ademas, cierta predilección por los marginados y las gentes que se movian por los adarves y caminos suburbiales de la sociedad inmigrantes, vagabundos, pobres, mercaderes o vendedores ambulantes con predileccion por los Domingos de Pascua. A todos los retrató con el franco naturalismo de esos hombres a los que nunca les ha gustado mentir. A lo maximo que se atrevía era tomarse una leve licencia y recolocar el sombrero a los muertos para subravar el énfasis dramático de la instantáriea: algo que seguro que consideraria como una cortesía post mortem. Hizo creer a la mayorıa que su baja estatura era un signo de indefensión y, por eso, los matiosos y gánsteres de la Nueva York, esos que cenaban espaguetis mientras decidían a quien mataban por la mañana, resultaban indulgentes con él y con esa inclinación que tenia por ınımortalızar las bajas de sus bandas. Ninguno se habia dado cuenta todavía de que la posteridad era una foto. Con esa premisa, enseguida se labró una buena fama que los diarlos recompensaron publicando sus imágenes. La Fundación Mapfre dedica una exposición a este genio, el primero en convertir el accidente automovilistico en un tema artístico -hasta Warhol lo seguiría después-, y que se acostumbró a convivir con hombres que terminarian siendo cadáveres. Se dio

Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo». La comísaria, Clara Durand-Ruel Snollaerts, ha recuperado una de las figuras de patrocinio y mecenazgo más relevantes del siglo XIX. Un hombre que muy pronto tuvo clara cuáliba a ser su profesión y el rumbo que adoptaría dentro de él, que seríasiempreacontracorriente y con desprecio absoluto de los riesgos. Lo que le interesaba a Paul Durand-Ruel no era lo establecido y aceptado en la sociedad. Él sentía la peligrosa atracción que ejerce lo nuevo, Eso resultó ser el impresiorusmo.

Decidió adquirir las obras de estos pintores para que pudieran seguir trabajando y no se contentó con sostener a la primera generación de impresionistas. Lo hizo tambien con la siguiente y, de nuevo, ya anciano, con la última. Esta exposición da cuenta del respaldo que prestó en esta época a unos artistas que muchos no reconocerán: Henry Moret, Maxime Maufra, Gustave Loiseau, Georges D'Espagnaty Albert André. «Todos seguían el impresionismo, pero no imitaban a los impresionistas», comenta la comisaria. Estas 70 telas nos ayudan a completar la fotografia de este movimiento y a apreciar a obras nunca vistas aqui.

DÓNDE: Fundación Mapfre, Madrid. CUÁNDO: hasta el 5 de enero. CUÁNTO: 4 euros.

cuenta enseguida de que EE UU era un país que tendía a convertir el drama en espectáculo, desde el asesinato hasta los incendios de los edificios, que también fotografió y, por eso, cuando llegó a Hollywood decidió cambiar de tercio. Por primera vez se ensenan en nuestro país sus fotocaritaturas, imágenes distorsionadas de grandes intérpretes del séptimo arte, desde Charles Chaplin hasta Marilyn Monroe. De esa manera denunciaba la frivolidad del mundo del cine, esa tendencia a tomar todo un poco a la ligera, a la vez, que obtenía algo de diversión. De esta forma tan sencilla se anticipaba, como advertía el comisario de la muestra, Clément Chéroux, a las críticas de la sociedad del espectaculo que arrancarían a principios de los sesenta en Francia. Weegee, una vez más, se adelantaba a todos.

DÓNDE: Fundación Mapfre, Madrid. CUÁNDO: hasta el 5 de enero. CUÁNTO: 4 euros.



# Segade reordenará el «laberinto» del **Reina Sofía**

La nueva temporada de exposiciones hereda seis proyectos de la etapa de Borja-Villel, quien comisaria una de ellas

Concha García, MADRID

a rentrée expositiva del Rema Soña llega con la vision fernenina. como clave. El director del Museo Nacional, Manuel Segade, presentó ayer el recorrido para el nuevo curso, adelantando una reordenación de su colección y una serie de mejoras arquitectonicas. El centro de la programación de exposiciones temporales girará alrededor de «mujeres artistas, la performance y el análisis de la teoria estética en España a principios del siglo XX», destacaba el director. Y hacía hincapié en dicha ordenación de la Coleccion, que será gradual y dara sus frutos en 2026. Un cambio -muy basico-, pero que replantea desde cero la estructura del espacio: «Queremos evitar esa condición laberatica del museo», explica, por lo que las tres plantas superiores del edificio Sabatini «se dedicarán a la colección permanente, y las bajas a las temporales. La muestra de Soledad Sevilla, por ejemplo, baja ya alprimer nivel. Pero será un proceso de transformación lento, que requerirá obras en algunas plantas para

adecuarias». Con esto, hacia marzo de 2026 presentarán el primer cambio, en el que ya están trabajando, y que bene que ver con la cuarta planta, donde se ubicará el arte que abarca de los anos 80 hasta el presente, con «un montaje singular», define el director.

#### Trabajos heredados y nuevos

El Rema Sofia dará el pistoletazo de salida el 25 de septiembre con una «retrospectiva ambiciosa», sobre la obra de Soledad Sevilla. «Ritos, tramas, variables» recorrerá, con motivo su Premio Velázquez en 2020, la trayectona de la pintora de forma cronologica hasta llegar a sus producciones actuales, algunas mostradas por primera vez en esta muestra. La sigmente exhibición será «Esperpento. Arte popular y revolución estetica». Desde el 9 de octubre, abordará como se analizó el conceptoformulado por Valle-Inclán a principios del siglo XX, con obras de Eugenio Lucas, José Guillermo Solana o Umberto Boccioni. A partir del 6 de noviembre, se inaugurará «una exposición que me hace especial ilusión pues su comisano, Georges Didi Huberman, realizó en el Reina Sofia en 2010 una exposición que obtavo

#### La escultura geométrica de los 60 y 70 sale a la luz

▶En el Reina Sofía se van a producir una serie de transformaciones estructurales, tanto en sus salas como en los exteriores. En un afán de que no haya en su sede central un solo hueco «desperdiciado» y sin arte, Segade plantea modificar este año las terrazas del edificio Nouvel, donde se incorporarán obras que recuperan el interés por la escultura geométrica de los años 60 y 70: «Se retirará "Wheat & Steak", la obra de Antoni Miralda, para instalar obras de Martin Chirino o Jesús Soto», añade. En cuanto a las demás sedes, el Palacio de Velázquez y el de Cristal permanecerán cerrados por obras.

El Reina Sofía dedicará una singular retrospectiva a la portuguesa Grada Kilomba

una gran critica», presentaba Segade. Se trata de «En el aire conmovido...», y articula, a partir de este verso de Lorca, una antropologia política de la emoción en clave poética.

También se presentará «Grada kilomba. Operato a Black Venus», retrospectiva singular de la artista nacida en lasboa, y la primera que se realiza de su trabajo en España. La muestra revelará su imaginario poético alrededor de la memoria, el trauma, la raza y el género, y en paralelo al poder, el saber y la violencia. Esta exposición está comisariada por el que fuese director del Reina Soffa, Manuel Borja-Villel. Junto con una exigente muestra dedicada a la obra de Huguette Caland -a partir del 19 de febrero- ya una performance de Naufus Ramirez-Figueroa –a partir del 28 de mayo-, las exposiciones mencionadas, explica Segade, «son proyectos heredados» del anterior mandato, y en los que trabajan en constante dialogo. Figuran en la programación, no obstante, «tres utulos que si forman parte de esta nueva etapa, y que son los correspondientes a la obra de Laia Estruch. Néstor Martin-Fernández de la Torre y Marisa González».

En el objetivo de «incluir a artistas emergentes dentro de la programacion», apunta el director, a partir del 26 de febrero, se dedicará una exposición a Estruch, «una de las creadoras performance más influyentes del panorama español». A continuación, el público descubrirá a Nestor, artista de principios del siglo XX que, «a pesar de ser muy reconocido internacionalmente, está totalmente olvidado en nuestro pais». Esta exposición trata, por tanto, de recuperar su figura y de -hacer entender su disyuntiva entre estéticas barrocas y sus peculiares deformaciones».

Como fin de temporada, el Museo Nacional ofrece, a partir del 21 de mayo, una retrospectiva de Marisa González, artista pionera en los nuevos medios y en el arte feminista de los años 70, nacida en Bilbao y que continua desarrollando su trabajo en Madrid. La obra del guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa será la que, a partir del 28 de mayo, cierre la temporada; la muestra ofrecerá «una performatividad que atraviesa los cuerpos racializados, a través de una visión política pero con una dimensión poetica fundamental», apunta el director



J. Ors. MADRIO

ichael Cunningham quedó anclado en la litera hira con una obrade afortunada inspiración, «Las horas». Un título que contó con una adaptación cinematografica y que recogia su predilección por la novelista Virginia Woolf y una irracional superstición por el número tres. Ambas obsesiones vuelven a coıncidir en «Día» (Lumen), la primera obra que publica en los ultimos diez años y que discurre en una misma fecha, pero en tres años distintos y a través de distintos tramos de la jornada: mañana, tarde y noche. Con estos ambages, el escritor ha levantado una historia de subrayada intimidad y naturalismo que disecciona con enorme percepción las grietas que abre el tiempo en las parejas, el impacto de una pandemia (mencionada, pero no nombrada), las melancolias que acumulan los hombres y mujeres en la edad adulta y las perspectivas de los jovenes que se abren a la vida. «Es un libro de finales y de principios. Hay cosas que terminan para dis

Michael Cunningham Escritor

# «Si gana Trump, será peor para Europa que para Estados Unidos»

Después de diez años sin publicar, vuelve con «Día», una historia sobre el final de una pareja durante la pandemia

tintos personajes, pero para la mayoría, está empezando algo nuevo. lodas las novelas, incluso, las más oscuras, en el fondo son optimistas. No creo que alguien que esté desesperado pueda escribir una novela».

Uno de los protagonistas quiere volver a componer canciones, como en su juventud. ¿Con los años hay un intento de recobrar lo perdido?



La belleza puede ser una maldición. Cuanto más te eleves por tu belleza, más dura será tu caída» Creo, de hecho, que ese es uno de los relatos humanos fundamentales. Todos estamos en busca del tiempo perdido. Y esa es una de las cualidades más misteriosas de las personas. En el presente todos es tamos al borde de lo desconocido y aquellos que estamos enamora dos del pasado es porque sobrevivimos a él y no tenemos claro que sobrevivarnos al presente. Por eso lo idealizamos y lo recordamos más feliz de lo que fue. Lo que mas me gustaba de mi pasado era la idea de futuro. La sensación de que no sabia qué iba a pasar.

#### La belleza perdida, ¿afecta?

Por supuesto. Una de las grandes dificultades de ser humano es reconocernos a medida que envejecemos. A los 70 no somos tan guapos como a los 20. En el caso de uno de mis personajes es algo que se le hace especialmente duro porque era famoso por su belleza. La belleza puede ser una maídición. Cuanto más te eleves por tu belleza, más dura será tu caida...

#### ¿Pero?

Lo que me resultaba interesante de este protagonista es que está atravesando algo que en nuestra cultura antes solo le sucedia a las mujeres. Quería aplicar esa crisis al hombre

#### Ensulibro, la protagonistatione un sueño que quiere realizar.

Cree que todos pueden ser felices en una casa de campo, pero acaba en una casita cutre en initad de la nada. Se fantasea pero luego la realidad te trae otras cosa. Es el gran dilema, que cuando se cumple un sueño no es tan estupendo como cuando lo imaginaste. Pero no se puede vivir sin sueños.

#### El sueño de un mundo parece que se ha olvidado.

Cierto. Gran parte del mundo, no solo EE UU, está escorando a la extrema derecha. Entre sus cuali dades es que encarna un sueño hecho realidad.. aunque para una fracción pequeña: casitodos serán pobres y unos pocos, ricos. Eso tendrá un precio. La gente esta atrerrorizada

#### ¿Cómo ve las próximas elecciones de su país?

Estoy preocupadisimo. Aunque cuatro años más de Trump seria peor para Europa que para Esta dos Unidos.

#### No hemos cambiado mucho con la pandemia.

Ya pensamos, despues de dos guerras mundiales o de los atentados del 11-S, que íbamos a cambiar, pero si nos fijamos en la historia humana, vemos que ocurren cosas horribles, y, después de enterrar a los muertos y recoger los escombros, nos ponemos a vender salchichas. Esto es lo que somos. No aprendemos mucho. O es que a veces no podemos vivir con lo que hemos aprendido, así que nos volcamos en la normalidad, porque la fragilidad y brutalidad de la anormalidad, como el vírus que aparece en mi novela, lo que con lleva es inaguantable. Es mas de lo que muchos podrían soportar Pero un conejo no puede vivir su vida penando que hay zorros sueltos por el mundo porque si no, no saldría nunca de la madriguera.

#### ¿Habrá que esperar otros diez años para leerle?

No. Estaba a la mitad de una. Pero no tenía sentido continuar con ella con una pandemia y me puse con esta. No tardará en salir otro libro mio muy pronto.



«Día» Michael Cunningham LUMEN 283 págines 20,90 euros

#### En Solfa

### Lo sucedido en el verano de 2024 (I)

#### Gonzalo Alonso

El descanso y las vacaciones veraniegas han impedido que se pueda estar al corriente de cuanto ha sucedido desde finales de junio hasta primeros de septiembre, por lo que aquí dejo un recordatorio. Lo primero recordar a quienes ya no están entre nosotros más que en el recuerdo y con su obra. Fallecteron los tenores Eric Tappy y Lando Bartolini, el baritono Siegfried Lorenz, las sopranos Jodie Devos, Elena Mauti Nunziata y Haleh Abghari, los compositores Wolfgang Rihm, Sergio Mendes yAlexanderGoehryelviolonchelista brasileño Antonio Meneses. Murió en prision Pavel Kushnir, un pianista ruso critico con la guerra que estaba realizando una huelga de hambre. Así mismo la ídolo pop de nuestra juventud Françoise Hardy, A nosotros nos duelen todos, pero muy especialmente Miguel Ángel Gómez Martínez, uno de nuestros grandes

En el Festival de Bayreuth cesó su director y se rebeló el coro

directores de orquesta y también compositor, que falleció improvisadamente y en plenas facultades. Se celebraron varios aniversarios: el centenario de la muerte del compositor Gabriel Fauré, los 25 años de la desaparición de Alfredo Kraus yel mucho mas difundido bicentenario de Bruckner María Callas revivio en el Festival de Venecia con el físico de Angetina Jolie en un film que, por lo demás, pasó sin pena ni gloria. Entre los vivos, el veterano director Leonard Slatkin celebró su ochenta cumpleaños, mientras inquietan las fotos de otros veteranoscomo Barenhoimo Mehta. Los festivales se prodigaron como siempre. Los españoles, Granada, Santander, Quincena, Peralada, etc. celebraron y presumieron de la buena asistencia de público. Paolo Pinamonti, director del Archivo Falla y antiguo responsable del Teatro de la Zarzuela, fue nombrado nuevo director del Festival de Musica y Danza de Granada sucediendo a Antonio Moral, quien lo ha dejado en lo

más alto tras una magnifica labor Hubo relevo en la Ópera de Catalunya, porque Mirna Lacambra se retiró como su directora artística después de largos años a su frente. Xavier Puig será el nuevo director titular del Orfeó Català a partir de la temporada 2025-2026. Los extranjeros de Salzburgo y Bayreuth siguieron mostrando sus respectivas crisis con pocas producciones de interés y muchas otras denostadas por critica y publico. Ello producido en gran parte por el desastre de las puestas en escena, de lo que no se libró el Real con su «Butterfly». Además, en Bayreuth, se rebeló el coro y cesó su director, mientras hubo quienes abogaron porque no se programen solo óperas wagnerianas, pero Pablo Heras-Casado anunció que será director musical de una nueva producción del Amilo del Nibelungo en Bayreuth, en 2028. Se vislumbran tiempos oscuros para Bayreuth y es muy posible que pase a la historia la saga familiar en su ges-

Italia celebró el reconocimiento de la ópera como patrimonio cultural de la humanidad, mientras nosotros seguimos reclamando otrotanto para la zarzuela. El director de orquesta Riccardo Frizza recibió el título de Caballero de la Republica Italiana y la mezzosoprano María José Montiel ingresó en la Academia de Bellas Artes San Fernando. Continuará, pues han pasado muchas más cosas.

AMIGOS

# CENTRO DE ARTE

24 de septiembre, 1, 8, 15, 22, y 29 de octubre, 2024. A las 18:30h en la Sala de Amigos.



# Art-Zoología: Mirar y pensar animales desde El Reina

¿Podemos pensar en un animalario del arte contemporáneo? ¿Cómo cambia la simbología de los animales a través de la historia? ¿Existe una fauna contemporánea?

Descubre el curso Art-Zaología: Mirar y pensar animales desde El Reina de la mano del crítico Jorge Moreno Andrés. Unete a nuestras conferencias que exploran la relación entre humanos y animales a través del arte contemporáneo, ofreciendo nuevas perspectivas y reflexiones.

Jorge Moreno Andrés. La rabia sagrada: el perro como emisario.

María Folguera: Reflejos del planeta de los simios.

Conversación entre Shaday Larios y Fernando Sanchez Castillo: Bestias fentasma.

Manuel Gutiérrez Estévez: Representar lo inasible y huidizo: la centza y la serpiente.

Julián López García: Vino y pájaros: memoria y agüero.

Conversación con Ada Salas: Ese animal habla.

Amig's: 100C General: 175C Grabaciones: 60C Becamig': 50C



Más información a inscripciones en: www.amigosmuseoreinasofia.org

#### Cultura

Manuel López Sampalo, MADRID

opuna padre, Topuria hermano. Topuna hijo. Topuria amigo. Topuna inmigrante. Topuria español. Topuria aspirante, Topuria campeón, Ilia Topuria, la persona que hay detrás de «El Matador». Todas estas facetas del campeon de Peso Pluma de la UFC podemos verlas en la película documental, dirigida por Giampaolo Manfreda, que se estrena hoy en cines y próximamente en Movistar Plus: «Topuria. Matador». Un metraje en el que asistimos a la espartana preparacion del luchador de cara al combate contra el entonces portador del cinturón de los Pesos Pluma de la UEC Alexander Volkanovski

Habiamos con el ahora también actor hispanogeorgiano sobre su motivación, sus miedos, sus aspiraciones, su fe, sus manias, su seguridad y sus dudas. Se muestra cercano, atento, educado, relajado y hasta con un punto de humor.

# Tengo la impresión de que la idea del documental es derribar los prejuicios, las barreras, de quienes te pueden ver como un hombre violento pera mostrar tu cara más amable, más humana.

Uno de los objetivos de la película es intentar cambiar la percepción que la gente tiene sobre los atletas que se dedican a las artes marciales mutas: que somos humanos, que no somos unos salvajes; que es la percepción que puede llegar a tener en algunas ocasiones la gente por el desconocimiento que tiene acerca del deporte. Pero el principal objetivo es demostrar al publico todo el esfuerzo que hace falta para convertir tus sueños en realidad, e inspirar y motivarlos para que les sirva de inspiracion en cualquier cosa que estén haciendo en sus vidas.

# Lomás «heavy» de la pelison las oscilaciones de peso. ¿Por qué ajustáis tanto en la bajada de kilos para el combate? ¿Nosería más fácil llegar al peso de una manera gradual, más suave?

Se lo tendrías que preguntar a la comisión atletica, los que regulan todo el sistema de los pesos. Yo estaría encantado. Así lo han decidido.

#### ¿Porqué recortar tanto peso y no pelear en una categoría de más kilos?

Si yo cambio de categoría, uno en la próxima categoría hace lo mismo que yo en mi categoría, que recortamuchisimo peso, entonces



Ilia Topuria Luchador y actor

# «Lucho por seguir superándome y servir de inspiración a los jóvenes»

«Topuria: Matador», la película documental sobre el hispanogeorgiano, se estrena hoy en los cines

en el dia del combate eso supone una gran desventaja. En el deporte profesional una diferencia de 4, 5 o 6 kilos marca la diferencia, precisamente por esos motivos nos toca hacer esos sacrificios y recortar tanto peso para al final del dia poder compartir el octogono con gente de tu mismo tamaño.

¿De dónde sacas la motivación para realizar tal sacrificio, para

#### soportar tanto sufrimiento?

Siempre estuve motivado para cambiar mi vida, la de mis seres queridos, la de todas las personas que me rodean, porque no me gustaba estar donde estaba y siempre quise cambiarlo. Cambiar las cosas requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, por supuesto, tener fe en que acabará sucediendo.

### Te pones el cirriturón de campeón antes de ganarlo.

No me ato a ninguna manía, no soy de los que digo «no llevo mi pulsera de la suerte o mi calzón de la suerte». Nada de eso. La gente suele ponerse barreras mentales de «esto no se hace», pero la verdad es que a mí me da igual: Dios lo ve todo, no te va a casugar por que toques un cinturón o nada parecido.

#### ¿Cuáles el objetivo trasser campeón del mundo?

Seguir superándome. Seguir descubriendo la mejor versión de mí mismo, mirar hacia atrás y ver que siempre he evolucionado, que siempre he dado lo mejor; seguir defendiendo mi cinturón de campeón del mundo y seguir inspirando y motivando a mis hijos, a mis sobrinos, a los tuyos y a los de todos. Y ser un ejemplo para la nueva generación. Ese es el objetivo.

#### ¿Combatirá con McGregor?

Creo que el momento de McGregor ya ha expirado. Claramente, ya no está activo en el deporte. No seria un combate justo: enfrentarme a él y ganar no tendria el mismo mérito que enfrentarme al McGregor de hace años. Él ya está acabado en el deporte y yo creo que hay que dejarle un lugar para que él siga disfrutando en los combates que haga. Un combate contra mi no seria muy disfrutable para él: todo el mundo lo sabe.

#### La UFC tiene buena parte de espectáculo, y vosotros los luchadores, de actores. ¿Te ves algun día interpretando en el cine o en la tele?

¡Claro, si ya he hecho de actor! El miércoles [hoy] se estrena la peli (bromea).

#### ¿A qué le tienes miedo?

lengo miedo a tener a mi mujer descontenta.

#### Eres pionero de este deporte en España, ¿te sentirías responsable de haber creado escuela si dentro de 10, 15 o 20 años salen más campeones españoles?

No me las quiero dar de ser el que ha inventado este deporte. Yo lo unico que quiero demostrar es que sí se puede. Que da igual si vienes de España o de Georgia, o de donde sea, si te lo propones y trabajas en ello todo es posible Entonces, el objetivo es que haya más campeones españoles, y yo no tengo ninguna duda de que habrá más de uno.

#### En el documental vemos tu simpatía por Volkanovski: ¿es más difícil pelear contra alguien que te cae bien?

No le tengo ninguna simpatia a ninguno con los que voy a pelear. No tengo amistad con ninguno de mis rivales. Les deseo todo lo mejor, que estén saludables. Pero cuando compartimos el octógono somos profesionales. Obviamente, no odio a ninguno y no tengo maldad hacia ninguno de ellos. Pero yo lucho por conseguir mis sueños y ellos por los suyos.

#### Tecnología

C.G. MADRID

roduct Hackers, la reconocida consultora de crecimiento, ha anunciado el lanza miento de Al Hackers, su nueva vertical especializada en el desarrollo de soluciones de Inteligencia artificial (IA) y tecnologia avanzada. Este nuevo enfoque busca explorar cómo la IA puede ayudar a sus chentes a crecer, optimizando procesos, creando nuevas palancas de crecimiento y desarrollando productos y soluciones basadas en IA para enfrentar los mayores retos y oportunidades del mercado. Al Hackers nace con el objetivo de integrar la IA como un pilar fundamental en las estrategias de crecimiento de las empresas. Liderado por Frankie Carrero como CEO, un destacado referente en el sector de la IA en España, y Luis Martin como CTO, Al Hackers se compone de un equipo de ingenieros y especialistas en negocio con un profundo conocimiento en IA aplicada. Carrero cuenta con una vasta experiencia, ya que ha dirigido un equipo de más de 300 profesionales en VASS y liderado proyectos de lA en empresas como Zaray Doofinder En cuanto a Martin, ha sido un pilar clave en Product Hackers, empresa de la que ahora es socio, y anteriormente trabajó como Tech Leady aportando su experiencia como Doctor en Inteligencia Artificial.

Explica a este diario Luis Diaz del Dedo, CEO del grupo Product Hackers, que «los trabajos que la IA puede llegar a replicar antes son aquellos digitales. No va a picar en una mina, ni va a plantar plantas, pero sí puede generar contenido, analizar datos, extraer conclusiones a partir de ellos». El contexto real en el que juega actualmente la IA, continúa, es que va a terminar realizando determinadas actividades «treinta veces mejor que una persona, entonces hay que adaptarse a este nuevo orden». IA Hackers tiene como una de sus principales premisas la implantación exitosa de esta tecnología en las empresas. El proyecto liderado por Carrero y Martín «es un tercio tecnología, otro tercio producto digital y otro implantación», define Diaz, «es importante formar a los empleados, comunicaries que no van a perder su trabajo staprenden a unhzar la lA, al contrario de si la rechazan. Va a haber una oposición a la IA en unos meses, y eso es como si rechazaramos el ordenador como medio de trabajo».

El lanzamiento de AI Hackers responde a la creciente importanEl grupo Product Hackers lanza una nueva vertical liderada por el CEO Frankie Carrero y Luis Martín como CTO

# El crecimiento empresarial avanza con IA Hackers

cia de la IA en las estrategias empresariales. Segun Carrero, «la transformación artificial va agenerar un impacto mayor que la transformación digital». Bajo esta premisa, AI Hackers busca ser el motor que impulse a las empresas a través de la transformación que la IA esta trayendo al mercado.

En los ultimos dos anos, Product Hackers ya habia comenzado a integrar herramientas y enfoques basados en IA en sus servicios, destacando la creación de experimentor, una herramienta interna que automatiza experimentos de negocio y propone nuevas estrategias de crecimiento para sus chentes. Con Al Hackers, esta integración de la IA se eleva a un nuevo invel, ofreciendo soluciones personalizadas que responden a las necesidades específicas de cada cliente.

#### Previsión de crecimiento

Según las previsiones de la compañia, Al Hackers espera generar cerca de 500.000 euros en 2025, apoyándose en los varios clientes con los que ya comenzará a trabajar desde septiembre de este año. Esta previsión marca un comienzo sólido para la nueva división, alineado con el enfoque estrategico de Product Hackers de seguir apostando por la innovación y el crecimiento basado en datos,

Por su parte, el grupo Product Hackers continúa en plena expansión. El ano pasado, la compania

El proyecto busca integrar la IA como un pilar fundamental en las estrategias de crecimiento

«Va a haber un rechazo a la IA, y eso es como oponerse al ordenador», opina Luis Díaz

facturo 3,9 millones de euros, y este ano, con 5,7 millones de euros cerrados hasta la fecha, espera superar los 6 millones de euros antes de finalizar 2024. Para 2025, la empresa proyecta un 50% de crecimiento organico, al que espera sumar un crecimiento adicional mediante adquisiciones u operaciones corporativas.

Product Hackers ha sido reconocida por su enfoque innovador
y basado en datos para ayudar a
las marcas líderes del futuro a crecer de manera sostenible. Entre
sus clientes se encuentran grandesnombres como Zara, Hawkers,
Mapíre, y Stradivarius, así como
marcas emergentes y scaleups
como Blue Banana y PDPaola. Su
mision es encontrar las mejores
palancas de crecimiento para
cada cliente, adaptándose a un
entorno de cambio continuo y
acelerado.

Con la incorporación de Al Hackers, Product Hackers continua su expansión no solo en España, donde mantiene el 90% de su negocio, sino también a nivel internacional, apostando por mercados clave como Mexico, Chile y próximamente Estados Unidos, con la visión de consolidarse como un referente global en consultoria de crecimiento.



Desde la izquierda, Frankie Carrero, Luis Díaz del Dedo y Luis Martin

#### **Egos**

Amparo de la Gama, MARBELLA

ra el «chori más salao», v tal como vivió se fue, con su sonrisa socarrona adherida a sus Jabios, Luis Ortiz, compañero de vida de Gunilla Von Bismark y padre de su hijo Francisco, llevaba dos años luchando contra un cáncer de prostata. En los últimos dias según nos cuentan los familiares a LA RAZÓN: «Parecía que mejoraba las dos últimas semanas pero en cuestión de dos dias pegó un bajón y le ingresamos en el hospital Quirón». Allí, es donde el doctor Alberto Marañés que velaba por su salud en los ulumos años, no pudo hacer más por el emblema más simpatico de la jet set marbelli. Gunilla, su compañera de vida, está rota. Ella misma nos contaba: «No hay palabras que pueden expresar la immensa tristeza que siento al tener que contar el fallecimiento de mi alma gemela, Luis, mi amado compañero y maravilloso padre de Francisco. Luis era la luz y la alegría de mi vida, iluminaba cualquier habitacion en el momento que entraba, todo el que lo conocía podia sentir su calidez y amor alinstante. Su tremendo sentido del humor era una de las más destacadas cualidades de supersonalidad y también su filosofia de vida, ser feliz. Tenia un talento innato para unutar a personajes famosos que dejaba a todo el mundo atonito. Todas caian rendidos antesu personalidad y su contagiosa risa. Luis fue muy feliz pudiendo vercomosu equipo, el Real Madrid, ganaba su 15º Champions League este año y su selección ganaba su cuarta Eurocopa. No habia un fanmás entregado al Real Madrid y a España que Luis». Vivió todas estas emociones acompañado de sus nietos, que adoraba.

En Quirón de Marbella, en el mismo centro donde ha failecido, Luis coincidió con la redactora que suscribe esta información y



Luis Ortiz junto a Gunilla von Bismarck en una de sus últimas fotos juntos

# Muere Luis Ortiz, exmarido de Gunilla von Bismarck

LA RAZÓN habla con su compañera de vida y con su hijo Francisco

nos daba las que hoy serían sus ultimas palabras: «Muchos se creen que estoy muerto, pero no estoy muerto estaba de parranda por aquí», nos decia bromeando como siempre. Allí nos conto que estos dias duros, el motor que le mantenia vivo eran sus nietos Luisito y Fran: «Mis gitanitos que siempre me ganan al pin pón y al parchis, pero al ajedrez no les dejo que me den jaque mate». Precisamente a la hora de emitur esta información, Francisco, hijo de Lius

y su nuera Lis, les comunicaban a los pequeños el fallecimiento del yayo: «El domingo aun les hacía bromas a los miños en el hospital pero veiamos que se apagaba. Se despidió de ellos el domingo y en su cama, se quedó dormido y ya nose despertó. Munió la noche del lunes. Es muy triste tener que decirles lo ocurrido. Se lo vamos a decirahora que llegan del cole, no lo quiero ni pensar, porque los minos tenían una relación increible con Luis».

Gunsila fue su todo. Si no hubiera existido, Luis la hubiera inventado porque ha sido su tabla de salvacion en cada momento de su
vida. Desde que a Francisco le comunicaron que su padre tenía cáncer, hace ya dos años, fijó su residencia aquí en Marbella: «Voy y
vengo de negocios a EE UU pero
siempre regreso, porque el dia que
se vaya quiero estar aquí pegado, a
los pies de su cama para darle el
ultimo adios» Y así fue

Luis no queria moritse: «Ya no estoy guapo ¿verdad?, como cuando saliamos en Crónicas Marcianas tú y yo», me espetaba. El cáncer también se le habia extendido por la piel y las manchas copaban sus manos. Estuvimos rememorando cada reducto que vivimos, y hasta estuvimos a punto de hacernos un «selfie». Pero no quise. Sabia que esa era la instantánea de un adios y una siempre querrá recordarle, como el «bon vivant», que encumbró Marbella.

El sabado, dia 21 de septiembre a las 12:00 en la Parroquia Virgen del Rocio en San Pedro de Alcántara, será la misa funeral

### Fallece Jimmy Giménez-Arnau

El que fue el yerno de Franco ha fallecido a los 80 años de edad Amor Martinez . MADRID

El polemico tertuliano llevaba alejado de los focos desde que finalizó «Salvame Deluxe», programa
del que era colaborador fijo. Este
fin de semana celebró su 80 ani
versario y el inesperado fallecimiento de Jimmy Gimenez-Arnau
ha pillado desprevenido a todos
sus compañeros de profesión. La
capilla ardiente se instalará en el
tanatorio Tres Cantos de Madrid.
Nació el 14 de septiembre de



El escritor y colaborador en una fotografía de archivo

1943 y era hijo del diplomatico José Antonio Giménez-Amauy de Maria Inés Puente García-Arnaiz. Se licencio en Derecho y Periodismo. Su boda en 1977 con Merry Martinez-Bordiú, la meta preferida de Franco, y su complejo divorcio, le lanzó a la fama.

Su mujer Sandra Salgado fue su gran amor, una periodista 35 años menor que Gimenez-Arnau. Se conocieron en 2007 en television. Ella era redactora y lo entrevisió. Ambos sintieron un flechazo y en 2013 pasaron por el altar.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Estíralo, Cándido, estíralo

#### Jesús Amilibia

Conversacion imaginaria del Apolo de la Moncloa con Conde-Pumpido: «Cándido, mibien amado, ¿cuánto puedes alargar el proceso de la amnisua en el TC?» «Lo que tu quieras, Jefe», «¿Tres años?» «Eso está hecho, Jefe». Es el señor de los tiempos. Ahora examina el TC si las autonomías pueden recurrir o no el asunto de la amnistia. ¿Está legitimadas? Eso lleva un huevo de tiempo, le grito al televisor. Luego están los recursos de amparo de Oriol Junqueras y el Puchi Otro huevo de tiempo. Están también las recusaciones que propone el PP contra el mismísimo presi del TC, de la magistrada Laura Diez y del exministro Juan Carlos Campo. Mas huevos de tiempo... Y encima, el Tribunal debe debatir si espera o no espera lo que tenga a bien decidir el Tribunal de Justicia de la UE. Pongamos, por ponet, que son ya dos pares de huevos de tiempo.

Feljóo ha visto la jugada (por algo le ha dejado su ocultista vista de lince) y cuentan que el PP da por expruruda la amnistía, Claro: el zumo de esanaranja o piña de Mercadona se lo va a brindar Pumpido al Amado Lider en una ofrenda divina que, dicen, pasará a los anales de la Jurisprudencia. Parece eso serà en el 2027, por lo menos, cuando El haya invadido todo lo que le queda por invadir y no exista institucion, órgano o plaza que no cante loores a su gloria y no manifieste su inquebrantable adhesión y el voto fiel para su reelección. Leo: «El PP busca atraer a Junts y PNV y romper lamayoría de Sánchez». Hombre, ahi corre el riesgo de que El, iluminado por el trinitario Bolaños, le espete en el Congreso; «Tanto maldecume por mis alianzas con los independentistas y ahora va usted y hace to mismo».

Mejor recurrir a una meiga, Feijoo.



#### Objetos universales

# ¿Cuándo dejaron las **cerillas** de ser venenosas?

Marisa Bueno Sánchez, MADRID

odos hemos utilizado alguna vez una cerilla para obtener fuego pero casi nunca nos detenemos a pensar en su laborioso proceso de fabricación y evolución. Durante miles de años el fuego era único re-

curso de calor y luz para el desarrollo de la vida, por lo que era necesario buscar un procedimiento que no solo permitiese trasmitirlo, sino generario. La forma mas primitiva consistía en golpear dos piedras de sílex hasta que se produjese la chispa que debia caer en la madera convenientemente dispuesta con yesca. Pero el misterio era cómo traspasar el fuego de un lugar a otro, ya que un pequeno fragmento de madera no preservaba por si solo la llama más de unos segundos.

En Roma, encontramos el precedente rustico de las cenilas, un pequeño fragmento de madera azufrado, que solo servía para trasmitir el fuego de un lugar a otro, un invento que también se utilizaba en China desde el siglo X d.C. En 1699, un químico alemán, Henning Brand, descubrió el fosforo, una sustancia con la propiedad de inflamarse es-

pontaneamente al aire libre. Años más tarde, Robert Boyle revistió el fosforo de un papel impregnado en azufre en el extremo de un vástago de madera, que al ser frotada contra otro papel se encendia. Muchos fueron los proyectos hasta llegar a la cerilla de fricción inventada en 1826 por el guimico y farmaceutico ingiés, John Walker: la certila sumergible de Chancel de 1805, o la etérea que ardia al ser expuesta al aire libre, pero ninguno de esos inventos generaba fuego de manera estable. Walker mezcló clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Al año siguiente comenzó a comercializar el descubrimiento en su propia farmacia de Stockton como «luces de fricción». A pesar de que algunos como Faraday le instaron a patentar ese descubrimiento, Walker no se consideraba un inventor, por lo que Samuel Jones registró la patente con el nombre de Lucifers. Este tipo de fosforos tenian un olor desagradable siendo su encendido violento, ya que lanzaba chispas a gran distancia durante su encendido. En 1830, Charles Suría, un quimico francés residente en Massachusetts añadió fosforo blanco

En origen basaban su funcionamiento en la combustión del fósforo blanco, una sustancia que empezó a prohibirse en los países nórdicos

DRE AMST ME

Las cerillas cuentan con un laborioso proceso de evolución y de fabricación

para eliminar el fetido olor que desprendian al encenderse un modelo que se extiende en las fabricas inglesas desde 1845. El fósforo balnco es tóxico por lo que los obreros de las fabricas, en su mayoria mños, adolescentes y sobre todo mujeres, sufrian enfermedades como el-fosforismo crónico» o lesiones degenerativas en el higado por inhalar los vapores de fósforo blanco. Teniendo en cuenta estos precedentes muchos países comenzaron a prohibir el fósforo blanco, desde Finlandia en 1872 hasta China en 1925.

Durante años se hicieron diversos experimentos para evitar la toxicidad utilizando otros componentes en la cabeza de la cerilla como el sesquisulfuro de fósforo y clorato de potasio. A mediados del siglo XIX se habia inventado la cerilla de segundad sustituyendo el fosforo blanco de la cabeza por azufre y clorato potásico que por fricción con una superficie de fósfo-

rorojo y sulfuro de antimonio producía la combustión transformándose el fosforo rojo en blanco. El éxito de este upo de certilas llegó de la mano de los hermanos Carl y Johan Lundstrom con su fabrica en la ciudad sueca de Jonköping, conocida como «la ciudad de las certilas» creando coloridas cajas que fueron un éxito en la Exposición Universal de París de 1855.

#### El caso español

Las primeras cerillas en España aparecieron en 1836 cuando Pedro Gonzalez, empezó a producir y vender cerillas de su fabrica en Barcelona, el negocio fue rentable y antes de 1892 ya hay constancia de la existencia de distintas fábricas, tales como Lasa, Garay, Gisbert, Zaragüeta, Jaúregul, entre otras. Pero tras 1892, el Estado español necesitaba recaudar dinero y decidió nacionalizar la industria cerillera hasta 1956. En ese ano se decidió colocar la industna en manos privadas, ganado la subasta el Grupo l-ierro, una empresa privada de carácter familiar, procedente de la cuenca minera leonesa que hizo su fortuna gracias al comercio del carbón local y más tarde fundando una naviera que daba servicio a los abados durante la Primera Guerra Mundial.

nacería asi Fosforera Española (FESA). Durante muchos años FESA fabricaba estuches con imágenes de pintores españoles famosos, futbolistas de moda, trajes regionales, ciclismo, y eventos de interés nacional. Durante las navidades se fabricaban estuches enviados a personas de interés para la familia Fierro, se fabricaban entre 500 y 1000 unidades en las fábricas de la empresa a en Madrid, Tarazona y Valencia. En 1992 la propiedad de la industria es transferida a Swedish Match que operaria hasta el año 2005, cuando la última fabrica que operaba en España, Alfara del Patriarca en Valencia, cerró sus puertas. Tanto en estas cerillas como en las actuales el fósforo rojo se encuentra en el raspador de la caja mezclado con polvo de vidrio, evitando que estas puedas arder dentro de la caja por la fricción con otras cerillas, Aunque siempre han convivido con encendedores, primero de mecha y más tarde de gas alcanzaron gran popularidad por su comodidad en el encendido apareciendo hasta en cuentos infantiles como «La Niña de los Fósforos» de Hans Christian Andersen.



José Aguado, MADRID

n Real Madrid que crece, un Real Ma drid que duda; un Real Madrid que ataca, un Madrid que no defiende; un Madrid que corre, un Madrid que se desordena; un Madrid de balones rápidos, un Madrid que no encuentra la manera de pasar por el centro del campo. Todo eso se vio en el par tido contra el Stuttgart, el comienzo de la nueva Champions y en el que se vio al equipo blanco de esta temporada un conjunto que da la pinta de estar en construcción. cuando sus cambios no han sido tantos, que tiene mucho potencial, pero que le cuesta mucho sacarlo a relucir. Le sobra potencia, le falta fútbol pausado, tejeren el centro del campo y eso lo acaba pagando, Aunque gana

El Stuttgart, sorprendente sub campeón de la Bundesliga, se puso a jugar en el Bernabéu nada más comenzar el partido y los jugadores de Ancelotti no sabían qué hacer: ni presionaban ni se echaban atrás, en lo que ahora se denomina bloque bajo y el Stuttgart tocaba y tocaba, el clasico toco y me voy, que se lleva hactendo desde que el futbol es futbol, que tan fácil parece, tan buenos resultados da y tan pocos equipos son capaces dellevarlo a cabo. Fue una alegna ver jugar al equipo alemán así en el Bernabéu, el estadio que tanto impresiona a los novatos y más en jornadas europeas. Pero no tuvo miedo, y durante muchos



| Stuttgart<br>87 Jindov | 1 |
|------------------------|---|
|                        |   |

|     | Stuttgart                            |                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1- 4-2-3-1)                         |                                                                                                                          |
| 9.5 | Nubel                                | 7.5                                                                                                                      |
| 4   | Vagnoman                             | 7                                                                                                                        |
| 7,5 | Rouault                              | 6,5                                                                                                                      |
| 8.  | Chabot                               | - 7                                                                                                                      |
| 6.5 | M ttelstådt                          | 6.5                                                                                                                      |
| 7   | Karazor                              | 7,5                                                                                                                      |
| 6.5 | St .ler                              | 7                                                                                                                        |
| 9.5 | Leweling                             | 6                                                                                                                        |
| 7   | Wilot                                | 6.5                                                                                                                      |
| 7,5 | Furich                               | 6                                                                                                                        |
| 6   | trndav                               | 7                                                                                                                        |
| 6.5 | S. Hoeness (E)                       | 8                                                                                                                        |
|     | 7,5<br>8,5<br>6,5<br>9,5<br>7,5<br>6 | 9.5 Nubel 4 Vagnoman 7,5 Rouault 8 Chabot 6.5 Mittelstädt 7 Karazor 6.5 Stiller 9.5 Leweling 7 Milot 7,5 Furich 6 tinday |

Cambios: Real Madrid Militao 7 (Lucas Vazquez 46'). Modric 7.5 (Tchouameni 70.) Gu er 6 (Rodrygo 75'). Fran Garcia 6 (Mandy 75.) y Endrick 7.5 (Bebingham 80'). Stuttgort Rieder 6,5 (Funch 6.5.). Vagnoman 6.5. (Chase 63'). Demirovic 6 (M. lot 71). Toure s.c. (Unday 75.) y Zagadou s.c. (Robault 89.)

Arbitro: Haul Umut Meler (Turquia) Amanue a Lucas Vázquez va verde Militao y Modric, por parte de Rea Madrid y a Mittelstadt, por parte del Stuftgart

Estadio: Santiago Bernabéu, Lieno.

▶ El Real Madrid ganó al Stuttgart en el estreno de la Champions. El portero belga salvó a su equipo varias veces. Los de Ancelotti tuvieron buenos momentos... y malos

# En el principio fue Courtois

minutos, jugó con más personalidad que el Real Madrid.

Si no marcó antes que el actual campeón fue porque Courtois no es un portero normal ni siquiera extraordinano: está por encima de eso, un nivel más alto de lo extraor dinario. Despidió la Champions anterior salvando al Real Madrid en la primera parte contra el Borussia y empezó la nueva competición parando cuatro jugadas de mucho peligro en apenas veinte minutos. La otra, tras un rechace en Carvajal, dio en el larguero. El



Stuttgart podia ir goleando cuando el partido acaba de empezar.

Si el partido cambió fue porque hubo un momento en el que Courtois se enfadó de verdad. No se pueden hacer milagros todo el rato (como se vio en el gol que recibió ya en la segunda parte) y tras otra parada salió corriendo del área con cara de pocos amigos, dispuesto a echar la bronca al siguiente de los suyos que no se pustera las pilas.

Cambió el Madrid, por fin, Sobre todo porque Bellingham emEndrick volvió a mostrar su instinto goleador en los últimos minutos, a campo abierto

> Rüdiger celebra el gol que ponía por delante al Real Madrid ante el Stuttgart

pezó a despiegarse y a dar sentido al centro del campo, esto que tanto necesita este equipo. Rodrygo hacia daño por la derecha y Mbappé empezaba a llegar al área con decisión y cañonazos. No es el Madrid mas ortodoxo, pero también vale para salvar situaciones complicadas. Así quitó el protagonismo al equipo rival, tuvo la pelota y ya el partido se jugó más cerca del otro área. Se nota que a este Madrid lo que le gusta es correr, espacios abiertos, con el rival más cansado, como se vio en el tercer

gol de Endinck. No va a ser un equipo que maneje con paciencia la pelota porque la sangre, la juventud y la potencia de los futbolistas le pide otra cosa. Así que los partidos se suelen transformar en un toma y daca, que no sería la primera vez que pasa en el Madrid, pero si que le cuesta más terminar siendo el vencedor.

Ni siquiera el gol de Mbappé, a los 20 segundos del segundo tiem po, sin que el rival tocara la pelota, dio tranquilidad a los locales. Fue ron los mejores minutos, con más espacios, más velocidad, con Militao en la defensa, sin Lucas y con Carvajal en su sitio. Pero no duró todo lo que debía durar. Con un gol, el Stuttgart debía pedir clemencia, pero siguió a lo suyo, volvió a tomar la pelota y encontró un resquicio en el muro de Courtois.

Ancelorti hizo cambios, pero el fundamental fue la entrada de Modric. Es Rodrygo quien sacalos cómers. Con Luka en el campo, ya no. Fue Luka quien puso el balón en la cabeza de Rudiger y el Madrid, duda, sí, pero gana.



El Madrid abrió el marcador con un golazo de Mbappé tras una gran jugada colectiva

José Manuel Martin, MADRID

Después de una primera parte en la que Courtois sostuvo al Real Madad con un recital de paradas, los blancos no necesitaron mas deveinte segundos de la segunda mitad para abrir el marcador con un golazo de Mbappé. Sacó el Real Madrid de centro tras el intermedio, balon atrás y toques entre los centrales y los laterales hasta que la pelota le llegó a Tchouameni, El frances, que volvia después de la lesión que no le dejour con la selección, le cambio el ritmo a la jugada con un toque que nadie esperaba, un balón largo, de repente, para buscar en la banda derecha el esprint de Rodrygo, pegadito a la cal. Acelero Rodrygo a la espalda de la ade lantada defensa del Stuttgart y fue llevando la pelota, dando tiempo a Mbappé a que tambien lanzara la estampida y se pusiera en posición de remate.

Balon perfecto al área y kylian que no perdonaba para marcar su primer gol con el Real Madrid en Liga de Campeones. Para ser protagonista en esa primera noche europea que tantas ganas tenia de vivir vestido de blanco. Ya lo habia intentado antes vanas veces, por si alguien tenia dudas de su capacidad para el desborde, para convertir a los defensas en futbolistas lentos ante sus arrancadas. Pero se habia encontrado todo el rato con el portero alemán, así que tuvo que esperar a que hubiera más espacio y re-



Mbappé abrió el marcador en el estreno de la nueva Champions

matar la gran jugada con la que el Madrid encendio los segundos 45 minutos.

Temaganas Mbappe de vivir su primera gran noche continental en Chamartin, donde ya habia estado como rival con el PSG y donde ya había marcado, pero tambien supo lo que es jugar en Champions contra el Real Madrid con una de las remontadas que llevaron a los blancos a la Decimocuarta. Ahora juega en casa estos partidos y en su estreno abrió el marcador.

«Los partidos del Stuttgart siempre tienen muchos goles Juegan al ataque, pero dejan espacio a la espalda. Nos hicieron

daño al principio, luego mejoramos y aprovechamos las transi ciones y las contras para ponernos por delante», analizaba Courtois, que firmó seis paradas y fue elegido el mejor jugador del partido. «Había mucho espacio a la espalda de ellos y al final lo supimos aprovechar. La clave del partido estaba ahí y nos costó encontraria», añadia el guardameta, que como si fueran las dos ultimas finales de Champions ganadas por los biancos, puso la primera piedra del triunfo del Madnd en el comienzo del nuevo formato de la Liga de Campeones. La guinda la puso Endrick, con otro de sus cañonazos.





Tsygankov y Blind acceden at Parque de los Principes

#### Victor Martin, MADR D

Hay partidos que son como ese tren que uno lleva esperando toda la vida. Ni siquiera sabes si llevará a un lugar mejor, pero hay que subirse a él y ver qué ocurre en el viaje. Y así está el Girona con el debut europeo de esta noche en el Parque de los Principes. Estreno en la Champions League y frente al PSG, uno de los equipos más temibles del torneo.

Y con el brazalete de capitán llega al encuentro Cristhian Stuani. A sus 37 años, el ariete uruguayo sabe que se encuentra en el tramo final de su carrera deportiva, pero precisamente en estas li des es un novato. Lleva perforando redes media vida y, caprichos del futbol, se va a estrenar en Europa a estas alturas. Stuani ya no llega

# Un novato en Europa con 37 años

▶ Stuani, delantero uruguayo del Girona, afronta su primera titularidad en la Champions en el tramo final de su carrera

en sus años punteros, pero el gol no se pierde. Su papel es más el de un lider de vestuario, un capitán con todas las letras, que el de un titular. En la Liga suma apenas 56 minutos en las cinco primeras jornadas... pero ya tiene dos goles en su cuenta. El ultimo fue más bien cosmético frente al Barcelona cuando el partido estaba ya mas que sentenciado -acabó 1 4- y

todo el mundo en Montálvi estaba pensando en Paris.

Es dificil imaginar un epílogo mejor a la carrera de un futbolista que lleva casi 300 partidos y sobrepasa los 100 goles en Primera División solo en España. Stuani va a visitar a varios grandes de Europa y recibirá en su feudo a otro puna do de clubes que cualquier afición soñana ver de cerca. En este con-

( PSG (1-4-3-3)

Safonov Achraf Makimi Skriniar Beraldo, Nuno Mendes; Zaire Emery v tinha, Fabián Ruiz Dembéle Asensio y Barcola

Girona (1-4-1-4-1)

Gazzaniga: Arnau, David López Dalev Blind, Miguel Romeu: Asprilla Iván Martín, Van de Beek, Bryan Git y

**Arbitrus** Daniel Siebert (Alemania) **Estadio:** Parque de los Principes (21:00 Movistas Liga de Campeones texto, Michel le dará la titularidad, y el atacante no podría estar más orgulloso: «No me da la vida para agradecerle este gesto», reconocio en conferencia de prensa.

En suestreno, el cuadro de Montulivi va a poder vivir en sus carnes todo lo bonito y lo duro de la Champions a la vez. Porque el bombo no ha tenido piedad con ellos. Almargen del debut en París, la fortuna los ha emparejado con bestias como Milan, Arsenal o Líverpool, y dos de los históricos del futbol neerlandes, PSV y Fevenoord. Sobre el papel, solo el Sturm Grazy el Slovan Bratislava parecen a priori rivales inferiores al equipo español.

Y para el jugador, esto es un premio a toda una carrera deportiva luchando. Rechazando, a veces, ofertas muy superiores -hace años fue tentado desde China, en lo



Soy un gran fan de Michel. Su juego es muy divertido, van a ser valientes y a atacarnos»

#### Luis Enrique

Entrenador del Paris Saint-Germain

«Este es un sueño que hemos merecido, y como tal lo tenemos que gozar y dar la mejor versión»

#### Michal

Entrenador del Girona FC

económico por priorizar lo deportivo. «Sueño con hacer uno o dos goles, o los que pueda. Con ayudar al equipo al máximo», dice. Y el orgullo es doble, porque ha logrado abrir la puerta de Europa en el equipo del que es toda una leyenda. «Lo he intentado muchisimo y lo voy a conseguir con el club de mi vida», añadió en la prevía.

Para este debut, el Girona se va a encontrar un rival con bajas sensibles. Donnarumma, por su paternidad, se pierde el encuentro. También siguen fuera Gonçalo Ramos, Kimpembe y Lucas Hernández. Sí irá con todo Michel, que ha convocado a la plantilla al completo.

#### Amenaza de huelga

Para el Girona vienen siete partidos en tres semanas. Y a nivel general hay un mar de fondo respecto al nuevo calendario de la Champions. Los catalanes lo suplen todo con la ilusión del estreno, pero en el PSG no son tan entusiastas. Marquinhos fue directo al decir que la «excesiva carga de partidos» pone en riesgo «la seguridad y la salud de los jugadores» y es un mensaje al que también se sumó el «citizen» Rodri

Sea como fuere, el tren ha llegado para Cristhian Stuani. Por fin.
Va a inscribir su nombre en la
Champions League. Cuando ya
casi ni lo esperaba y cuando mas
necesita su equipo de su madurez.
Porque el reto es de aupa, aunque
el premio de oír en directo el himno de la mejor competición de
clubes del mundo ya no se lo quita nadie. Ni la sensación del cosquilleo de un novato en Europa a
los 37 años.

# Se busca antídoto para Haaland

Promedia más de dos goles por encuentro en los cuatro primeros partidos de la Premier

#### Mariano Ruiz Diez, MADRID

«Yo jugué once años y marqué once goles. Cristiano Ronaldo lleva 900 y luego está Messi, pero es que Erling - Haaland- ya está a la altura de los dos en terminos de numeros. Tiene los numeros que tuvieron Messiy Cristiano Ronaldo, que controlaron la ultima década. 15 años, absolutamente todo. En realidad no sé cómo lo hace. Tengo la sensacion de que está mejor que la temporada pasada a estas alturas del año. Ha terudo más descanso porque no estuvo Noruega en la Eurocopa y si se siente bien antes de empezar la Champions», es la reflexión de Guardiola sobre los escandalosos numeros que firma Haaland en las cuatro primeras jornadas de la Premier League.

El delantero se quedó sin marcar en la final de la Comunnity Shield en la que el City derrotó al United en los penaltis. Lo que ha sucedido luego está acabando con todos los registros goleadores en Inglaterra. Marcó «solo» un tanto en la primera jornada ante el Chelsea. Y a partir de ahí esta desencadenado. Ha sumado dos -hat-tricks» seguidos ante el Ipswich Town y el West Ham. Si sumaba otro ante el Brentford sería el primer jugador que enlazaba tres jornadas seguidas marcando tres goles y antes del descanso ya sumaba dos, pero no logro ampliar la cuenta en la cuarta victoria del City en otros tantos partidos. El equipo de Guardiola es lider en solitario antes de recibir al Arsenal -segundo- la proxima jornada.

El caso es que en los cuatro primeros partidos de la Premier acumula nueve goles (uno con la pierna derecha y ocho con la izquierda) y ese registro es superior a todos los goles a favor de los 19 equipos restantes de la Liga inglesa. Solo el Chelsea, con ocho, se le acerca. Liverpool (7), Aston Vilia(7), Arsenal (6), Newcastle (6), Brighton (6), Brentford (6), Tottenham Hotspur (6)... todos han marcado menos que Haaland. No solo el número total es llamativo. Casi la mitad de los disparos del noruego (20) acaban en gol y con su promedio actual (2,25 goles por encuentro) se disparana a 85 tantos esta temporada.

Haaland acumula 99 goles en 103 partidos con el Cityy entre los grandes al único rival que no ha conseguido marcar ha sido al Madrid. Cuatro partidos y cero goles. El estreno en la nueva Champions es ante el Inter. Pavard, Acerbi, Bastoni... son el desafio para el •9• del City. El equipo de Simone Inzaghi es la tercera mejor defensa de la Serie A con tres goles encajados en cuatro partidos.

La ultima vez que se midieron

Manchester City (1-4-3-3)

Ederson: Walker Ruben Dias.
Akanji. Gvardiot. Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne Foden. Doku y Citatana.

OlioInter (1-4-4-2)
Sommer Pavard. Acerbi. Bastoni Darmian; Barelta, Çalhanoglu, Michitaryan, Dimarco: Thuram y Laufaro Martinez

**Arbitra:** Glenn Nyberg (Suecia) **Estadia:** Euhad Stadium (21 00 Movistar Liga de Campeones) City e Inter fue en la final de la Champions de 2023. Ganaron los «citizen» (1-0 con gol de Rodri) e Inzaghi reconoció que habian preparado «algo especial» para detener a Haaland. Funcionó porque en Estambul el delantero noruego no marcó. Detenerle ahora es el gran desafio defensivo para todos en la nueva Liga de Campeones.

### Champions League

| Clasificación |                   |       |    |    |    |    |     |      |
|---------------|-------------------|-------|----|----|----|----|-----|------|
|               |                   | Ptos. | J. | ů. | E. | P  | MF. | GI   |
|               | Bayern Munich     | 3     | 1  | 1  | 0  | 0  | 9   | - 2  |
| 2             | Aston Villa       | 3     | 1  | 1  | O  | 0  | 3   | 0    |
| 3             | Liverpool         | 3     | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   |      |
| 4             | juventus          | 3     |    | 1  | D  | 0  | 3   |      |
| 5             | Reat Martrid      | 3     | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   |      |
| 6             | Sporting Lisboa   | 3     |    | 1  | 0  | 0  | - 2 | (    |
| 7             | Arrenal.          | 0     | 0  | Ð  | 0  | 0  | 0   | (    |
| 0             | Atalanta          | 0     | 0  | D  | 0  | O  | -0  |      |
| 9.            | Atletico          | 0     | Ð  | 0  | 0  | Q  | 0   | (    |
| 10.           | Barceione         | 0     | 0  | D  | 0  | 0  | Ð   | -{   |
| 11.           | Baver Leverlossen | 0     | 0  | 0  | 0  | Q  | 0   | 0    |
| 12            | Berthos           | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |      |
| 13.           | Bolony            | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    |
| И             | Dortmund          | 0     | Ð  | D  | 0  | 0  | 1   | -(   |
| 15            | Stade Breston     | 0     | D  | 0  | 0  | Ó  | 0   | Q    |
| 16            | Brujas            | 0     | 0  | D  | 0  | 0  | Ð   | -0   |
| 17            | Cettic            | 0     | Ö  | 0  | 0  | Û  | 0   | 0    |
| 18.           | Feyernoord        | 0     | 0  | 0  | 0  | Ō  | -0  | -0   |
| 19            | Girona            | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 20            | Inter             | 0     | 0  | 0  | D  | Ō  | -0  | 0    |
| 21            | Manchester City   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | Ċ    |
| à             | Marian .          | 18    | 0  | 0  | D  | Ō  | 0   | 0    |
| 23            | PSG               | 2     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | - (  |
| 24            | Leipzig           | lii   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | Ç    |
| 25.           | Estrella Rojo     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 26.           | Salzburgo         |       | 0  | Ð  | 0  | 0  | 0   | (    |
| 27            | Shakhtar          | D     | 0  | Ð  | 0  | 0  | 0   | 0    |
| 28            | Slovan Bratislava | 12    | 0  | 0  | 0  | 0  | -0  | Ç    |
| 29            | Speriak Praga     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | Ç    |
| 30            | Sturm Graz        | 10    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | (    |
| 31            | Stotigart         | 0     | 1  | 0  | 0  | 1  | - 1 | 1    |
| 32            | Миал              |       | 1  | 0  | 0  | -1 | 1   | 3    |
| 33.           | PSV               | 0     | 1  | 0  | 0  | 1  | - 1 | - 32 |
|               | Lille             | 11    | 1  | Ð  | 0  | -1 | 0   | - 2  |
| 35            | Young Boys        | D     | 1  | 0  | 0  | -  | 0   | 3    |
|               | Dinamo Zagreb     | li    | 1  | Ð  | 0  | -1 | 2   | 9    |

#### 1º jornada

| Juventus-PSV                | 3-1     |
|-----------------------------|---------|
| Young Boys-Aston Villa      | 0-3     |
| Real Madrid Stuttgart       | 3-1     |
| Bayern Munich Dinamo Zagreb | 9-2     |
| Sporting Liaboa- Little     | 2-0     |
| Mi an Liverpool             | 1-3     |
| Hoy                         |         |
| Bolonia Shakhtar            | (18.45) |
| Spartak Praga-Salzburgo     | (18.45) |
| PSG-Girona                  | (21:00) |
| Brujas-Borussia Dortmond    | (21:00) |
| Celtic Slovan Bratislava    | (21:00) |
| Manchester City-Inter       | (21:00) |
| Mahana                      |         |
| Estrella Roja-Benfica       | (18:45. |
| Feyenoord-Bayer Leverkusen  | (18.45) |
| Brest Sturm Graz            | (21:00) |
| Atalanta Arsenal            | (21:00) |
| At ético Leipzig            | (21:00) |
| Mónaco Barcelona            | (21:00) |

Todos en Movistar Liga de Campeones

Haaland es la gran amenaza

para el Inter







Quería estar con vosotras para daros la enhorabuena y ratificar nuestro apoyo»

«En las próximas olimpiadas estaremos apoyándoos a todos los niveles»

Ignacio Galán
Presidente de Iberdrola

Ignacio Galán, ayer junto e Susana Rodríguez, Teresa Perales, María Pérez, Sara Sorribes, Elena Congost y Laura Ester

#### R. D. MADRID

Iberdrola seguirá impulsando el deporte español en el próximo ciclo olimpico, que culminará con los Juegos Olimpicos y Paralimpicos de Los Ángeles 2028. Así lo ha expresado su presidente, Ignacio Galán, durante el encuentro que mantuvo ayer con las atletas olimpicas y paralimpicas María Pérez, Teresa Perales, Susana Rodriguez, Sara Sorribes, Elena Congost y Laura Ester en las oficinas de la compañía en Madrid, «Habeis cambiado la forma de ser y pensar de este país. Hoy quería estar con vosotras para daros la enhorabuena y ratificar que, en las próximas olimpiadas, podréis seguir contando con nosotros. Estaremos apoyándoos a todos los niveles», manifestó Galán.

Estas deportistas están estrechamente ligadas a la compañía desde hace años. María Perez, Susana Rodriguez y Laura Ester for man parte del programa Embajadoras Iberdrola, con el que la empresa quiere dar la mayor visibilidad posible a una selección de atletas en medios de comunicaciony redes sociales, creando nuevos referentes en la sociedad. Teresa Perales, por su parte, es miembro del jurado de honor de los Premios Iberdrola Supera, con

# «Habéis cambiado la forma de ser y pensar de este país»

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, recibió y felicitó a varias atletas olímpicas y paralímpicas que han brillado en París 2024

los que, anualmente, la compañía pone en valor los esfuerzos de quienes fomentan el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva desde la base.

Por todo ello, y en el marco de este encuentro, el presidente del grupo ha anunciado que Sara Sornbes y Elena Congost serán nuevas Embajadoras iberdrola. También ha hecho entrega a estas seis mujeres de las medallas iberdrola a la Energia en el Deporte, con las que ha quendo reconocer su intachable trayectoria profesional y, en particular, su magnifico desempeño en los Juegos Olimpicos y Paralimpicos de París 2024.

Tras la polémica descalificación de Elena Congost en la cita paralimpica gala, Galan tuvo una mención especial para la maratoniana, que fue descalificada tras ganar la medalla de bronce cuando lo uni co que intentaba era ayudar a su guia, que llegaba a los ultimos metros con calambres. El presidente de Iberdrola señalo: «Elena, has demostrado un gran espiritu de competición. Sacrificaste todo porque lo más importante son las personas y el sentimiento de equi po, más que las medallas o el exito. Ayudaste a un compañero que estaba en dificultades, chapó. Vamos a apoyarte para que puedas lograr todo lo que te propongas»

#### Fomento de la igualdad

Iberdrola cree firmemente que el deporte es uno de los vehículos esenciales para fomentar la igualdad. En consecuencia, lleva, desde 2016, siendo el principal impulsor

del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 160 competiciones. Con su compromiso, en estos ocho años, ha contribuido a que el número de integrantes de estas federaciones se haya incrementado más de un 80 por ciento, hasta rozar las 820 000.

Su foco no se centra exclusivamente en las atletas de élite y en las federadas. Por ese motivo, celebra cada año los citados premios therdrola Supera, dotados con un total de 300.000 euros para repartir entre seis categorias. También está impulsando acciones complementarias al simple patrocinio, como la realización de eventos deportivos o campañas de comunicación, entre las que se encuentra su programa Embajadoras Iberdrola.

El aliento de la compañía tambien se extiende al deporte paralimpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralimpico (ADOP) del Comité Paralimpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, lherdrola, a traves de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralimpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de post grado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista para su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera deportiva.

Cabe recordar, por último, que la compania es una de las empresas colaboradoras con Universo Mujer, una iniciativa integral para el desarrollo de la mujer y su evolución personal dentro de la sociedad, que nace para desarrollar iniciativas que contribuyan a la mejora y transformación social a través de los valores de todo el deporte femenino.

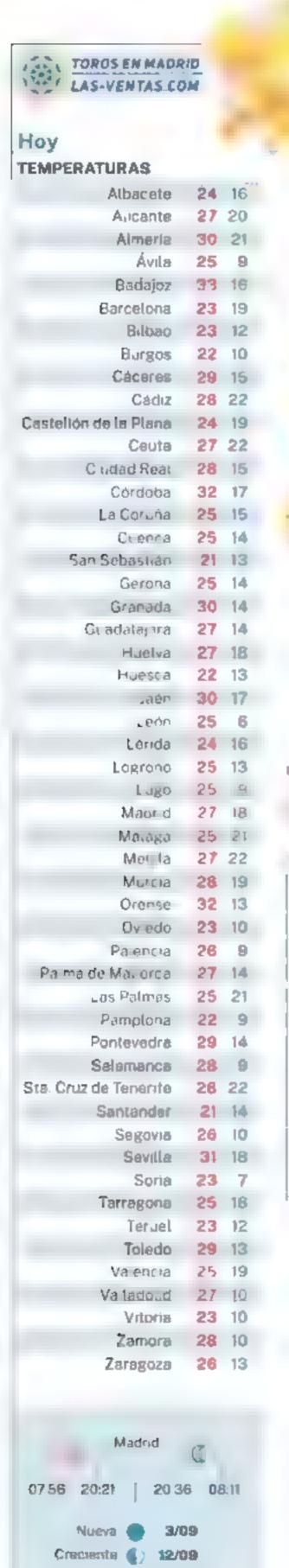





% сараскіад

**Embalses** 

Tajo

Ebro

Duero

Júcar

Segura

18/09

25/09

Llena (

Mengaante

Miño-Sil

Gundalete-Bar.

Med Andaluza

Galicia Costa

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odlet y P.

Cantábrico Or.

P Vasco Int.

Guadiana

Gundalquivir

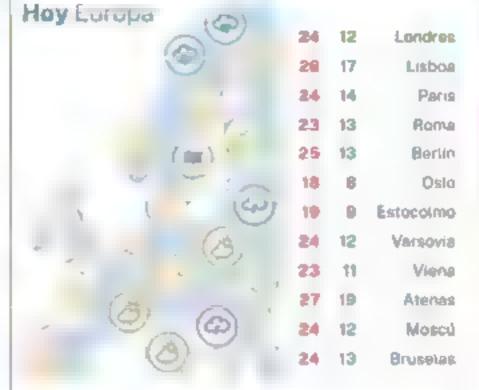

| Precipitaciones                                       | Polen                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Med a 3 7 . —                                         | URT CACEAS GRAMINEAS |
| 20                                                    | = 0                  |
| 003018                                                | NORTH CALL           |
| Aragón y Cataluña                                     | CENTRO               |
| Mancha, Andalucia, Murcia.<br>C. Valenciana y Cananas | 3                    |
| Castilla y León, Madrid y<br>Baleares                 | 85 N                 |
| Resto de comunidades                                  | Alto    Medio    Bax |

#### El hombre del tiempo

### Lluvias por el este



#### Roberto Brasero

uelven los paraguas este miércoles. Los tendremos que sacar en el este de España y desde bien temprano. Lluvias que pueden ser muy fuertes y persistentes en Tarragona y Castellon en las primeras horas del dia, extendiendose hacia el resto de Catalinha y de la Comunidad Valenciana y llegando a otras zonas como Teruel, este de Castilla-La Mancha y sierras orientales de Andalucía. Por la tarde ya iran a menos las lluvias de Cataluña y los litorales. Por otro lado, tendremos nubosidad baja en el Cantabrico oriental con posibilidad de alguna llovizna y cielos poco nubosos en Galicia y el oeste de Castilla y León, donde volverá a ser un día veraniego, incluso con temperaturas más altas que las de ayer. Bajarán las máximas en la zona centro y en el este de España que es donde predominarán las nubes casi todo el dia con algunos chubascos. Se trata del inicio de un periodo de inestabilidad en la Península y Baleares debido a la interacción de una borrasca en el oeste y una masa de aire frio que llega por el este.

#### A tener en cuenta

Indice ultravioleta

En 2023 Colombia Lie nuevamente e palsimas penyroso para defender e medicamb entely lanal praieza actividad profesostó dividá a 79 persenas 40% de los ascs natos de literes ambienta es en oco aneta

Los datos aportados de manera voluntaria y desinteresada por ornitólogos aficionados o plataformas científicas, de incuestionable valor. científico- segun los biólogos. son mucho menos numerosos cuando proceden de la «España vaciada», segun la revista «Scientific Report».

nformo a ONG Global Witness

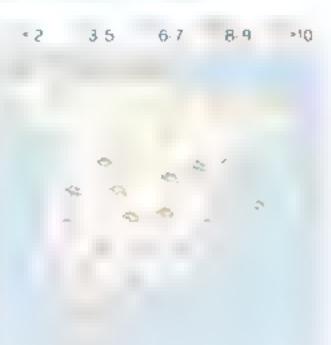

#### Autodefinido PLANCE, (LAN. BL) PERSONAIE TRANSITAN TOSCAS HACE ACODAS, ASTUTAS RELATIVOS AL PUEBLO MIEDO, MORDIS-TERROR Dr. EAN RECLA TAUMADOS ALREYES, VE E. TEXTO LA PRIMERA EL SENA ESTA SO JOO, COMPACTO PAREAS E CENTRO -Burn IN 423 3 Fallering hank ALCOHOLDS. DE BOLSOS CLESTION CONDA ABUNDA MENTO BLALAVA

#### 9 9 6 8 4 9 8 6 8 9

Sudoku

70

#### 9 9 9 8 6 4 3 8

9



www.rttm.es . www.pidetaxiles

### Crucigrama 9 10 11 3 5 9 10 11

Horizontales: 1. Corre peligro. Los limites de Ordesa. - 2. Vocabio determinante (dos palabras). - 3. La libra está fatal. Piel curtida. - 4. Al revés, roedor. Cualquier objeto. Figuran en la carta. - 5. Nombre de Dora Ángela Duncan. Tarda semanas en completarse. - 6. Son de adorno Fragmento de Donizetti. Hi era de cabailos. - 7. Hombre. Apartar del contacto con los demas. - 8. Baya duice comestible. - 9. Proyecto de moneda europea. ¡Cómo se ha puesto la tial - 10. Sosegais, caimáis Presuntuoso, engreido. - 11. Al revés, aderezara, acicalara Famoso deportista español. - 12. El caos incomprensible de Marisol. Hacen tiún

**Verticales: 1.** Escritor catalán Retorcida — **2.** Momento de salida. Se derrite para dar luz. - 3. Nombre de varón. Veloces. - 4. Perro de cuerpo largo apto para la caza de liebres. Estan en el aire. - 5. Transitaba. Dádiva, cantidad que se da desinteresadamente. - 6. Hacen gracia. Encabezan el Congreso. Una cuestión de narices. — 7. Pieza de metal con dos roscas internas. Un día muy complicado. - 8. Denunciana ante el juez. Una parte del universo. - 9. Vea el texto. Aspira a colocarse. - 10. Ora sin orden mi concierto. Dañino, pernicioso. Es muy poco adinerada. - 11. Ave zancuda. Ai revés, materia de abrigo. — 12. Cocinará en el horno. Forman parte del obivido



Juegan blancas

esa

¿Donde esta?

Jeroglífico

Ajedrez







12









Santoral

Cupe Air

Eumenio, Fustorgio, Océano. Ferrécio, Ricarda y Senario.

Cumpleanos



DOLORS MONTSERRAT

portavoz del PP en eu Parlamento Europeo (51)

**GABINO DIEGO** 

actor (58

JAVIER CANSADO

humorista y locutor (69) BACA UNDHALLA

empresario(54)

Loterias

LONGE ONCE Martes, 17 de septiembre

Numero premiado S:025 50538 5:034 70963 Junes, 16 S:004 55459 Domingo 15 Sabado, 14 S:022 37810 S:017 43478 Viernes, 13 S:002 65316 jueyes, 12 5 043 85521 Miercoles, 11

BONOLOTO Martes, 17 de septiembre Numeros 21-36-37-39-42-49 C-30/R-1 3,796,51

**LOTERIA NACIONAL** 

Sábado, 14 de septiembre

Numero premiado 3-8-9 70253

HIMMOULE.

0

30,13

Martes, 17 de septiembre Numeros

20-30-32-41-44 Numeros estrella

**LA PRIMITIVA** Lunes, 16 de septiembre



01-10

2,537,30

21.9707

Q1-09-11-34-35-44 \_\_\_C-13/R-9 58.819,29

**EL GORDO** 

Domingo, 15 de septiembre

Numeros 02-08-27-40-52

laSexta estrena hoy en prime time una nueva serie documental «true crime» con tres periodistas reconocidos en el campo de la información criminal

Cruz Morcillo, Carlos Quilez y Bea Osa, son los responsables de gularnos por el horror de casos reales



G. Granda. MADRID

na vista de pájaro sobreuna ciudadiluminada de noche nos lieva hasta la silueta de Carlos Quílez, periodista con cerca de 40 años de experiencia en tribunales, información judicialy policial, y que nos presenta «\*Caso», la nueva serie documental «true crime» que estrena la Sexta esta noche en prime time y que promete capturar toda nuestra atención y sorpresa en seis episodios de 50 mínutos sobre los más surrealistas casos reales.

Junto a Quílez, que será el encargado de planteamos una primera visión general de cada uno de los casos, a modo de prescriptor y poniendo voz a la narración de los casos y como hilo conductor de cada historia real que se aborda, estarán las periodistas Cruz Morcilloy Bea Osa, que completanyapoyan las investigaciones con sus aportaciones en formato entrevista. Entre ellos tres establecerán una red que nos permite entender los aspectos más importantes de cada episodio, en los que se enhebra un relato contrastado y cuyo desarrollo cuenta también con la participación de otros expertos y con la colaboración de investigadores

que participaron en los propios hechos en el momento de suceder. España es el mapa sobre el que se pintarán casos de diversa indole, características y con giros de guion y finales absolutamente sorprendentes. Todos ellos son casos conocidos, pero sobre los que «#Caso» ofrece una visión más amplia y detallada que los transforma en casi una obra de ficción con la presentación de los protagonistas, imágenes y vídeos de la época, testimonios de los testigos y familiares de los implicados y recreaciones sumamente fieles al relato, en un trabajo en el que se nota la mano de la producción de Atresmedia, con la colaboración de La Caña Brothers.

Los seis episodios son autoconclusivos, lo que significa que prepárense para el gran final en cada uno de ellos, salvo en uno que tiene una doble entrega. El foco de la temporada se detiene en sendos sucesos que tuvieron lugarentre los años 90, principios de los 2000 y, el más reciente, en 2017, en distintas ciudades y municípios de España. En «#Caso», además de profundizar en los autores, las víctimas y los motivos que provocaron los crimenes, aborda el funcionamiento que rodea a las investigaciones policiales y los procesos utilizados por la justicia. Varios mandos de autoridades y Justicia se sientan ante las cámaras para desgranar los detalles más escabrosos y sorprendentes de los casos estudiados. La dirección corre a cargo de José Ángel Montiely cuenta con la producción ejecutiva de Teresa Latorre, creadora de «El Instante Decisivo» y también productora ejecutiva de «No se lo digas a nadie». El nuevo formato de laSexta cuenta con un reputado y experimentado equipo de periodistas especializados en este campo como son Carlos Quilez, Cruz Morcillo y Bea Osa, primeras espadas del periodismo de investigación y figuras muy reconocidas en televisión. Quílez, trabaja desde hace más de una década en programas de Atresmedia, des-

Los seis episodios son autoconclusivos, lo que significa que prepárense para cada gran final

Con «#Caso», laSexta amplía su apuesta por el «true crime» dentro de los nuevos formatos por llegar

de «Aruser@s» a «Y ahora Sonsoles», donde actualmente es coordinador de sucesos. El periodista ha cubierto miles de investigaciones policiales y ha asistido a más de 500 juicios en su trayectoria. Es autor de una docena de novelas de true crime, profesor de Periodismo en la Universidad de Barcelona y ganador del premio Crimenes de Tinta por «La soledad de Patricia» y del premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón, festival especializado en literatura policíaca, ciencia ficción, fantasía y novela histórica, por «Mala Vida». Por su parte, Cruz Morcillo comenzó su carrera en 1997 en el diario «Abc», donde continúa y, una década después, saltaria también a la radio y la televisión, donde actualmente es colaboradora en «Y ahora Sonsoles». Ha sido galardonada con premios del Consejo General del Poder Judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros. Autora de podcast de true crime, ha publicado cinco libros, «La Hermandad del mal», «Ferrándiz, el Matamujeres», «Palabra de Vor. Las mafias rusas en España», con el que ganó el premio Rodolfo Walsh, galardón que había sido tres veces finalista, «El crimen de Asunta» y «Departamento de Homicidios. Una memoria de la España negra». Bea Osa, periodista de investiga-

ción en sucesos y también especializada en Tribunales, cuenta con más de 20 años de experiencia en televisión, los últimos años vinculados a proyectos de Atresmedia. Tras su etapa en laSexta, donde trabajó en laSexta Noticias y en «Más Vale Tarde» con las secciones «Tras la pista» y «Casos sin resolver», además de ser codirectora de «Expediente Marlasca», en la actualidad forma parte del equipo de sucesos en «Y ahora Sonsoles».

Enelprimer«#Caso», nos encontramosen1992, cuando se produce el asesinato de una joven en el garaje de su casa en Zaragoza. Durante años, la policía trata de cercar a los sospechosos, pero la faita de pruebas llevará el caso a un callejón sin salida. Dos décadas después, un juez dispuesto a resolver el crimen descubre que podría estar conectado con otro asesinato que se perpetró en la misma ciudad tan solo 42 días después. Cuando pruebe que se trata del mismo autor surgirá la hipótesis de un asesino en serie, directamente relacionado con la base militar norteamericana. Con este programa, laSexta amplia su apuesta por el «true crime» dentro de sus nuevos formatos que verán la luz en la temporada y tras otros proyectos emitidos recientemente en los que ha abordado este género.

#### Patricia Navarro, MADRID

ssolovoz, pero en verdades mucho más, La ficción sonora es audio y una apabuliante puesta en escena de recursos que te envuelven, que te hacen estar sin estar, que le dan color, olor a las escenas, que te sacan una sonrisa, logran asustarte e incluso es fácil que te suban las pulsaciones cuando Antonia Scott toma el control de la moto (y no va sola). No gustaría ser el paquete que va detrás, Ni cerca. Adentrarse en la aventura es sencillo. A pocos, a estas alturas, se les escapa quién es Antonia Scott dentro de ese universo de «Reina Roja», que creó Juan Gómez-Jurado y dio vida en la pantalla Victoria Luengo para la serie de éxito mundial de Prime Video. Lo curioso es que hoy, en esta historia que presenta Audible y se estrenó desde el pasado lunes, no avanzamos, sino que volvemos a los orígenes y con todo lo que conocemos, tiene mucho más encanto en «Reina Roja: Origen, El primer caso». Y así nos lo traslada el propio escritor: «Nunca escribo un personaje, ni un secundario, si no creo que tiene una novela por sí mismo y esto es algo que hago siempre. En este caso, me resultaba interesante el proyecto cuando me lo propusieron porque era una manera de ver

# Así comienza la historia de Antonia Scott: «**Reina Roja: Origen.** El primer caso»

Audible ha estrenado esta ficción sonora protagonizada por Victoria Luengo y Paco Tous y escrita por Juan Gómez-Jurado

a Antonia antes de la tragedia que trunca su vida, antes del intento de asesinato contra Marcos Losada. Era interesante acceder a esa Antonia más luminosa. Ella, (refiriéndose a la actriz Victoria Luengo) tenía que hacer otra Antonia. Había estado nueve meses cuando hicimos la serie creando un personaje y ahora tenía que buscar otro», afirma Juan Gómez-Jurado.

En esta ocasión era también un desafío para el escritor al enfrentarse a un nuevo formato y buscó un aliado, nada menos que la experiencia, a pesar de que también era su debut para ficción sonora, de Alberto Caliani, «yo no podía haceresto solo y necesitabala confianza de Alberto y él lo primero que pensó fue en la radio de sus abuelos, en aquellas telenovelas. Está en nuestro ADN contar historias y encima lo podemos hacer con actores de primer nivel», dice Gómez Jurado.

De hecho, quien repite es la protagonista, Antonia Scott vuelve a ser nada menos que Victoria Luengo y fue la actriz quien contó cómo ha transitado en esta ocasión al personaje: «Una de las cosas más bonita ha sido poder poner en pie todo aquello que me había imaginado para la serie. Había construido todo un trabajo de cómo había sido antes Antonia y de pronto he tenido que volver a ella, al origen», afirma Luengo.

Una nueva incorporación ha supuesto la de Paco Tous que, además, se estrena en la ficción sonora y su personaje Raúl Covas es el predecesor de Jon Gutiérrez. Dice que le ha costado la forma de trabajar, en la que cada actor participa de manera individual y ha echado de menos las miradas, el contacto, pero queda sorprendido por el resultado. «Entré con mucho vértigo, pero en poco tiempo lo perdí y me dediqué a jugar a nuestro oficio, que es lo mismo con distintas técnicas, ya sea teatro, cine o esta ficción sonora. Al final se trata de conmover, convencer y hacer soñar al espectador», admite el actor. Su papel no es menor, es un guiño, el contrapeso perfecto de Antonia Scott, también el toque de humor, desengrasa, eso sin tener en cuenta, su metro ochenta y ojos azules, un

Nueva incorporación ha supuesto la de Paco Tous como Raúl Covas, predecesor de Jon Gutiérrez todopor lo que Paco Tous está más que agradecido, «me encanta tener estos ojos y ser un poco más joven», dice entre risas para hablar de Raúl Covas, «en él está el honor, la entrega, la conflanza... como buen militar... Es un tipo fiel, defensor y obediente, pero también es soñador y juguetón y se divierte. Esa combinación hace que cuando comienza a trabajar con Antonia Scott piense `con qué tía más rara estoy », comenta.

En «Reina Roja: Origen. El primer caso» escuchamos el bautismode fuego de Antonia Scott. Una Antonia muy distinta a la mujer rota que conocimos en la novela original. Más Joven, luminosa, perono exentade excentricidades, que pondrána prueba la paciencia de Raúl Covas, ex boina verde y antecesor de Jon Gutiérrez en su faceta de escudero, y de la policía.

El título se podrá disfrutar en audio inmersivo Dolby Atmos, una innovación tecnológica de sonido que ha revolucionado la manera de creary disfrutar de contenido de entretenimiento, y cuenta con siete episodios en los que los amantes de «Reina Roja» pueden sumergirse en el origen de la trama en torno a la figura de Antonia. Lo cierto es que ya es oficial. «Reina Roja: Origen, El primer caso» ya está en Audible. Una nueva manera de ficción. Ficción sonora.



Presentación de la precuela «Reina Roja: Origen. El primer caso», la ficción sonora que ha estrenado Audible



#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: DAMIÁN Y BEGOÑA SE DESPIDEN DE JAIME



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de «Sueños de

libertad», disponible en atresplayer. En el capítulo de hoy, Begoña revela a Andrés sus avances en la investigación del asesinato de Valentín. Damián y Begoña se despiden de Jaime en sus

últimas horas. Digna se muestra ilusionada con la boda y hace participes a sus hijos. Tasio mete la pata y eso le trae problemas con Joaquin. Maria sigue obrando por su cuenta para mejorar la situación de Andrés en la empresa. Mario indaga sobre la relación de Digna y Damián: está en

contra del enlace. Damián teme lo que Digna pueda saber sobre Mario. Begoña necesita asegurarse de que Jesús no recuerda nada del interrogatorío. "Sueños de libertad" está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay, junto a Nancho Novo y Marta Belmonte, entre otros.

#### 08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros. cocina.

14:00 Informativo territorial. 14:10 El gran premio de la

LA1

15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial 16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Aqui la Tierra. 21:00 Telediario 2.

21:40 La Revuelta. 22:50 Valle Salvaje. 00:15 Cicatriz.

#### LA2

14:45 Curro Jiménez. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

19:00 Grantchester. 19:45 Culturas 2.

20:15 Mi familia en la mochila. 20:40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

21:30 Cifras y letras. 22.00 Manolo: el mago de los zapatos.

23:30 Te ha hecho mirar: una historia verdadera sobre arte.

TELEMADRID

Pasión obsesiva».

17.10 Cine de tarde. «Estación

Gentlement Los señores

3: ultrasecreto».

15.30 Cine de sobremesa.

19:10 Madrid directo.

22.40 El megahit. The

de la mafia».

20:30 Telenoticias.

21:35 Juntos.

14:00 Telenoticias.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Duenas. 15:35 El tiempo. 15:45 Sueños de libertad.

17:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

LeaL 21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y

Esther Vaguero. 21:30 Deportes.

21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero. invitado: Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.

22.45 López y Leal contra el canal.

02:30 The Game Show. 03:15 Jokerbet (damos juego) 04:00 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### TRECE

14.50 Sesion doble. «Anibal». 16.40 Sesión doble. «Atila, rey de los hunos».

18.30 Western, «El oro de nadie«... 20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al dia.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

Con Antonio Jimenez. 00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s.

Con Alfonso Arus. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>st</sup> edición.

Con Helena Resano. 15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando,

Con Dani Mateo. 17:15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki

López. 20:00 La Sexta noticias 2º edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21:30 El intermedio. Programa de humor con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22:30 #Caso. «La base».

00:00 Anglés: historia de una fuga.

03:00 Pokerstars. 03:40 Play Uzu Nights.

#### **MOVISTAR PLUS+**

15:17 El consultorio de Berto. 15:30 Cine. «Palm Springs». 17:02 Cine. «Panico en el tunet».

18:54 Entrevista Bonmatí y Guardiola.

20.53 Zelenski. «El actor cómico y el dictador» y «Presidente de la duza realidad».

00:35 Bakalá. Con Raul Pérez.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 Modern Family. 12:15 Los Simpson. 16:15 The Big Bang Theory.

19:45 Chicago P.D. 02:30 Jokerbet: Idamos juego!

03:15 The Game Show. 04:00 Minutos musicales.

06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

10:40 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

15:00 Emanet. 16:00 Esposa joven. 16:45 La viuda de blanco.

18:30 La fea más bella. 19:45 Si nos dejan. 21:30 La ley del amor.

02:30 Pazy: que le recuerden como has vivido.

#### MEGA

10:00 Crimenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños. 19:45 ¿Quien da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta atras. Con Josep Pedrerol.

00:00 El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

#### STAR CHANNEL

12.51 El cuerpo del delito. 14.38 Colegio Abbott.

15:31 Will Trent Agente especial

16:27 Cine. «Guardianes de la galaxia». 18:17 9-1-1: Lone Star.

19.12 9-1-1.

21.04 Will Trent Agente especial

02.09 El cuerpo del delito.

#### CUATRO

07.30 ¡Toma salami! 08.30 Callejeros viajeros.

10:20 Viajeros Cuatro. 11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:00 Lo sabe, no lo sabe. Concurso con Xuso Jones.

19:00 (Boom! 20:00 Noticias Cuatro.

20:45 ElDesmarque Cuatro. 21:00 El tiempo.

21.15 First Dates 22.50 Volando voy

02:00 ElDesmarque madrugada Con Ricardo Reyes.

#### **TELECINCO**

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:25 ElDesmarque Telecinco. 15:35 El tiempo.

15:45 El diario de Jorge.

17:30 TardeAR

20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:40 El tiempo.

22:00 Gran Hermano: ultima hora.

22:50 El rival más débil.

00:15 La verdad de...

WARNER TV

11.13 The Big Bang Theory 15:44 Cine. «Que guapa soyl».

17.32 FBL

19.10 Hawai 5.0. 22:00 Found.

»Desaparecido y peón»,

22.56 The Rookie. 01:39 Found.

02:24 Cine. Planes de boda. 04:00 Cine. »Jarhead, el infierno

espera».







#### miércoles, 18 de septiembre de 2024

Sánchez no le gusta que hablemos de sanchismo y autoritarismo, pero hace todos los esfuerzos para que lo hagamos todos los que defendemos el Estado de Derecho, la separación de poderes y la libertad de expresión. Su última ocurrencia es un auténtico esperpento. Ha decidido esconder sus problemas políticos y judiciales impulsando un plan de acción por la democracia para controlar a los medios de comunicación. La fiscalización correría a cargo de un órgano partidista como la CNMC. El presidente del Gobierno más intervencionista, que menos respeta la división de poderes, que favorece las redes clientelares y los lobbies de los amigos del PSOE y desprecia el mérito y la capacidad en el acceso a los cargos públicos quiere fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad. Es tan grotesco que no salgo de mi asombro. No hay más que ver la acción propagandística del Gobierno utilizando el dinero de todos los españoles, el amiguismo del millonario José Miguel Contreras con los medios afines y la conversión de RTVE en un conjunto de canales temáticos al servicio del PSOE.

Sánchez ha abrazado definitivamente la agenda de la iz-

Sin Perdón

# La deriva autoritaria del sanchismo



Francisco Marhuenda

«Ahora toca el control de los medios y la información veraz será la que convenga a La Moncloa» quierda populista iberoamericana. El objetivo es controlar las empresas periodisticas y sus ingresos, decidir qué medios informan verazmente, limitar las competencias de las comunidades autónomas e imponer su rancio populismo intervencionista al servicio del sanchismo. En lugar de hablar del caso Koldo, de la amiga que Ábalos se llevaba a sus viajes oficiales, de la amnistía, del concierto para Cataluña o de sus problemas judiciales tendremos que hacerlo de lo que quieran los sanchistas para que no nos consideren pseudomedios. La información veraz será la que convenga a La Moncloa. Por supuesto, se permitirá una cierta crítica, pero con matices. Ahora toca el control de los medios de comunicación, del Poder Legislativo y del sistema electoral, pero el siguiente paso son los jueces para consagrar la impunidad e inmunidad del sanchismo. Me conformaría con un plan de acción por la democracia por el que el Gobierno se comprometiera a respetar la ley de Transparencia y Buen Gobierno, así como la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución que hicieron cuando prometieron sus cargos. Y, sobre todo, que el comportamiento del presidente y su entorno respondiera a un código ético como el británico.



Gobierno le notificaron que un juez de Madrid investigaba las actividades privadas de su esposa, ya conocidas por todos porque se publicaban en los medios desde hacía semanas. Por la mañana, el presidente acudió a la sesión de control al gobierno en el Congreso y dijo, misterioso, que confiaba en la justicia a pesar de todo. Horas después, Moncioa anunció que Pedro Sánchez dejaba en suspenso sus responsabilidades como jefe del Gobierno durante cinco dias, para sumergirse en una reflexiva introspección sobre si le merecia la pena seguir en su cargo.

Pasado ese tiempo, Sánchez reapareció en las escalinatas del palacio presidencial para comunicarnos su decisión de continuar, pero con el objetivo de batallar con más impetu contra sus rivales -si es que eso fuese posible-, que a esas alturas ya habían sido catalogados como enemigos. Entre ellos, los medios de comunicación no afines.

Para entonces, la fábrica de conceptos que, con diligencia, trabaja para el presidente, ya había proporcionado a su jefe La situación

### Regenerando la democracia



Vicente Vallés

«Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre la esposa del presidente del Gobierno no deberían provocar cambios legislativos» los titulares de la doctrina con la que mantener prietas las filas de los propios y buscar la fórmula para castigar a los ajenos: aprobar un «plan de acción por la democracia» para acabar con «la máquina del fango». El éxito estaba asegurado, porque ¿quién puede mostrarse en contra de un plan de acción por la democracia? Y ¿quién puede estar de acuerdo con la máquina del fango?

Regenerar la democracia es una tarea continua, porque los enemigos de la democracia no descansan. Pero la buena o la mala voluntad de determinadas iniciativas se aprecia no tanto en sus objetivos, sino en por qué se plantean justo en este momento. Y ahí, el supuestamente bondadoso motivo del plan decae. Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre la esposa del presidente del Gobierno no deberían provocar cambios legislativos. Así no se regenera la democracia. Se degenera.

Yalodijo el gran torero Juan Belmonte, cuando un día le preguntaron cómo era posible que uno de sus novilleros hubiera acabado siendo gobernador civil en el franquismo: «degenerando, degenerando», respondió con destreza taurina.

feléfono de Atención al lector 91.324.71.24 wave larazon.es

Telef 954 86,77000+